

Otra decepción

River perdió 2-0 en su visita a Riestra y dejó una pálida imagen. **P.46** 



Juega la Selección Es esta noche contra Guatemala. Messi y Enzo, por más minutos. P.50

ón zo,

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.211, PRECIO: \$ 1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 66.

Viernes 14 de junio de 2024

# Fuerte alza de los mercados por la Ley Bases, la inflación de 4,2% y el desembolso del FMI

Los bonos de la deuda y las acciones subieron cerca del 5% y el riesgo país retrocedió 60 puntos.

En mayo los precios subieron 4,2% en promedio. Es menos de la mitad de la inflación de abril (que marcó 8,8%), y es la más baja desde febrero de 2022. La mayoría de las consultoras había pronosticado una cifra mayor. Este mes podría haber un rebote leve por

el impacto del aumento de las tarifas en los servicios públicos. Luego de varias semanas de incertidumbre, los mercados celebraron también el impacto de otras tres noticias favorables para el Gobierno: la extensión del swap chino que refuerza las reservas del Banco Central, la aprobación en el Senado de la Ley Bases y el anuncio de que el Fondo Monetario Internacional aprobó un giro de US\$ 790 millones por el sobrecumplimiento de las metas a las que se había comprometido el Ejecutivo. El blue bajó \$ 40. p.3 **DELEDITOR** 

IGNACIO MIRI

Lo que viene es la guerra de las interpretaciones P.2

Ganancias y Bienes Personales El oficialismo les pidió a los diputados dialoguistas que insistan con el proyecto original para revertir el rechazo a esos dos impuestos que votó el Senado.

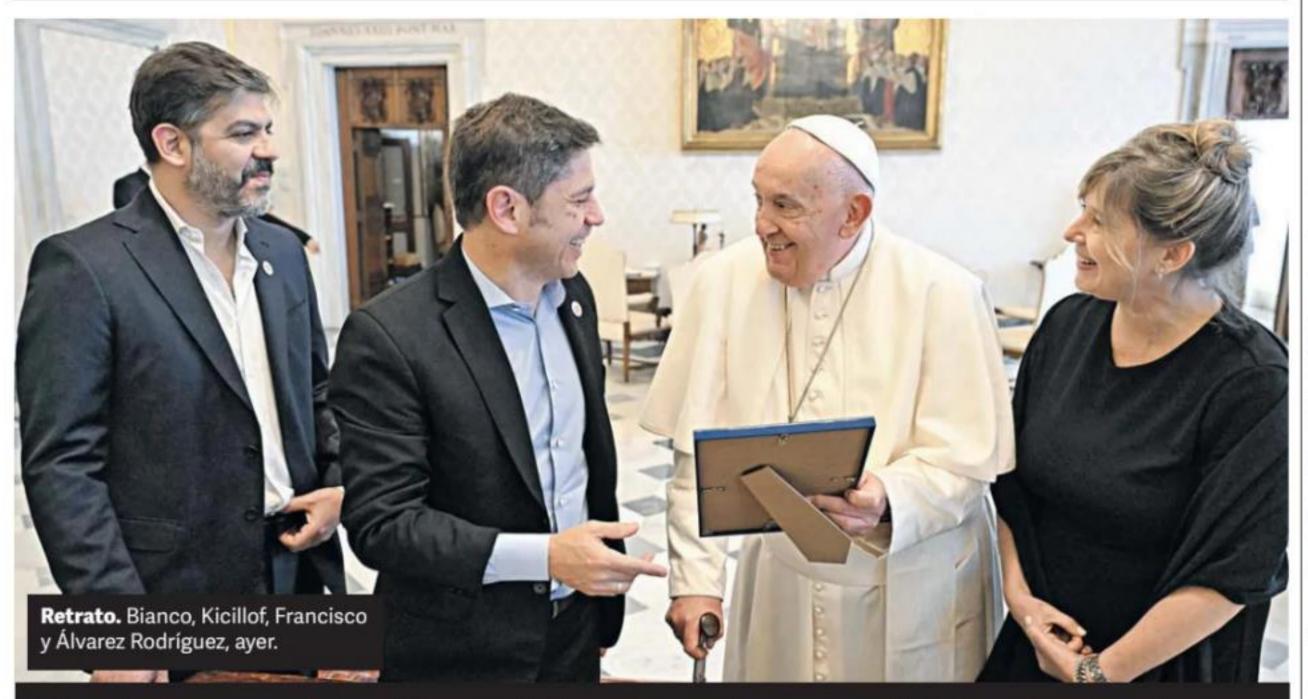

# Otra visita peronista al Papa: Kicillof después de gremialistas de Aerolíneas

Al día siguiente de la foto que Francisco se tomó con una bandera de Aerolíneas, la imagen ahora fue con el gobernador bonaerense. Acompañado por su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, Kicillof le llevó varios libros y un mate y contó que hablaron de "la cuestión estructural, de lo que está sucediendo en la Argentina. El Papa está en las antípodas de lo que está ocurriendo, desde que asumió Milei", dijo. **P.20** 

# Crimen del country: más pruebas contra la empleada

Soledad Rosario Paniagua, de 34 años, está detenida por el homicidio de Roberto Wolfenson, de 71. Ella trabajaba en la casa del ingeniero, en el barrio La Delfina, en Pilar. A cuatro meses del crimen, los estudios de ADN la complican más: hay rastros genéticos de la mujer en dos dedos de la mano derecha y en un pelo que recogieron del muslo de la víctima. En la casa de Paniagua ya habían hallado objetos robados del domicilio de Wolfenson. P.44

# El Gobierno acusa al kirchnerismo por la violencia y piden preventiva para los detenidos

Según la Casa Rosada, la mayoría de los involucrados en los choques con la Policía en las manifestaciones contra la Ley Bases son de organizaciones K. Entre los 29 arrestados, sobresalen militantes de la agrupación Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, integrante del Gabinete de Axel Kicillof. El fiscal Carlos Stornelli pidió acusar por sedición a los detenidos. P.14

# Giro de Milel: se reunirá con el presidente comunista de China

La inesperada reunión entre el Presidente y Xi Jinping fue confirmada horas después de que el Gobierno lograra la renovación del swap con ese país por US\$ 5.000 millones, lo que significó un alivio financiero para el Gobierno. No trascendieron detalles de la agenda ni la fecha exacta de la visita, que será en las próximas semanas. P.18 Sumario CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# Lo que viene es la guerra de las interpretaciones





Ignacio Miri imiri@clarin.com



os hechos están. En la madrugada del jueves, los senadores votaron la Ley Bases y el paquete impositivo. Como se introdujeron cambios en los textos que habían aprobado los diputados, el Senado giró los dos proyectos a la Cámara baja para que acepte las modificaciones o insista con sus formulaciones originales. Eso es indiscutible.

Pero, como suele ocurrir en política, luego de los hechos se abrió una guerra de interpretaciones.

La más importante de esas batallas, y que amenaza con extenderse hasta el mismo arranque de la sesión en Diputados, es la que se libra sobre los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. En resumen, en los dos casos los senadores no modificaron los artículos referidos a esos capítulos: los rechazaron.

La guerra gira sobre esta pregunta: ¿es lo mismo rechazar un artículo que modi-

ficarlo? El tironeo es lícito porque el artículo 81 de la Constitución Nacional, que se refiere al tema, no menciona lo que debe ocurrir en el caso de un rechazo a una parte de un proyecto, y sólo habla de "adiciones o correcciones" al texto.

El oficialismo y sus aliados, en este caso, consideran que un rechazo es equivalente a una corrección. Piensan así porque esa convicción habilita a los diputados a insistir con la redacción que aprobaron en la media sanción y dejar sin efecto los cambios que impusieron los senadores al rechazar esas partes de la norma.

Ayer mismo, en la reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los jefes de los bloques de diputados dialoguistas, se resolvió defender ese criterio. Francos les dijo, palabras más, palabras menos: "Con la Ley Bases hagan lo que quieran, no tenemos ningún compromiso relevante asumido con los senadores. Acepten las modificaciones que hicieron ellos o insistan con lo que votaron ustedes, para nosotros es lo mismo. Pero sí necesitamos que reviertan los rechazos al capítulo de Ganancias y de Bienes Personales que están en el paquete fiscal". Según las cuentas que hacían anoche, los diputados dialoguistas están en condiciones de juntar los votos para insistir con la redacción de esos dos capítulos.

# La pregunta clave es: ¿rechazar un artículo es lo mismo que cambiarlo?

En ese bando sostienen además, siguiendo el criterio del constitucionalista radical Antonio María Hernández, que la ley debe considerarse como un todo, y por eso los diputados pueden insistir frente a los artículos modificados y también frente a los rechazados.

El kirchnerismo se para en la otra trinchera. En este caso, coinciden con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que interpreta que si el Senado rechaza un artículo, eso implica que no dio la media sanción de esa parte de la ley y, en consecuencia, no puede ser vuelto a tratar por la Cámara de origen.

Ese bloque cuenta con una ventaja que no se puede incluir en la discusión doctrinaria. Para los diputados siempre es incómodo volver a apoyar la reposición de un impuesto que grava los ingresos de sus votantes. Particularmente, quienes más se sintieron afectados por esa encerrona son un grupo de diputados de la UCR y también de Hacemos Coalición Federal, que vieron cómo el sacrificio que hicieron al votar un impuesto antipático fue pisoteado por los senadores de sus provincias que optaron rechazarlo a pesar de que beneficiaba las arcas de sus propios distritos.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Daniel Menéndez

Piquetero.



En el radar

De los 29 detenidos por los hechos de violencia en el Congreso, mientras se debatía la Ley Bases, la mayoría pertenece a su agrupación, Somos Barrios de Pie. Menéndez dijo que ayer se pronunció la "sociedad". Aunque el vandalismo y la agresión distan mucho del accionar de un ciudadano común. El País



Gobernador de Santa Cruz.



Va por todo

Por unanimidad, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la derogación de la ley de lemas, que tantas veces utilizó el kirchnerismo para retener el poder en esa provincia patagónica. En el fondo, el objetivo del mandatario es poder consolidarse como una nueva corriente política en Santa Cruz. El País

Luis Cervera

Ex piloto en la Guerra de 1982.

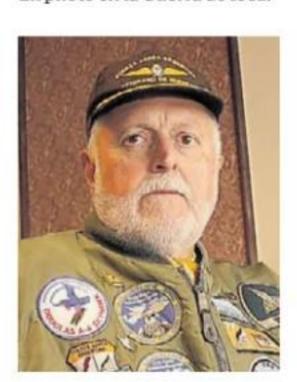

## Los héroes

Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la última proeza de los pilotos argentinos en la guerra por las islas Malvinas. Cervera, que volvió varias veces a las islas, pertenecía a los "Halcones". Aquélla última misión sería atacar tropas británicas en el Monte Dos Hermanas. Al día siguiente fue la rendición. Sociedad

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

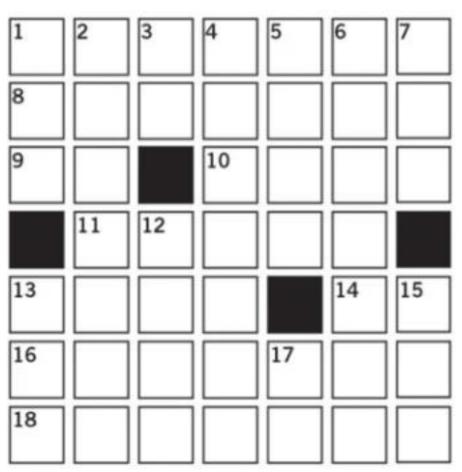

 En biología, que tiene relación con la grasa.
 Apliques un calificativo desfavorable a una persona. 9. Prefijo negativo, antes de b o p. 10. Colina alargada y redondeada, de poca altura. Forma una masa, mezclando agua y harina.
 Poemas líricos. 14. Símbolo del neptunio. 16. Sitio poblado de nogales. 18. Americanismo: alimento compuesto de copos de avena y de otros cereales, mezclados con frutos secos.

#### Verticales

1. Ameos, planta. 2. Que doma animales salvajes. 3. Abreviatura de ítem. 4. Quitasen la cáscara a una fruta. 5. Cavidades que tienen dentro de sí el pan, el queso y otras cosas esponjosas. 6. De la semana. 7. Hembra del oso. 12. Tubérculo andino muy alimenticio. 13. Organización no gubernamental. 15. (Roger -) Escritor argentino, autor de Los Robinsones, 7. Primera nota musical.

Horizontales, 1. Adiposo. 8. Motejes. 9. Im-. 10. Loma. 11. Amasa. 13. Odas. 14. Np. 16. Nocedal. 18. Granola. Verticales: 1. Ami. 2. Domador. 3. It. 4. Pelasen. 5. Ojos. Semanal. 7. Osa. 12. Maca. 13. ONG. 15. Pla. 17. Do.

Tema Del Día 3

## La marcha de la economía



Uno de los rubros que más aumentó. La inflación en restaurantes y hoteles fue de 5,5% en mayo y en el año acumula 250%.

# Volvió a caer la inflación: dio 4,2% en mayo y fue la más baja desde enero de 2022

El índice de abril había dado 8,8% y fue el quinto descenso consecutivo. Comunicación y educación fueron los rubros que más aumentaron.

## Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

En el marco de la recesión que caracteriza a la actividad económica, la inflación registró una suba de 4,2% en mayo según el índice de precios al consumidor que informó-ayer- el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta manera, la variación interanual llega a 276,4% y en lo que va del año acumula 71,9%.

Así, el ritmo al que suben los precios minoristas volvió a descender: dejó atrás el 8,8% de abril y marcó el número más bajo desde febrero de 2022 cuando subió 4,7%. No obstante, en junio se espera que el índice resulte un poco más alto por el impacto de las subas en las tarifas y el dólar.

Según apuntó el Ministerio de Fuente INDEC

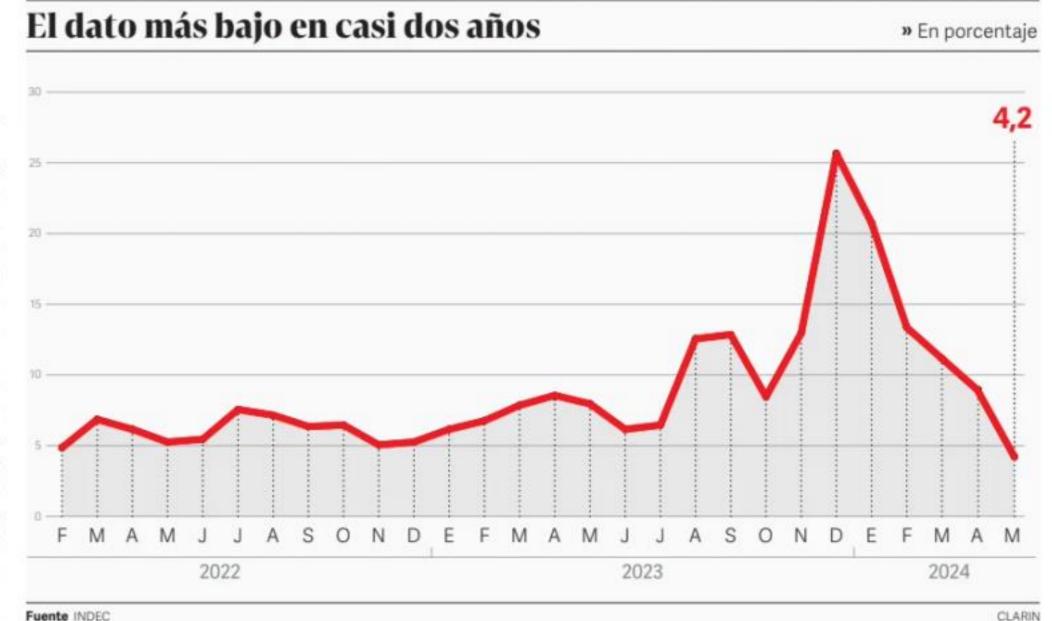

Economía, "con el dato de mayo, se profundizó el proceso de desinflación en curso. La media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde julio de 2023, y resultó casi seis puntos inferior a la media móvil de seis meses. Este último indicador, que todavía incorpora los meses donde se produjeron los principales sinceramiento de precios relativos (tipo de cambio, bienes y servicios bajo controles de precios y tarifas de servicios públicos), ya es el más bajo desde diciembre", destacó la cartera a cargo de Luis Caputo.

Según los datos del Indec, la división de mayor aumento en mayo fue comunicación (8,2%) por los aumentos en los servicios de telefonía e internet. Le siguieron educación (7,6%), que en abril había marcado 8,6% y bajó a 7,6%. El podio de la inflación de mayo lo completó bebidas alcohólicas y tabaco con 6,7%, que según el Indec fue "por la suba en los cigarrillos".

El rubro con mayor incidencia en todas las regiones fue **alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%),** donde se destacaron los aumentos de verduras, tubérculos y legumbres; leche, productos lácteos y huevos; y aceites, grasas y manteca", posteó el instituto estadístico.

Los alimentos subieron por encima del nivel general, tanto en mayo como en todo el año (289,4%).

Al analizar el impacto de los precios según las distintas zonas geográficas, los datos oficiales mostraron una mayor suba en la Patagonia, (4,5%) y 4,3% en el Gran Buenos Aires y Cuyo. Mientras que lo igualó en el Noroeste y solo dos áreas dieron por abajo del promedio: la región pampeana con el 4,0% y el noreste con 3,7%.

Según los analistas, la notable desaceleración de la inflación se explica por el desplome de la demanda y por el uso del ancla cambiaria como medida antiinflacionaria. El último dato oficial sobre la actividad económica -de marzo- mostró una baja del 8,4% que coronó una caída del 5,3% en el primer trimestre del año. La retracción fuerte también se notó en el consumo masivo, el termómetro más visible de los precios, que el abril cayó 14% según la consultora Scentia.

De todas maneras, el dato de la inflación de mayo reflejó una mejora respecto de todos los datos de 2023, en los que el mes con la inflación más baja había sido el de junio (6%). En 2022 las únicas veces que también el dato estuvo por debajo del 5% fueron en noviembre (4,92%), febrero (4,7%) y en enero (3,9%), estos últimos todavía bajo la gestión de Martín Guzmán como ministro de Economía. En 2021 todos los meses registraron una inflación menor a cinco puntos porcentuales.

Tema Del Día

## La marcha de la economía

#### Viene de la página 3

El ministro Luis Caputo venía anticipando que el número de mayo iba a ser inferior al 5%. "Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril", dijo el funcionario.

De este modo el registro más alto de inflación de los últimos meses sigue siendo el de diciembre, por la devaluación que derivó en un IPC de 25,5%. Desde entonces siguió alta aunque comenzó a bajar: en enero fue 20,6%, en febrero descendió a 13,2%, en marzo llegó a 11% y en abril al 8,8%. El dato de mayo fue el quinto descenso seguido.

Las consultoras privadas, en tanto, habían ubicado el número del quinto mes del año en un rango de entre 4,8% y 4,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de mayo fue 4,4% cuando en abril había registrado 9,8%, un punto por encima del mismo dato pero a nivel nacional.

Hacia adelante, en tanto, los analistas esperan un rebote de la curva de los precios en junio, debido al impacto de las tarifas y también a la suba del dólar. La mayoría de las consultoras estima para este mes, un número similar pero por encima del que arrojó la inflación de mayo.

La consultora LCG resaltó, en este sentido, que "es posible que la inflación de mayo sea un piso transitorio. En junio computarán los aumentos de transporte (subtes en CABA, a mediados de mayo y otro ajuste en junio), naftas, y electricidad y gas (ajustes en la parte de generación, con transporte y distribución todavía suspendido) y, nuevamente prepagas", señaló en un informe.

"El verdadero test para ver si entramos en un nuevo régimen de inflación más baja deberá hacerse con la actividad repuntando y los salarios recortando la caída de los últimos tiempos. Recién ahí podremos ver si las expectativas inflacionarias están realmente ancladas", opinó la consultora.

En tanto desde el estudio ACM, se destacó que la merma inflacionaria se da "en medio de una caída 
significativa de la actividad y de un 
ritmo de devaluación del tipo de 
cambio que corre por debajo de la 
inflación. Considerando este contexto, es probable que el descenso 
en los precios continúe, pero de 
una forma más marginal".

La inflación núcleo fue 3,7% y por quinto mes estuvo por debajo del promedio general. ■

#### LA CIFRA

del Indec.

71,9%
es la inflación acumulada en lo
que va del año, según los datos

El swap chino, la Ley Bases, el viaje al G-7, el anuncio de una gira a China, el apoyo del FMI, la suba de los bonos y la baja de la inflación en mayo.

# Las mejores 24 horas para la economía de Milei

# **S** Análisis

## **Ezequiel Burgo**

eburgo@clarin.com

Un viejo conocido de Argentina, el economista Rudiger Dornbusch, solía decir a la hora de referirse a los vaivenes y vientos huracanados de las crisis, que "en economía las cosas suceden más tarde de lo que uno piensa, pero cuando llegan pasan más rápido de lo que se cree".

Por supuesto que la economía argentina ha dado para todo y seguramente así siga ocurriendo. Pero en estas últimas 24 horas hubo un fenómeno que se ajustó a la frase de Dornbusch, pero por las buenas noticias: a seis meses de arrancar su gestión, el gobierno de Javier Milei enhebró una serie de logros en el lapso de sólo 24 horas.

Vale aclarar, y lo sabe bien el lector, que la economía no consiguió una membresía a un club selecto de países o el alta que le permita salir de terapia intensiva. En agosto se conocerán los índices de la pobreza del primer trimestre y los expertos hablan de una cifra cercana a 50% (ver más en **página 22**).

Pero para eso falta mucho y en estas últimas 24 horas Milei logró nada más y nada menos que: la renovación del swap chino, la aprobación de la Ley Bases, el viaje del Presidente al G-7, la confirmación de una gira a China (ver página 18), la caída del riesgo país alejándose de los 1.500 puntos básicos para rumbear a los 1.200 puntos que no pudo perforar en mayo (página 12), la aprobación del FMI de un desembolso de US\$ 800 millones (página 6)y, por último pero quizá lo más saliente, la inflación más baja desde enero de 2022: 4,2% en mayo.

enero de 2022: 4,2% en mayo.

Lo del swap y el FMI sirven como señales para reforzar las reservas y aumentar la probabilidad de que en el algún momento del segundo semestre la conducción económica brinde más certezas sobre qué esquema cambiario-monetario operarán las empresas en los próximos años. Además, para alejar el nerviosismo del cronograma de pagos que el Gobierno enfrenta de aquí a a fin de año como apuntó la consultora Quantum: a) US\$ 4.800 millones a organismos de capital e intereses (la mitad al FMI neto de desembol-

# La inflación en el último año

LOS PRECIOS MES A MES

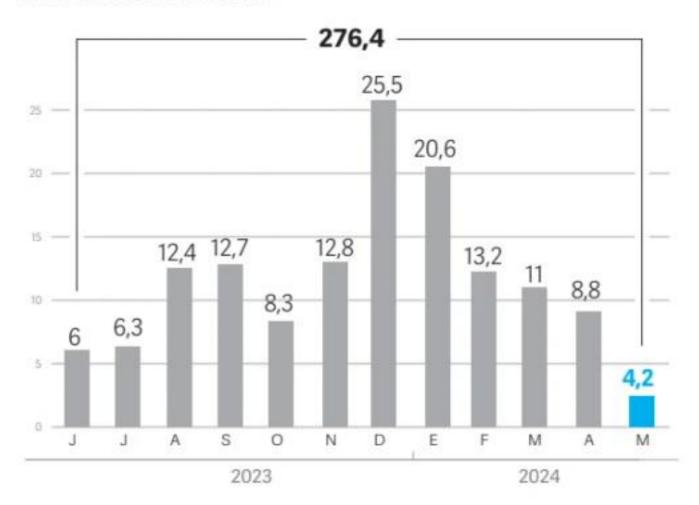

#### LOS RUBROS QUE MÁS SUBEN

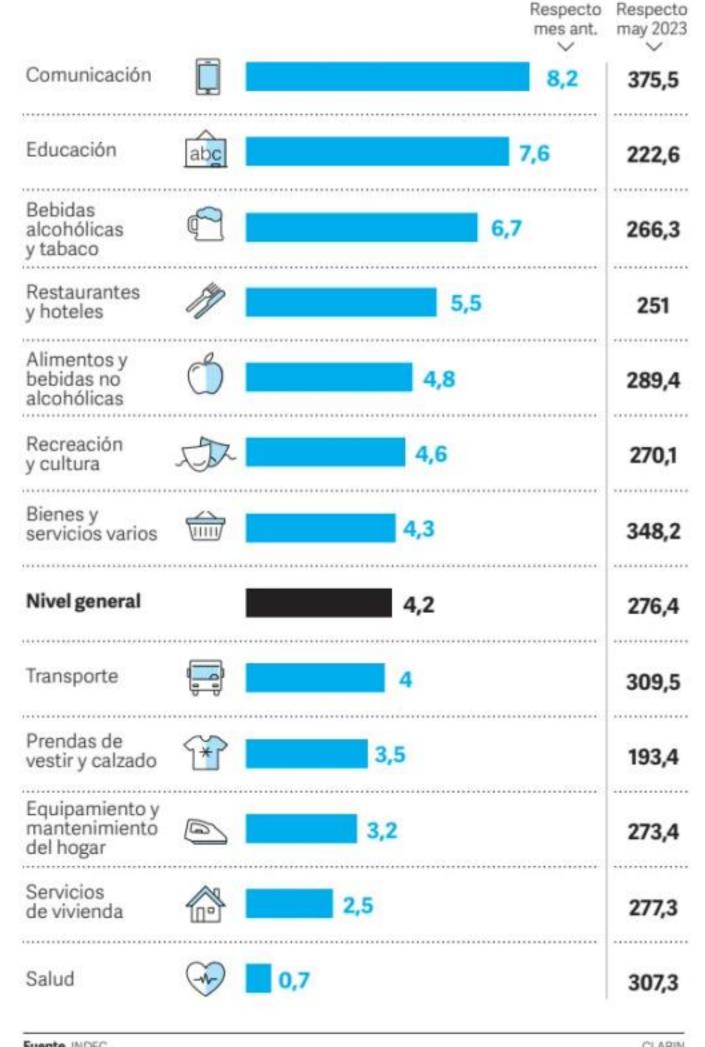

sos), **b)** US\$ 3.100 millones deuda pública del Tesoro (aunque una parte está en manos del sector público) y **c)** US\$ 5.000 millones de capital e intereses a las provincias y el sector privado.

» En %

También son positivos los viajes del Presidente al G-7 y el anuncio a China. Ambos se identifican más con la agenda de un jefe de Estado que con la de un participante en foros entusiastas de ideales del siglo XIX. Acaso la confirmación de que el Presidente mantendrá contactos con las principales potencias económicas del mundo incluyendo su principal comprador, China, muestran otro logro por estas horas. Xi Xinping, el líder chino, podría visitar la región en noviembre, justo para las elecciones en Estados Unidos, cuando la Cumbre de Asia-Pacífico sea en Perú, país que, dicho sea de paso, apuesta a transformarse en el hub de China en la región según contó esta semana The Wall Street Journal: un megapuerto en el Pacífico está construyéndose para conectar por mar a China con la región. Perú ya no solo se trata de una economía con competencia de moneda como pretende Milei, sino también de buenas relaciones con Washington y Beijing a la vez. ¿Qué de todo esto Milei quisiera lograr o conseguir en su gestión? Financiamiento y obras.

Por último, la tasa de inflación.

Es indudable que el nivel bajó mucho más rápido de lo que los economistas privados estimaron.

¿Por qué? Muy simple. Aquellos que esperaban una tasa más alta subestimaron la magnitud del ajuste fiscal que el Gobierno implementó, pensaron que sería necesario un nuevo salto cambiario para no atrasar el tipo de cambio y que Milei aflojaría el cepo.

Todo esto, sumado al derrumbe de la actividad económica, hizo que la inflación se desplomara y el Gobierno mostrara un resultado exitosos independientemente de qué suceda de aquí en más y si eventualmente se da la máxima de Dornbusch en el sentido negativo.

Todos los Gobierno tienen sus 15 minutos de fama diría Andy Warhol. Mauricio Macri luego de salir el cepo y levantar el default. Alberto Fernández tras negociar con los bonistas. Allí alcanzaron sus picos y allí quedaron.

Tras estas 24 horas, ¿Milei subirá o bajará de la montaña? ■



# **DEL VIERNES 14 AL MARTES 18**







SIGUIENTES MARCAS



PATAGONIA







LA ROPA



Maná



EN WHISKY, **BEBIDAS BLANCAS** Y LICORES



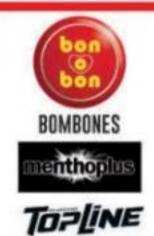



Rexona

DESODORANTE



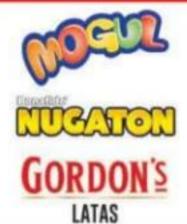

EN JUGOS **EN POLVO** 



EN VINOS FINOS, CHAMPAÑAS Y **ESPUMANTES** 

> PRESENTANDO NUESTRA TARJETA COMUNIDAD COTO

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

Tema Del Día CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

## La marcha de la economía



Aprobado. El programa económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei recibió el visto bueno de Kristalina Georgieva.

# Argentina sobrecumplió metas y el FMI gira US\$ 790 millones

El directorio ejecutivo aprobó la octava revisión del programa vigente. Dijo que el Gobierno había cumplido objetivos fiscales, monetarios y de reservas.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### **Paula Lugones**

plugones@clarin.com

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves la octava revisión del programa con Argentina, dijo que estaba "firmemente encaminado" y dio luz verde a un desembolso de US\$ 790 millones.

El organismo emitió un comunicado en el que consignaba la aprobación y daba algunos detalles, aunque por ahora no dio a co-

nocer el staff report, el documento con los números finos.

"El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha concluido hoy la octava revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina. La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de aproximadamente 800 millones de dólares (o DEG 600 millones), con lo que el total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos 41.400 millones de dólares. Este desembolso respaldará los esfuerzos de las autoridades por restablecer la estabilidad y fortalecer la viabilidad externa de Argentina", señala el comunicado.

Siguió con algunas consideraciones: "Al completar la revisión, el Directorio Ejecutivo consideró que el programa estaba firmemente encaminado, con todos los criterios cuantitativos de rendimiento hasta finales de marzo de 2024 cumplidos con márgenes."

Además, el Directorio "también aprobó exenciones de incumplimiento para una nueva restricción cambiaria y múltiples prácticas cambiarias en el contexto de cierta flexibilización de las restricciones al pago de dividendos".

Siguió con algunas advertencias, que ya había hecho previamente, sobre la calidad de ajuste y la política monetaria y cambiaria. "El Directorio enfatizó que para mantener los sólidos avances se requiere mejorar la calidad del ajuste fiscal, iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, e implementar la agenda estructural. También será necesario proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apoyo político y garantizar la agilidad en la formulación de las políticas".

El staff técnico del organismo había elevado hace un mes al board un informe técnico con los detalles de los números del último trimestre donde señalaban que el gobierno de Javier Milei ya había alcanzado-y superado con cierta holgura-- las metas de déficit fiscal, de emisión monetaria y de reservas acordadas para este período.

Sin embargo, faltaba la aprobación final del directorio, donde algunos de los países miembros, a pesar de que dan la bienvenida al ajuste de Milei, mantienen cierta desconfianza con el país dado el historial de incumplimiento argentino. El board esperaba una señal política antes de dar el visto bueno y la aprobación en el Senado de la Ley Bases fue una noticia que aceitó seguramente el trámite porque el FMI siempre ha insistido en que el ajuste debe tener respaldo de los partidos y de la sociedad para que sea perdurable.

Otra novedad que fue bienvenida en el directorio es la renovación del swap con China, que hizo que se postergara por un año el inminente vencimiento de US\$5.000 millones. Esto le dará más alivio en la acumulación de reservas y también descomprime por ahora la embestida del Gobierno en el FMI para conseguir más fondos frescos.

Economía dijo en un comunicado que "la decisión del Directorio del FMI se produce en un contexto en el que las acciones de política económica implementadas por la actual administración resultaron en un sobrecumplimiento de las metas cuantitativas establecidos en la séptima revisión del Programa. Estas metas se refieren a la acumulación de Reservas Internacionales netas del BCRA; equilibrio fiscal del Sector Público y financiamiento monetario del Tesoro. El Central acumuló US\$ 9 mil millones de Reservas netas, siendo la meta US\$ 6 mil millones. ■

# Banco Mundial: crudo análisis de los últimos años económicos

Luego de presentar un peor pronóstico para la economía argentina durante año, en el que proyectó una caída del 3,5% del PBI, el Banco Mundial volvió a poner el foco sobre la situación económica Argentina y alertó que en los últimos 50 años la economía casi no creció y que si lo hubiera hecho al ritmo en que crecieron los países de la región el PBI sería hoy un 60% más alto.

El organismo presentó un duro informe en que analizó las razones del errático crecimiento de Argentina en el último medio siglo, en el que encontró tres razones transversales en la historia del país que actuaron como trabas para ese crecimiento.

Por un lado, habló de la elevada "pro ciclicidad fiscal" (que lleva a gastar de más y reducir los impues- gentina respecto de sus pares, **en los** nismo presentó una serie de reco-

tos en los momentos de mayor crecimiento económico) y la alta incertidumbre respecto a las políticas económicas.

Por otro, se refirió a políticas comerciales restrictivas y limitaciones para participar en el comercio internacional y por último encontró que si bien el capital humano es un elemento diferenciador de la Arúltimos años "está disminuyendo gradualmente su calidad y podría quedar rápidamente por detrás de las exigencias de una economía mundial dinámica, impulsada por la tecnología e intensiva en conocimiento.

Daniel Reyes, economista senior del Banco Mundial y autor del informe, expresó este jueves en una rueda de prensa dos variables que ejemplifican esta historia: la caída de los ingresos reales por habitantes, y las grandes recesiones, que ponen a Argentina en el mismo nivel que la República del Congo o Chad.

Hecho este diagnóstico, el orga-

mendaciones entre las que resaltó la "necesidad de que Argentina recupere la herramienta de la política fiscal como un elemento de estabilización de la macro". En ese sentido, Reyes destacó que el "déficit fiscal fue el motor de desestabilización de la economía".

A su turno, Julián Folgar, economista del Banco Mundial y coautor del reporte, reconoció que "preocupa la calidad del ajuste fiscal", pero ponderó la necesidad de hacer reformas tributarias, con la inclusión de un impuesto a la renta, como "estabilizadores automáticos".■

Ana Clara Pedotti



# DEL VIERNES 14 AL DOMINGO 16



PRECIO ANTERIOR: \$ 5899,90
PARRILLADA MIXTA DE NOVILLITO,
STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 37735

\$5299% KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 5899,90 MARUCHA DE NOVILLITO, STOCK 30.000 KG. COD. 43060

\$5999<sup>90</sup> x KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 8299,90 BIFE DE CHORIZO DE NOVILLITO, STOCK 20.000 KG. COD. 29804

\$5999<sup>90</sup> × KG.

OJO DE BIFE DE NOVILLITO, STOCK 20.000 KG. COD. 29810





**ANTERIOR: \$ 899 JARDINERA DE HORTALIZAS** LEGUMBRES CIUDAD DEL LAGO, LATA X 300 G. STOCK 5.000 U. COD. 481732-526257



PRECIO ANTERIOR: \$ 739 FILET DE MERLUZA FRESCO DESPINADO, STOCK 10.000 KG.\*2 COD. 17834



MEJILLONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS, STOCK 5.000 KG. \*2 ORIGEN: CHILE COD. 17859



PRECIO ANTERIOR: \$ 2399,90 CAMARONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS, ORIGEN: ECUADOR STOCK 5.000 KG. \*2 COD. 92064



PRECIO ANTERIOR: \$ 1099,90 QUESO MOZZARELLA PUNTA DEL AGUA, STOCK 1.000 KG. COD. 10450



EN CHORIZO/LOMO/SALAME/SALCHICHON/JAMON SERRANO/SARTAS NICO, PAQ. X 100/150/200 G. STOCK 1.000 U. COD. 501417-501419-501409-501410-501413-513439-513440-501406-501407-501408-501420



EN PASTAS RELLENAS COTO, STOCK 1.000 U. COD. 44260-12849-44263-44295-44297-44267-88225-13875-13144-12640-13346-12997-44298-6046-6036-11731-10537-44334-44075



PRECIO ANTERIOR: \$ 999 EMPANADAS VARIOS SABORES, STOCK 5.000 U. COD. 45019-46150-44676-44679-44700-44719-44721-44722-48159



PRECIO ANTERIOR: \$ 799 PAPA NEGRA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 60947









STOCK 10.000 KG, COD, 61002

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



"MIX ALIMENTOS": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 14/06/2024 HASTA EL 16/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL. COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

## El camino de una iniciativa clave



Cónclave. Los diputados Ritondo, Giúdici, Juan López, Santurio, entre otros, al salir del Congreso anoche luego de reunirse con Francos y Martín Menem. FEDERICO LÓPEZ CLARO

# El Gobierno reabrió la negociación en Diputados para definir si insiste con aspectos clave de la Ley Bases

Aliviado por la aprobación del texto en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con los jefes de bloque de la oposición dialoguista. Quieren la sanción antes de fin de mes.

Ignacio Ortelli iortelli@clarin.com

Gustavo Berón

gberon@clarin.com

"Viva la libertad carajo", con sus siglas VLLC, escribió Javier Milei en el chat que comparte con sus ministros una vez que se aprobó la Ley Bases en general y en particular en el Senado. Había euforia en el Gabinete por haber destrabado un proyecto central para la administración libertaria. Nadie dormía y hubo ministros que entrecruzaron mensajes a los gritos a pesar de que era entrada la madrugada.

Envalentonado, horas después de la aprobación, el Gobierno empezó a trazar el plan para poder convertir la ley posible en la ley ideal según la mirada del Presidente, dentro de un contexto en el que tuvo que hacer más concesiones

de un mes cuando se obtuvo la media sanción en Diputados.

"Lo más importante era que saliera del Senado. Ahora nos toca ir a defenderla a Diputados", explicó a Clarín un alto funcionario, de estrecho vínculo con Milei, que da cuenta que el oficialismo va a intentar rectificar aspectos del texto que convalidó la cámara revisora.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno quiere dar la discusión sobre algunos temas en Diputados. "Quedaron cosas en el camino que vamos a recuperar, como Ganancias y Bienes Personales", planteó en Radio Mitre. Al tiempo que precisó que también van "a insistir en las privatizaciones", pero aclaró que "se presentarán proyectos concretos".

¿Por qué lo diferenció? Según confiaron a Clarín en Casa Rosada, la idea del Gobierno es "no alterar los acuerdos" que se tejieron en las negociaciones previas a que el texde lo que tenía previsto hace más de lo se discutiera en el recinto. La para aprobarlo.

quita de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) del anexo fue parte de concesiones que se hicieron ante senadores que dudaban por ese y otros puntos. De ahí que la propuesta parece ser escindir la discusión con proyectos individuales de privatización.

Sin embargo, en la reunión que Francos y su segundo José Rolandi mantuvieron por la tarde con los presidentes de los bloques dialoguistas de Diputados, el Gobierno los dejó liberados a que ratifiquen la media sanción. "Se acordó que no había los votos para aprobar esas privatizaciones en el Senado y, por eso, se bajaron", explicaron fuentes de la negociación.

Sin embargo, distinto es el caso de Ganancias y Bienes Personales, ambos puntos fueron incluidos en el dictamen, con varias enmiendas, y el Gobierno llegó a la sesión confiando en que contaba con el apoyo

"Como no se pueden hacer cambios parciales y las empresas privatizables están en el anexo, si insistimos en el texto que salió de Diputados estaríamos no respetando lo que nosotros acordamos. En cambio, sobre Ganancias y Bienes Personales quienes no cumplieron fueron ellos, así que estamos en todo nuestro derecho de buscar que se apruebe el capítulo que se había votado antes", afirmó una fuente inobjetable del Gobierno.

A sabiendas de que necesita el aval de los bloques dialoguistas de Diputados, Francos y Rolandi fueron a la Cámara de Diputados para definir el cronograma con los representantes de los bloques dialoguistas que aportaron los votos para la media sanción original.

En principio, durante ese encuentro, los funcionarios pidieron despacho del plenario de comisión para el 25 de junio y que vaya al recinto al día siguiente. Pero los diputados rechazaron esa posibili- para el éxito del blanqueo. ■

dad y, la sesión sería agendada para el 26 o 27 de junio.

Francos también dejó en claro a los legisladores que el Gobierno quiere que se ratifique la media sanción de Diputados del paquete fiscal, mientras que está dispuesto a aceptar las modificaciones que se hicieron en el capítulo vinculado con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que para la Casa Rosada son "buenas".

Uno de los temas a los que los funcionarios le bajaron la presión tiene que ver con el capítulo previsional que fue eliminado en el Senado. "No es prioritario", le dijo el jefe de Gabinete a los diputados. Ese capítulo incluía la eliminación de la moratoria jubilatoria.

De acuerdo a lo que dejó este primer intercambio, el Gobierno lo que busca es "una síntesis" de lo aprobado entre ambas cámaras con eje en Ganancias y Bienes Personales, considerado fundamental

CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 El País



Jefe de Gabinete. Guillermo Francos con la prensa, al acudir ayer a Diputados a apurar la negociación.

# Pese al apuro oficial, los dialoguistas patean la sesión para julio

Pero hay voluntad de sacar la ley antes del 9 de julio, en que Milei quiere firmar su pacto con los gobernadores.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Tras la aprobación del Senado, el Gobierno deslizó su intención de convocar para el 26 de junio la sesión en Diputados con el objetivo de sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal. Aunque desde la oposición dialoguista rechazaron ese cronograma y buscan programar el debate en el recinto para principios de julio.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, sabía que la propuesta reclamada por Javier Milei para firmar el pacto con los gobernadores no podía tratarse en la semana del 17 de junio, por los feriados en conmemoración al Paso a la inmortalidad de Güemes y el Día de la Bandera. Por eso, el riojano había pensado en un cronograma acotado para la última semana de junio, con la posibilidad de que el

#### tamen el 25 de junio y lo trate en el recinto al día siguiente.

La idea fue ratificada ayer por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la reunión que tuvo con los representantes de los bloques dialoguistas, entre los que estuvieron Miguel Angel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Rodrigo De Loredo (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO) y Pamela Calletti (Innovación Federal), entre otros.

Los diputados de la oposición escucharon el pedido del ministro coordinador y en principio rechazaron la agenda parlamentaria propuesta por el Gobierno, que como alternativa propuso mover la sesión para el jueves 27 de junio. Pero una importante fuente de los dialoguistas remarcó que la intención es sesionar en la primera semana de julio para que el Presidente tenga la ley sancionada antes del 9 de Julio, Día de la Indeplenario de comisiones saque dic- pendencia, cuando está prevista al senador Martín Lousteau. ■ neral, los rechazos en particular o rechazó el Senado. ■

la firma del pacto con los gobernadores.

Mientras se define el cronograma, los bloques ya comenzaron a analizar su estrategia. Cristian Ritondo, jefe del PRO, estuvo reunido con María Eugenia Vidal y Diego Santilli para avanzar en un punteo de los cambios realizados en el Senado y anticiparon que "van a coordinar" la aprobación de los artículos con el Gobierno.

En el bloque macrista hay decisión de que las modificaciones que fueron impuestas por el Senado van a ser revertidas por la media sanción de Diputados.

Sin embargo, están expectantes a lo que hagan Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, los artífices de Hacemos Coalición Federal. Y también están atentos al acompañamiento de los radicales, donde se impone la interna entre el sector de Rodrigo De Loredo, Facundo Manes y aquellos que responden

# Otra polémica en Diputados: ¿hay temas que ya no pueden tratarse?

Se discute qué sucederá con los puntos de la Ley Bases que rechazó o eliminó el Senado.

# **Guido Braslavsky**

gbraslavsky@clarin.com

Con el proyecto de Ley Bases (más el paquete fiscal) que vuelve a Diputados con los cambios hechos en el Senado, una nueva po**lémica** se disparó en las últimas horas en torno al procedimiento a seguir con los artículos/capítulos que fueron rechazados o directamente eliminados en su tratamiento en la Cámara alta este miércoles.

El diputado Fernando Carbajal de la UCR de Formosa, jurista, que ha sido además juez federal, sostuvo: "La Cámara de Diputados no puede insistir con Moratoria previsional, Ganancias ni Bienes Personales. Lo que el Senado rechazó quedó afuera. El sistema es bicameral, ambas cámaras deben aprobar".

En X, Carbajal fue luego más específico: "La conclusión jurídica es la siguiente: 1) Moratoria previsional: fue excluido de la votación en general. El tema fue desechado, no puede ser insistido. 2) Ganancias: se aprobó en general y se rechazó en particular por 41 votos a 31. Bienes Personales: se aprobó en general y se rechazó en particular por 37 a 35". Para Carbajal, la insistencia de Diputados con su texto que tuvo media sanción el 30 de abril, "sólo opera cuando hay una aprobación con cambios, no cuando el Senado rechaza en forma expresa".

Lo llamativo en esta polémica es que atañe al bloque de la UCR en Diputados, que vive su propia grieta hace tiempo. El jefe del bloque, el cordobés Rodrigo de Loredo, tiene una visión diferente y asegura que "el rechazo de un título es una modificación al texto", es decir, que Diputados puede insistir tranquilamente con su texto original.

En esta misma línea tuiteó el secretario parlamentario del bloque y ex diputado, Alejandro Cacace-ambos son expresión de un ala más "liberal" dentro de la UCR-: "En leyes aprobadas en ge-

son modificaciones. La Cámara de origen (Diputados) puede insistir. Otra cosa es que lo haga (legislar por sí sola un impuesto)".

Fuera de la grieta en la UCR, no parece haber tampoco en la oposición dialoguista un criterio unificado aun. En este sentido sorprendió Miguel Pichetto, que al salir ayer de la reunión de jefes de bloques con el titular de la Cámara, Martín Menem, y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, sentenció: "La moratoria previsional no se trató en el recinto del Senado y no se puede tratar en Diputados. Lo mismo monotributo social [el artículo 100 del paquete fiscal, que fue eliminado]. No se van a tratar de nuevo".

Más temprano, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez había interactuado con el diputado Carbajal y otros usuarios en X. Abonó esta línea interpretativa: "(Diputados) No puede volver a tratar los títulos (con sus respectivos artículos) que fueron rechazados por la Cámara de Senadores hasta el año que viene".

Gil Domínguez abundó: "La Constitución solo habilita que prosiga el trámite legislativo si se verifica la voluntad positiva de la Cámara revisora. Esta se expresa mediante la aprobación total o bien con la aprobación basada en adiciones o correcciones del proyecto. El rechazo parcial nunca puede habilitar el regreso a la Cámara de origen porque no existe voluntad aprobatoria expresa, lo cual rompe el esquema de sincronicidad bicameral positiva. Sería irrazonable que la Cámara de origen insistiera con una norma que la Cámara revisora no aprobó".

#### En toda esta polémica, el kirchnerismo viene guardando un llamativo (¿estratégico?) silencio.

Según el artículo 81 de la Constitución, ahora Diputados puede aprobar los proyectos con las adiciones o correcciones realizadas por el Senado o bien insistir con la redacción originaria. Podría votar "en mosaico", aprobando algunas y desechando otras. La polémica aparece con lo que eliminó,

## El camino de una iniciativa clave







En el Senado. Este miércoles se votó con cambios la Ley Bases, y vuelve a Diputados.

El Gobierno presiona por los cambios en Ganancias y Bienes Personales que fueron rechazados en la votación en el Senado.Incertidumbre por privatizaciones.

# Ley Bases: los puntos que están firmes y las dudas que vienen en Diputados

## Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

En medio de la discusión legal que ya se abrió sobre cómo debe ser la ratificación de los articulados de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en Diputados, los legisladores de la Cámara Baja debaten también qué cambios hechos por el Senado sostendrán y en cuáles darán batalla para insistir con el proyecto original. Observan con buenos ojos las modificaciones introducidas en el capítulo del blanqueo, por ejemplo, pero hay quienes quieren reflotar la reversión del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que se cayeron en la votación en el Senado.

#### Los puntos que quedarían

en el Senado las emergencias, administrativa, económica, financiera y energética por un año, y la delegación de facultades. Fue una hazaña para los libertarios porque en el conteo preliminar no alcanzaban los números para su aprobación. Torcieron un empate -35 a 35y Victoria Villarruel desempató.

- · Con cambios -como la incorporación de los organismos de cultura al listado de entes que Javier Milei tiene prohibido disolver-le dieron luz verde a los artículos que facultan al Ejecutivo a intervenir, disponer la disolución de organismos del Estado; y liquidar los fondos fiduciarios públicos. La discusión de facultades había sido un tema muy sensible en Diputados y la dan por cerrada. Ratificarán cómo quedó.
- El oficialismo consiguió ratificar Con algún retoque pequeño, la blanquear para extranjeros, para a las Ganancias, para que empieticas negociaron en el Senado. ■

# Milei se aseguró las facultades delegadas durante un año.

moratoria fiscal -pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas - fue aprobada por unanimidad en el Senado. No tendrá problemas en ser ratificada en Diputados.

 Lo mismo ocurrió con el blanqueo que, tras sufrir numerosas modificaciones, se aprobó con 72 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara Alta. Diputados considera positivos los retoques y está dispuesto a ratificar con esos cambios. Entre ellos, la prohibición de hermanos de funcionarios y la opción de blanquear bienes de terceros, algo que los legisladores dijeron que beneficiaba a "testaferros".

- En el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) hubo numerosas modificaciones en el Senado para evitar que el artículo caiga. Se acotó el RIGI a nueve sectores: de foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología; y obliga en un porcentaje del 20% a la contratación de proveedores locales. En Diputados, los dialoguistas ven con buenos ojos los cambios y quieren ratificarlos.
- La suba de las regalías mineras del 3% al 5% para las nuevas inversiones se aprobó en el Senado por una mayoría superior a los dos tercios. Aunque quisieran en Diputados, no llegarían a ese número para revertirlo.
- Por otra parte, el Senado sacó de la Ley Bases el capítulo previsional, que eliminaba la última moratoria aprobada el año pasado. En Diputados un grupo mayoritario no tiene ánimo de insistir con eso. En todo caso, más adelante, buscar una ley específica sobre el tema.

#### Ganancias y Bienes Personales, lo que Diputados evalúa reflotar

· Con el fuerte rechazo de los patagónicos, el Senado hizo caer los artículos que reponían el impuesto

cen a pagar sueldos de \$1.800.000 en solteros y de \$2,2 millones para casados. El oficialismo y algunas provincias quieren recuperarlo.

- La Cámara Alta también volteó el capítulo de la reforma de Bienes Personales que subía el mínimo no imponible de \$27 a \$100 millones y la deducción por la vivienda familiar de \$56 a \$350 millones. LLA también buscará reflotarlo.
- Ambos capítulos os se cayeron por mayoría simple. Alcanzaría esa misma mayoría para reponerlos. Sin embargo, varios dialoguistas plantean reparos: "Lo que las pro-

# Los cambios al RIGI quedarían como se negoció en el Senado.

vincias pierden con Bienes Personales, no lo llegan a recomponer con Ganancias. Pero beneficiar a los más ricos es un compromiso que asumió Milei", señala un negociador clave del radicalismo.

#### Incógnita por Privatizaciones

 Por necesidad, o caía todo el capítulo, el oficialismo sacó del listado de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. En los bloques hay opiniones divididas sobre si insistir o respetar lo que colegas de sus propias fuerzas polí-

# Lousteau se cortó solo, votó con los Kyla UCR lo dejó expuesto

Fue el único radical que votó en contra de la Ley Bases. Lo hizo junto a Unión por la Patria. Los gobernadores radicales habían pedido apoyar ese proyecto.

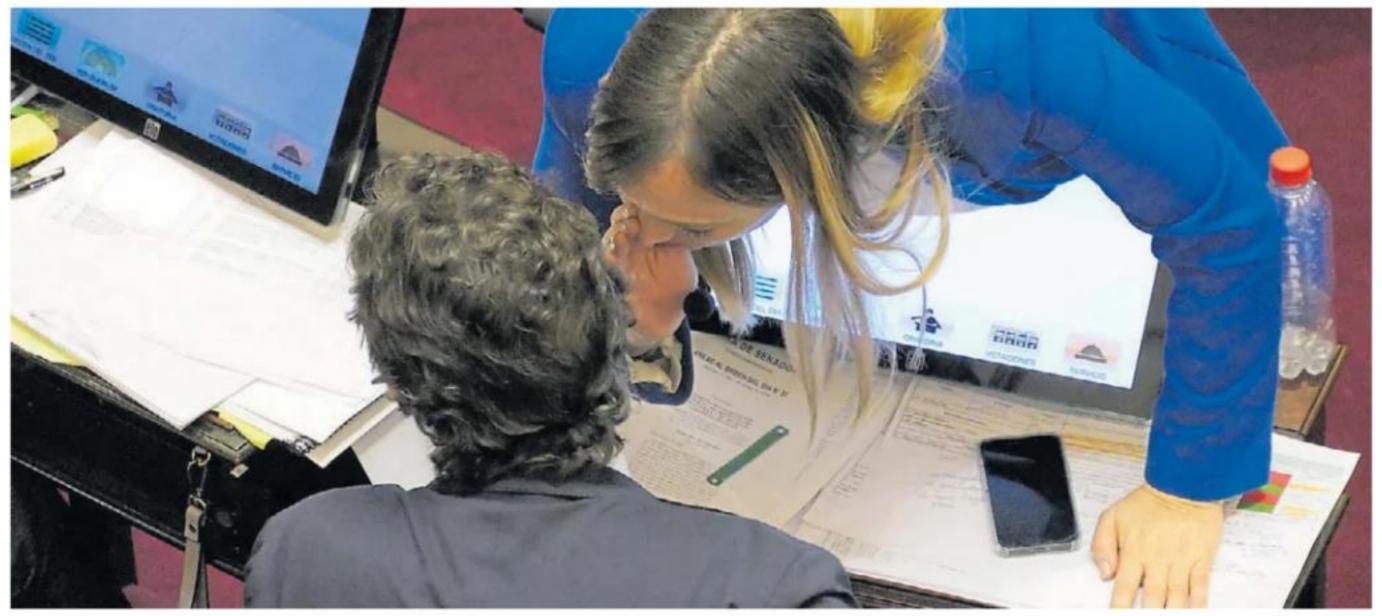

Secretos. Martín Lousteau escucha una indicación de Fernández Sagasti, una de las espadas legislativas de Cristina. ENRIQUE GARCÍA MEDINA

### **Martin Bravo**

mbravo@clarin.com

"Voy a votar en contra de la Ley Bases". Martín Lousteau lo adelantó en el inicio de la sesión. De ese modo el senador radical confirmaba su rechazo al proyecto, a contramano del resto del bloque de la UCR, aunque a la vez esa postura implicaba un alivio para el Gobierno. Ya había sido clave para el quórum y si se abstenía en la votación también podía habilitar una maniobra del kirchnerismo para que cayera la sesión.

Como las abstenciones en el Senado no cuentan como presencias, y con el oficialismo con 36 positivos, si Lousteau no votaba en contra estaba latente la posibilidad de que los integrantes de Unión por la Patria se levantaran -o se abstuvieran- y dejar sin quórum la sesión. El Gobierno necesitaba un mínimo de 37 legisladores que se pronunciaran a favor o en contra, y el presidente de la UCR desde temprano fue la llave para garantizar ese número. También acompañó en general el paquete fiscal.

Su discurso crítico de los proyectos y de Javier Milei contrastó con el tono de otros radicales. "Esta ley le va a aportar mucho al Gobierno para que tenga herramientas y poder revertir la difícil situación económica y social del país", argumentó su voto a favor el chaqueño Víctor Zimmermann, uno de los sena-

nadores, en su caso en Leandro Zdero. Parecían intervenciones de senadores de distintos espacios.

Lousteau había elaborado un dictamen de minoría, aunque en especial en el final de la votación en particular de la Ley de Bases quedó de manifiesto cómo sus correligionarios le dieron la espalda. En el último título, sobre disposiciones finales, el presidente de la UCR pidió una moción para incorporar la emergencia presupuestaria del sistema universitario, la restitución del Fondo de Incentivo Docente y la esencialidad de la educación. Bartolomé Adala se opuso y se armó una larga discusión.

## Su discurso crítico contrastó con el del resto de la bancada.

José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, referentes de Unión por la Patria, defendieron el pedido de Lousteau. Ningún radical pidió la palabra. Finalmente Victoria Villarruel puso a votar el texto del dictamen de mayoría, como quería el oficialismo.

"Todos aquellos que quieran que se incorpore a la Ley Bases la Educación tienen que votar negativo este artículo. Los que no voten negativo están cercenando la posibilidad de que se incorpore la Educación", aseguró Lousteau. Los 12 radicales con los que comparte el blo-

clave para que se impusiera el oficialismo 36 a 32.

Lousteau, presidente del partido, no sólo quedó a contramano del resto de los senadores de la UCR. También de los cinco mandatarios provinciales del radicalismo, que habían firmado el comunicado de Juntos por el Cambio en respaldo de la Ley de Bases y el paquete fiscal. Motorizado por Alfredo Cornejo con Rogelio Frigerio, además de Zdero lo avalaron Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro. Emiliano Yacobitti -aliado de Lousteau- buscó sembrar dudas sobre el apoyo del santafesino, que salió a declarar a favor de los proyectos el miércoles por la mañana.

Además de los 12 senadores del bloque presidido por el correntino Eduardo Vischi, también votó a favor en general la radical chubutense Edith Terenzi, miembro de otra bancada (Cambio Federal) porque responde al gobernador Ignacio Torres, del PRO.

Maximiliano Abad, uno de los que había dejado correr cierto suspenso sobre su postura en los días previos, anunció al mediodía que avalaría la Ley de Bases. En su discurso se limitó a cuestionar la delegación de facultades a Milei.

En sintonía con referentes de Unión por la Patria, en la previa el titular de la UCR tenía expectativas en que una parte del bloque (el fueguino Pablo Blanco, el pampeano Daniel Kroneberger y el bonaerense Abad) y otros como Terenzi y votaran tramos de su dictamen para reunir el número e imponer un texto alternativo, en conjunto con el kirchnerismo.

Con el transcurso de la sesión esa posibilidad perdió fuerza entre los radicales. "Estamos tratando una ley del Gobierno, no de Lousteau", argumentó uno de sus compañeros de bancada. Las modificaciones que informó el Gobierno funcionaron como un pretexto para los que amagaban con acumular votos negativos durante la discusión por artículos. Blanco, uno de los más críticos en la previa y que había votado

que él sí estaría en el recinto y allanó el camino. El discurso crítico

Al final dio quórum

Durante todo el martes, a raíz

ron a sus redes los senadores

y José Carambia, se especuló

que a La Libertad Avanza le po-

dían faltar senadores para al-

canzar el quórum. Martín Lous-

teau sacó un tuit para asegurar

del sorpresivo video que subie-

santacruceños Natalia Gadano

En la exposición, Lousteau mostró un tono muy duro contra el proyecto y contra el Gobierno. Pero sus propios compañeros de bancada votaron a favor. Lo dejaron solo, pese a que es el presidente de la UCR.

#### El voto y la sintonía con los K

El voto negativo lo dejó pegado con el kirchnerismo. También su decisión de pedir por la emergencia presupuestaria en educación y por el Fondo de Incentivo Docente. El radical recibió el inmediato apoyo de los kirchneristas José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio.

en contra del mega DNU igual que Lousteau, se alineó con el oficialismo y destacó en su discurso la eliminación de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos de las empresas sujetas a privatización.

Más que los libertarios, que lo necesitaban para sostener el quórum, varios radicales cuestionaron al presidente del partido en los pasillos del Congreso. "Intentamos convencerlo para que no quedara solo, yo le hablé mucho. No hubo manera. Creemos que se equivoca", dijo uno con buen vínculo con el ex ministro de Economía.



# Mercados en modo euforia: cayó el dólar, y bonos y Bolsa en alza

Los ADRs treparon casi 10% en Wall Street. Acá el MerVal en dólares ganó 4,6%. El riesgo país volvió a niveles de 1.421 puntos. El blue bajó \$ 40, a \$ 1.245.

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Luego de semanas de volatilidad, los activos argentinos se recuperaron con fuerza este jueves luego de una serie de "aciertos" para el Gobierno nacional. El principal motor fue sin dudas la aprobación de la Ley Bases, que terminó de votarse en la madrugada de ayer.

Desde antes de la apertura de las bolsas, los bonos de la deuda argentina rebotaron con fuerza, tendencia que terminó de consolidarse con el inicio de la rueda: los títulos en dólares llegaron a subir hasta 7%, pero después del mediodía recortaron ese impulso y al cierre las alzas llegaron hasta el 5,6%. En ese contexto, el riesgo país retrocedió 63 puntos para llegar a las 1.421 unidades.

En Wall Street, los papeles de las empresas argentinas comparten el optimismo. El ADR del Banco Supervielle saltó más de 9%, seguido de atrás por empresas del sector energético y otros papeles bancarios.

En la plaza local, el índice Merval en dólares saltó 4,6%. Los papeles que más avanzan son los mismos que en Wall Street: Supervielle toma la delantera con una ganancia de más de 7,5%.

En el mercado cambiario, también se siente el "alivio" y las cotizaciones paralelas retroceden. Acá tiene tanto peso el cambio de expectativas de los inversores respec-



Rebote. El resultado del Senado devolvió el optimismo a los operadores financieros.

to al avance de la Ley Bases como la confirmación de la renegociación del swap con China que hizo el Banco Central el miércoles y el anuncio de la secretaría de Finanzas sobre que la política de tasas negativas "llegó a su fin".

El dólar MEP y se mueve con una caída de 2,5% hacia los \$ 1.246,84, mientras que el "cable" pierde 2,1% y se aleja de los \$1.300 al operar en

torno a los \$1.274,18. La caída es proporcional a la que presenta el blue en la calle, que bajó \$40, hasta los \$1.245. El "dólar cripto" también se movió a la baja: pasó de los \$1.307 en la previa, llegó a tocar los \$1.245 para finalmente acomodarse en torno a los \$1.270.

Luego de varias ruedas con ventas netas y compras mínimas el Banco Central logró este jueves hacerse de US\$ 137 millones, con los que suma compras por US\$ 220 millones desde que empezó junio.

Aunque la aprobación de la Ley ahora deba ser discutida nuevamente en Diputados porque hubo artículos que sufrieron cambios, en la City creen que esta es una primera señal que el mercado esperaba, luego de semanas de sesgo bajista para los activos argentinos.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, afirmó: "El Gobierno Nacional alcanzó ayer dos hitos significativos. Con modificaciones, el Senado aprobó la Ley de Bases y el Capítulo Fiscal, un evento importante para la presentación de credenciales de gobernabilidad y poder avanzar en el proceso de reformas encarado. Además, el Banco Central (BCRA) renovó el swap con el Banco Central de China (PBOC), lo cual también es importante para avanzar en dirección hacia un gradual relajamiento de los controles cambiarios". "Esperamos que sanción en el Senado de la Ley de bases se traduzca en un rally hoy. ¿Hasta qué nivel? Es muy difícil precisarlo y no creemos que sea tan sencillo como pronosticar los máximos previos, pero es seguro que puede recortar las bajas producidas por la incertidumbre de las últimas semanas", apuntaron temprano en la consultora Outlier.

Y agregaron: "Habrá que ver también cómo procesa los cambios el mercado, sobre todo los introducidos en el paquete fiscal que pueden condicionar la concreción de algunos anuncios recientes y extender el suspenso algunas semanas más (hasta que se defina nuevamente en Diputados)".

"Hoy por hoy, consideramos los bonos en dólares como los más atractivos dentro del mundo de tí-

## El Banco Central volvió comprar y se llevó US\$ 137 millones.

tulos soberanos. Tras acercarse a los 1.200 puntos, el riesgo país subió hasta casi los 1.600 puntos para situarse hoy en los 1.484. Vemos poco razonables estos niveles de riesgo país, por lo que creemos atractivo apostar a que el mismo se contraiga hasta, al menos, la zona de 1.200 otra vez y como un segundo target los 1.000 puntos", adelantaron en Delphos.■

# Mayoría de voces empresarias en apoyo a la Ley Bases

Tras la aprobación del proyecto de Ley Bases en el Senado, la mayoría de las entidades empresarias salió a apoyar que se hubiese aprobado. La Unión Argentina Industrial (UIA) que celebra la Ley desliza que espera que se incorporen cambios en el caso del RIGI.

Así, sostuvo que "el proyecto aprobado representa una mejora frente al original pero aun requiere normativa asociada para fomentar e igualar las condiciones para los proveedores locales". "Esperamos que en la reglamentación y en el

Ley Pyme podamos seguir incorporando propuestas", señaló.

La UIA diseñó una propuesta para una nueva Ley Pyme, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a salir de la recesión, al igual que un "Mini RIGI", apuntado a inversiones menores a US\$ 200 millones.

<span class="ql-cursor"> Luego de condenar los actos de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional que tuvieron lugar este miércoles mientras el recinto trataba el proyecto de ley, la Cámara Argentina de Comercio y Servifuturo tratamiento de una nueva cios (CAC) calificó de "positiva" la de "premeditados y orientados a gestivo que permitirá avanzar en las les de gobernabilidad".■

aprobación del Senado y le pidió a la Cámara de Diputados que "actúe con celeridad".

"La CAC considera positivos los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal, por lo que valora el aval que, al menos parcialmente, recibieron en el Senado. Aunque menos abarcativos que en su formulación original, son importantes pasos para sacar al país del penoso estado en el que se encuentra desde hace demasiados años", expresó la entidad.

Y calificó a los hechos violentos

nerar caos y zozobra y así dañar la gestión del Gobierno". "La barbarie se condena sin cortapisas, la democracia se defiende sin titubeos y las instituciones republicanas se respetan sin medias tintas", apuntó.

"Es inédito que en los primeros seis meses de gestión no se haya convertido en ley ninguna iniciativa del Poder Ejecutivo. El país no soporta más dilaciones. El presidente Milei convive con un Congreso plural y el prolongado tratamiento de los proyectos permitió que todas las voces se expresaran. Pero llegado el momento de la definición se debe aceptar el resultado", enfatizó.

En tanto, la Bolsa de Cereales, la entidad empresaria más antigua del país, destacó la aprobación de la Ley de Bases como "un hecho poreformas que la economía necesita para estabilizar y modernizarse, racionalizar y desburocratizar el Estado".

Celebró "el ejercicio de institucionalidad alcanzado en la labor de ambas cámaras que posibilitó, dentro del marco republicano, alcanzar los acuerdos necesarios para la promulgación de la Ley". Y al igual que la CAC, expresó su "más enérgico repudio a los hechos de violencia que se sucedieron en las afueras del Congreso".

Del lado de los bancos, Eric Ritondale, Economista Jefe de Puente, señaló: "El Gobierno Nacional alcanzó ayer dos hitos significativos. Con modificaciones, el Senado aprobó la Ley de Bases y el Capítulo Fiscal, un evento importante para la presentación de credencia-



Celebración. El senador Bartolomé Abdala saluda a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.

# RIGI: los cambios que aceptó el Gobierno para atraer más inversiones

Aunque en la negociación contra reloj sufrió modificaciones, se mantuvo el grueso de la idea original. Los beneficios para las empresas y sus proyectos.

## Agustina Devincenzi

adevincenzi@clarin.com

En la votación en particular de la Ley Bases, a último momento el Gobierno aceptó cambios al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por algunas cámaras empresarias y apoyado por otras.

Las primeras modificaciones llegaron por la noche, y luego se sumaron otras al apartado del Título VII, que dispone el alcance del régimen a "Vehículos titulares de un Único Proyecto (VPU)" que cumplan con los requisitos, a cambio de "incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo".

El objetivo fue conseguir la aprobación en general del proyecto en el Senado. Así fue que antes de que cerraran las exposiciones los jefes de bloque, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció más cambios.

Los principales detalles del Ré-

Inversiones (RIGI):

Se mantiene el monto base para las inversiones de US\$ 200 millones, pero se restringieron los rubros incluidos. El régimen ya no se dirige a "cualquier sector", sino a los que Clarín anticipó que el Gobierno considera estratégicos: "foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología", además de "turismo, petróleo y gas, y siderúrgica", que se sumaron lue-

Otro cambio es la incorporación de proveedores locales. Los desarrollos que queden incluidos en el RIGI deberán asumir el compromiso de destinar, como mínimo, el 20% del monto total de la inversión a contratar proveedores nacionales "siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad". El porcentaje mínimo deberá mantenerse en las etapas de construcción y operación de los proyectos.

El Artículo 163 declara, en el marco del artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional, que las gimen de Incentivos a las Grandes "grandes inversiones" que califi- ciones de mercaderías y servicios da de sus inversiones. ■

quen y se concreten bajo el RIGI son de "interés nacional" y "resultan útiles para la prosperidad del país y el bienestar de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios".

No obstante, aunque será de aplicación en todo el territorio nacional, estará sujeto a las normas locales. En ese sentido, el texto sostiene que "sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por parte de Nación como las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación".

El Artículo 164 establece que los objetivos del RIGI son incentivar las "grandes inversiones" nacionales y extranjeras, "promover el desarrollo económico", "fortalecer la competitividad de los diversos sectores", "incrementar las exportacomprendidas en las actividades" y "favorecer la creación de empleo".

También apunta a "generar previsibilidad y estabilidad, sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse" y "otorgar certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para eventuales desviaciones o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado", "fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre Estado, provincias y autoridades de aplicación en materia de recursos naturales" y "fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a proyectos comprendidos".

En el Artículo 166, se estipula que el plazo para adherirse al RIGI será de dos años a partir de la entrada en vigencia del régimen. Pero el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por única vez la vigencia por un período de hasta un año, a contar desde el vencimiento del plazo anterior.

Beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI):

Se limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos, sin necesidad de aprobación previa por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que simplifica el proceso de repatriación de beneficios.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, se establece una alícuota reducida y una amortización acelerada, lo que se traduce en que las empresas que participen del RIGI tendrán una tasa reducida del 25% sobre sus ganancias, en lugar de la estándar; y podrán amortizar sus inversiones en bienes muebles (como maquinaria y equipos) en al menos dos cuotas anuales, facilitando una recuperación más rápi-

# Caputo suma a hombres de su confianza en el BCRA y el BICE

En medio del ruido por la votación de la Ley Bases, el ministro de Economía Luis Caputo aceleró cambios en áreas claves de su gestión. Ese jueves se conoció en el Boletín Oficial la designación de uno de sus hombres de más extrema confianza, Federico Furiase, en el directorio del Banco Central. Además, tres otros nombres de su círculo se sumaron al directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

De perfil técnico, Furiase es un economista que pasará a ocupar una silla en el directorio del Banco Central, donde reemplazará al abogado Agustín Pesce, quien asumirá un rol en otro organismo del Estado.

Furiase volverá a trabajar así codo a codo con Santiago Bausili, el presidente del Central y socio de Caputo en la consultora Anker, donde Furiase se desempeñó en los últimos años, antes de llegar al Gobierno.

El decreto, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y del propio Luis Caputo. Allí se establece que Furiase completará el mandato hasta el 23 de septiembre de 2028 que dejó inconcluso la salida de Pesce de la autoridad monetaria. En la comunicación oficial también hay agradecimientos para Agustín Pesce "por los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo".

La incorporación de Furiase a la mesa de decisiones del Banco Central no es el único cambio que fue oficializado este jueves. Además, en el Boletín Oficial se comunicó la designación de Martín Vauthier, la dupla profesional de Furiase, en el BICE. Ambos comenzaron su carrera juntos, en la consultora Eco Go y luego pasaron a trabajar con Caputo y Bausili en Anker, antes de recalar en el Ministerio de Economía. Además de Vauthier fue designado en el BICE Felipe Nuñez, que hasta este mes se desempeñó como asesor de gabinete dentro del Ministerio de Economía.

A su vez, Agustín Pesce salió del BCRA y pasó al BICE, en principio como director. El cambio viene como parte de una nueva etapa para fortalecer la micro, aprovechando la experiencia de Pesce en el sector bancario.

Y quedó plasmada otra incorporación al BICE, la del abogado Augusto Ardiles Díaz. ■

Ana Clara Pedotti

14 El País

# El fiscal pidió prisión para los detenidos por la violencia en Congreso

Son 35 personas. Stornelli los acusa de delitos contra el orden constitucional, daños y atentados contra la autoridad. Quiere que la jueza Servini les dé preventiva.



El día después. Baldosas y bancos rotos, ayer en la Plaza de los dos Congresos. Luciano THIEBERGER

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación por la violencia frente al Congreso, pidió ayer la prisión preventiva para los detenidos por los destrozos, solicitó que sean indagados y los acusó de diversos y graves delitos penales, incluido el atentado contra el orden constitucional.

Según el fisca, l los 35 detenidos por las fuerzas policiales federales y de la Ciudad -a quienes según sugirió ayer la ministra de Seguridad "podrían sumarse más personasfueron acusados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.

Según el fiscal, la prisión preventiva es en esta causa "la única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso", por lo tanto reclama que la jueza María Servini -a cargo del expedientedé curso a ese pedido.

En el escrito de imputación al que accedió Clarín, Stornelli sostiene que ya ordenaron "la obtención y el análisis de las filmaciones de seguridad y otras que hayan captado lo sucedido, el análisis del contenido de teléfonos celulares y otros dispositivos que se hubieran incautado".

Además, indagarán sobre las posibles vinculaciones que pudiera haber entre los detenidos y organizaciones políticas o sociales. Este es el punto más sensible de las medidas de prueba solicitadas por Stornelli, pues de confirmarse-como ya lo habría empezado a hacer Patricia Bullrich- no solo se robustercerían las hipótesis más graves de la fiscalía sino que además podría crecer en cantidad de imputados. También su volumen político.

Para el fiscal, los que participaron de los hechos de violencia "buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público generando tumultos o desórdenes. A la vez erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática".

En esa línea pareció coincidir con la postura oficial. Patricia Bullrich, se refirió ayer a los incidentes en medio del debate por la Ley Bases en el Senado de la Nación, habló de "golpe de Estado moderno" y pidió a la Justicia imputar por sedición a los detenidos. "Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de sedición. El presidente habló de golpe de Estado, que son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. Yo desgasto, yo no

## Se pidió analizar las cámaras de seguridad y los celulares.

dejo que funcione un gobierno y con eso lo volteo. Es el concepto de golpe de Estado y por eso vamos a ponerle la figura de sedición", afirmó Bullrich.

La ministra se refirió a los gravísimos incidentes, que -según expresó- fueron originados por grupos de izquierda y el kirchnerismo, en contra del proyecto de reformas que impulsa el Ejecutivo en el Parlamento. Hasta ahora al Justicia no determinó a qué organizaciones pertenecen los detenidos, pero el gobierno, pero Seguridad sí avanzó en ese sentido (ver página 16).

Ayer por la tarde ,se sumó a la avanzada la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en cuenta de la red social X anunció que "desde el Senado vamos a denunciar a los delincuentes que ayer atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó", cerró.

# Bullrich demandará el pago del operativo y todos los destrozos

Mientras un ala del gobierno aún festeja el triunfo en el Senado por la votación de la ley Bases, otro sector del oficialismo pasó de la preocupación al contragolpe: el Ministerio de Seguridad denunciará los daños producidos durante las manifestaciones de este miércoles en la zona del Congreso, y demandará los costos del operativo policial desplegado en las calles.

Según dijo Patricia Bullrich y su ministerio ratificó más tarde en un comunicado, "grupos sediciosos cometieron desmanes con la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación."

Como consecuencia, "ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro
de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron
cuantiosos daños: un automóvil incendiado intencionalmente, del
mismo modo que la totalidad de las
bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y
diversos contenedores", entre otros
desmanes que fueron registrados
en vivo por las cámaras de los canales de televisión.

Hasta el momento hay 33 perso-



Ministra. Patricia Bullrich.

nas detenidas, pero en Seguridad estiman que habrá más, en la medida en que sean identificadas.

Como ocurrió en los luctuosas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la represión de las manifestaciones en los alrededores de la Plaza de Mayo causaron muertos y heridos, quien investiga es la jueza federal María Servini. En fiscal del caso es Carlos Stornelli, quien ya presentó una dura imputación respecto de los manifestantes violentos y las organizaciones que eventualmente hayan alentado u organizado los delitos imputados.

"Este Ministerio denunciará los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de **las lesiones a los efectivos de las fuerzas**, que ya son motivo de investigación por el fiscal Carlos Stornelli, quien además imputa a los autores una larga serie de delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos, enrte otros" dice el comunicado de Seguridad.

"Además, el ministerio demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no sólo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado."

Aunque el ministerio no incluyó el monto estimado cuyo pago se reclamará, ayer se difundió el supuesto costo de reparar y reponer los bienes materiales vandalizados, que se calculó en 278 millones de nesos.





# FELIZ DIA DEL PADRE

# EL MEJOR REGALO PARA TU SÚPER PAPÁ



# ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

# El Gobierno apunta a grupos kirchneristas por los incidentes

La mayoría de los involucrados, según la Rosada, responden a organizaciones K. Entre los detenidos hay militantes de la agrupación Barrios de Pie.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

El Gobierno acusará a las organizaciones kirchneristas de provocar los incidentes del miércoles en el Congreso, mientras se votaba la Ley Bases. Entre los 29 detenidos confirmados por el Ministerio de Seguridad sobresalen militantes de la agrupación Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández y actual integrante del gabinete bonaerense de Axel Kicillof.

Además, hay detenidos que responden a otros grupos de izquierda, como el Polo Obrero, el Nuevo MAS, el MST y el MEP, aunque mayoritariamente en Casa Rosada apuntan a organizaciones ligadas al kirchnerismo. En los videos analizados de la protesta, sostienen, se ve a los militantes de Barrios de Pie y de movimientos afines cantando la marcha peronista, algo que no hacen habitualmente los grupos de izquierda.

En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich siguen con atención el avance de la denuncia que tramitan el fiscal Carlos Stornelli y la jueza María Servini, que apuntaría por sedición contra los manifestantes que provocaron los incidentes. Además, se está siguiendo la trazabilidad de cómo se dieron los hechos y cómo cada uno de los manifestantes que los generaron llegaron al lugar.

Barrios de Pie es la agrupación histórica de Daniel Menéndez, el dirigente que actualmente es subsecretario de Economía Popular en la provincia de Buenos Aires, pe-



En acción. La piedra acaba de salir de la mano. La cara tapada y la mochila lista para recargar. CRISTINA SILLE

ro que previamente fue funcionario clave del gobierno de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social, además de haber sido candidato a diputado nacional en 2021.

En las últimas semanas se conocieron una serie de denuncias por extorsión contra organizaciones piqueteras, entre las que aparece Barrios de Pie, así como otras agrupaciones ligadas al kirchnerismo, como por ejemplo la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. Entre Menéndez y otros referentes como Emilio Pérsico. Juan Grabois y Juan Carlos Alderete, conforman la denominada UTEP.

Desde las organizaciones, de izquierda y kirchneristas aseguran que muchos de los incidentes del miércoles fueron originados a propósito para que luego se identifique a los piqueteros como los responsables de los mismos.

En el Gobierno afirman que van a identificar a cada uno de los detenidos y su filiación política, aunque reconocen también que existen muchos manifestantes detenidos que son lúmpenes, personas en situación de calle, que en principio no tienen vinculación alguna con movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, del hombre que apareció con una granada, advertido primero por el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff y confirmado luego por Seguridad de Nación.

El artefacto estaba en poder de Cristian Valiente, un hombre de 41 años domiciliado en Capital Federal, que fue detenido en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, foco de los principales incidentes por la tarde, cuando la plaza del Congreso era casi vaciada por el operativo policial.

El hombre tenía la granada en el bolsillo derecho de su campera negra. Fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia que ordenó al Ministerio de Defensa peritar si estaba en condiciones de ser usada.

#### APUNTADOS POR BULLRICH

Menéndez y la izquierda rechazan las acusaciones y echan sospechas

El rebote de los incidentes de la marcha del miércoles no se hizo esperar de parte de los principales grupos piqueteros. Hubo repercusiones dentro de las agrupaciones kirchneristas y también de las de izquierda.

Por ejemplo, Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, tuiteó: "¿Golpe de Estado? ¿Terrorismo? Acá lo que hubo es una sociedad defendiendo su Patria, movilizándose pacíficamente defendiendo su patria. Enfrente está la provocación de las fuerzas de seguridad y el show mediático de siempre".

Desde Izquierda Diario, en tanto, hablaron de una "operación" en torno al auto quemado por manifestantes. "Hombres no identificados a bordo de un auto con la patente al revés, vandalizaron el vehículo incendiado de Cadena 3, mientras efectivos de la policía echaban del lugar a quien estaba registrando los hechos. La operación para criminalizar la protesta no puede ser más evidente", tuitearon, y fundamentaron sus sospechas publicando un video de la escena.

Es un misterio cómo el artefacto llegó a manos de Valiente, un hombre que acumula varios antecedentes penales. Tiene causas por robo en 2008 y 2017, averiguación de ilícito en 2021, suministro de estupefacientes y violación de domicilio en 2022 y lesiones leves 2024. Además, está acusado de haber sido uno de los que arrojó bombas de tipo molotov en la movilización del miércoles.

También se conocieron los nombres de los dos jóvenes que incendiaron el auto de Cadena 3, Lucas Bálsamo y Dylan Gómez, de 23 y 24 años de edad, solteros, desocupados y ambos oriundos del municipio de La Matanza.

# El detenido con una granada tiene antecedentes por robo y drogas

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff. Uno de los detenidos en medio de la violencia que se desató frente al Congreso por la Ley Bases tenía una granada. El artefacto estaba en poder de Cristian Valiente, un hombre de unos 40 años que fue detenido en la esquina de Avenida de Mayo y

ma aún seguía tenso.

El hombre tenía la granada en el bolsillo derecho de su campera negra. Fue secuestrada y puesta disposición de la Justicia, que ordenó al Ministerio de Defensa peritar si estaba en condiciones explotar.

Es un misterio cómo el artefacto llegó a manos de Valiente, un hombre que acumula varios ante-Santiago del Estero cuando el cli- cedentes penales. Tiene causas por lee: "Ministerio de Defensa. Direc- volucrados fue indagado por la jue- rias, entre otros. ■

robo en 2008 y 2017, averiguación de ilícito en 2021, suministro de estupefacientes y violación de domicilio en 2022 y lesiones leves 2024. Además, está acusado de haber sido uno de los que arrojó bombas de tipo molotov.

La granada que estaba en su poder tiene la inscripción del Ministerio de Defensa. Sobre el lomo se ción General de Fabricaciones Militares. Granada de mano. Gas de hostigamiento. Candela". La Justicia quiere determinar cómo llegó a su manos. Si fue producto de un robo o alguien se la entregó para generar disturbios.

En total, la cifra de detenidos por la violenta protesta ascendió a 35. Algunos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad y otros por la Policía Federal. El gobierno porteño cuantificó el costo de los daños y de las tareas de limpieza necesarias en más de 60 millones de pe-

Hasta ahora, ninguno de los in-

za María Servini. Muchos de los detenidos tienen antecedentes por delitos tales como daños, estragos, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e intimidación pública y tentativa de robo.

Ayer, Stornelli solicitó que los 35 detenidos queden bajo prisión preventiva y que sean indagados. Según el fiscal, los acusados podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamenta-

# ESTE SÁBADO EN REVISTA Ñ

# Uno de los padres de la criatura Milei

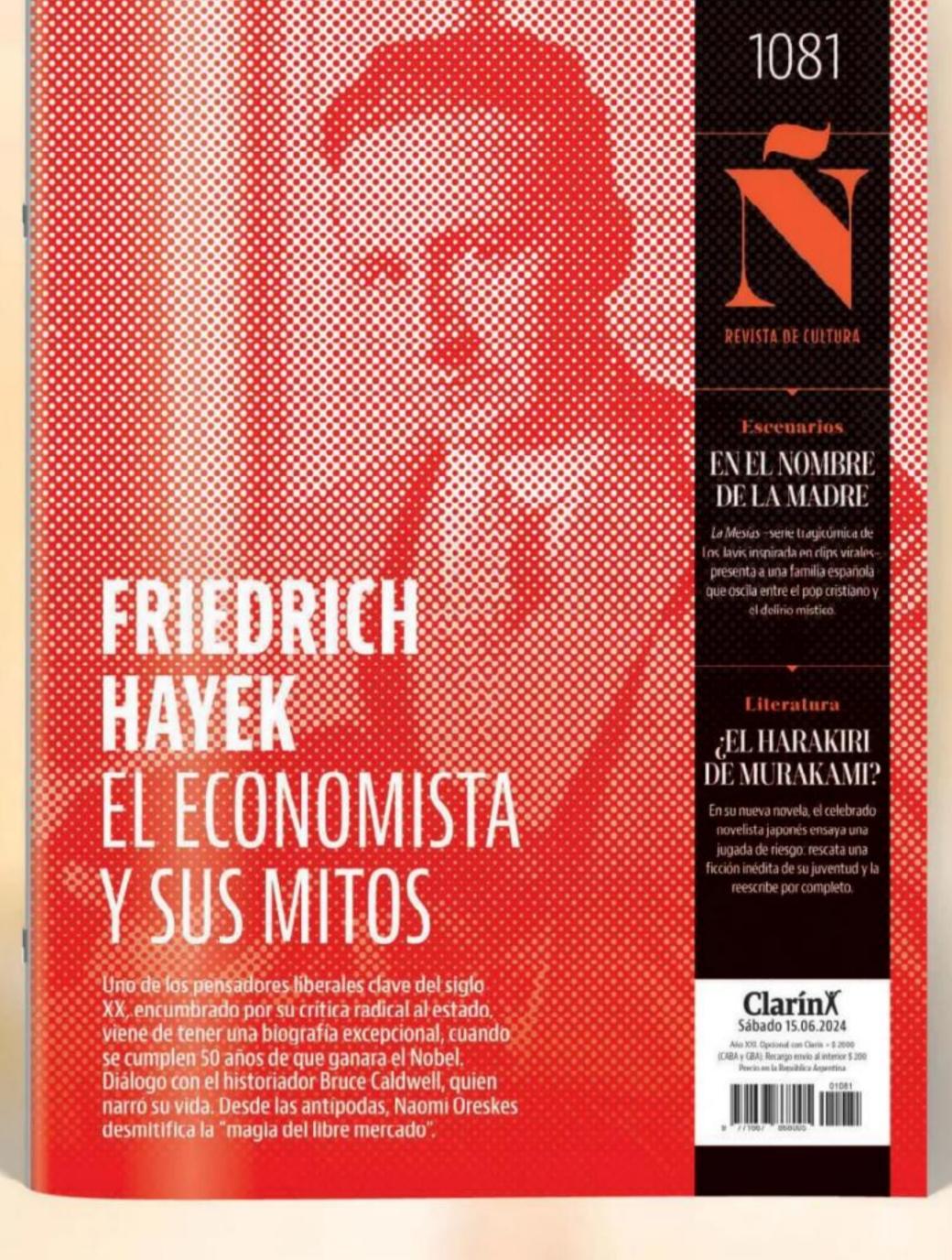

CONSEGUILA EN TU KIOSCO HABITUAL



SUSCRIBRITE A REVISTA Ñ Y RECIBÍ TU TARJETA 365
AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

365.COM.AR/ENIE 0810.333.0365

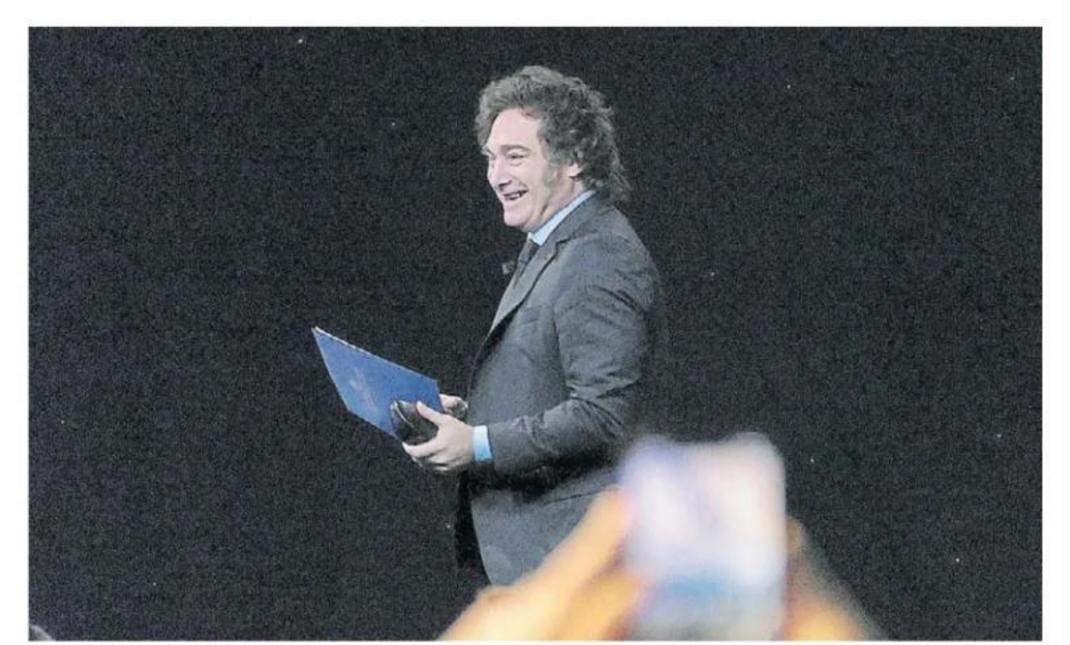

Nuevo enfoque. Tras algunos episodios de tensión, Milei buscara acercarse al gigante asiático.

# Gesto de Milei hacia China: viajará para reunirse con Xi Jinping

Se encontrará con el mandatario chino en una fecha a confirmar. Lo acordó después de la renovación del swap.

## **Gerardo Puig**

gpuig@clarin.com

El presidente Javier Milei viajará a China y tendrá un encuentro con el mandatario Xi Jinping. La visita al gigante asiático está previsto para las próximas semanas, aunque aún no se confirmó oficialmente la fecha.

La inesperada reunión entre el líder libertario y su par chino fue confirmada horas después de que el Gobierno lograra la renovación del swap con ese país por US\$ 5.000 millones. Ese entendimiento, además de un alivio financiero, fue una buena noticia política para el Gobierno horas antes de la aprobación en general de la Ley Bases en el Senado. El propio Milei lo destacó en sus redes sociales.

Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Clarín la visita a China pero los detalles de la agenda definitiva serán ultimados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en los próximos días.

El mandatario argentino, que se encuentra en Italia para participar en el G7, tendrá con Xi Jinping una reunión que supone un fuerte giro político después de las duras declaraciones en las que Milei había asegurado que no haría "tratos con comunistas".

Esos dichos fueron en agosto del

elecciones PASO en las que Milei fue el candidato más votado. En ese momento, la respuesta del Gobierno chino se limitó a señalar que si el presidente visitaba ese país "es probable que llegue a conclusiones muy diferentes".

"Si el señor Milei visitara China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino", señaló en ese momento el vocero de la cancillería china, Wang Wenbin, en declaraciones a las que tuvo acceso Clarín.

Finalmente, y pese a las diferencias ideológicas que el propio Milei expuso en muchas oportunidades, el fundador de La Libertad Avanza y el líder chino se verán las caras en Beijing.

## Milei había asegurado que no haría "tratos con comunistas".

La agitada agenda internacional de Milei seguirá este viernes con la participación en el G7 y el sábado con el viaje a Suiza para reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en el marco de la cumbre por la paz que se realizará en Bürgenstock.

Una semana después, y pese a año pasado, días después de las que los detalles de la agenda aún tantivo", señaló. ■

no fueron confirmados. Milei volverá a viajar a Europa para visitar otra vez Madrid. En la capital española, a la que regresará después de la participación en el evento de VOX que derivó en la crisis diplomática por la que España decidió retirar a su embajadora en Buenos Aires, Milei recibirá un premio del Instituto Juan de Mariana, un "think tank" liberal.

Además de la reunión que Milei tendrá con Xi Jinping, el Gobierno busca seguir abriendo mercados para aumentar las exportaciones argentinas y por eso funcionarios del Ministerio de Economía participarán de una misión oficial en busca de dólares en China, Japón y Corea del Sur.

Como informó Clarín, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, viajará a esos países en julio.

"Es una estrategia central de la Secretaría la apertura de mercados. Nosotros tenemos que aumentar las exportaciones e ir a los mercados que realmente paguen más", destacó Vilella días atrás después de participar en un evento organizado por el Centro Argentino de Ingenieros. En el caso chino, el funcionario viajará después de la postergación del la visita en mayo. "Los productos que están más cercanos de avanzar tiene que ver con menudencias porcinas y bovinas, que para el negocio frigorífico, es sus-

# El giro presidencial: de rechazar a "los comunistas" a visitar a su par chino

Al asumir, Milei fue girando el tono y las necesidades frente a Beijing, pero la relación está deteriorada.

# Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

La fórmula no es muy compleja. China concede porque a China se le concede. Le pasó a todos los presidente argentinos desde que la relación bilateral se fue estrechando, a mediados de los 2000, cuando Cristina Kirchner y Xi Jinping elevaron el vinculo bilateral al de Alianza Estratégica In-

El compromiso del presidente, Javier Milei, ahora que finalmente irá a visitar a Xi Jinping en Beijing sucede a un pedido desesperado al gesto final esperado de la potencia asiática, que claramente esperó-como en otras oportunidades- el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobara la octava revisión del programa con Argentina, que estima un desembolso de US\$ 800 millones.

Este jueves, en plenas negociaciones contra reloj para que se aprobaran en el Senado la ley Bases y el paquete fiscal del oficialismo, el Banco Central de la República Argentina anunció que había acordado con el Banco Popular Chino (BPOC) la renovación de un tramo del swap de monedas que vencía por u\$s5.000 millones.

Un día antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, publicó una foto de su primer encuentro con el embajador de China ante la Argentina, Wang Wei. En esa reunión es que se habló del viaje a Beijing de Milei, que el propio presidente le contó a sus periodistas más cercanos.

Así y todo, en estos seis meses de gobierno, los ministros Luis Caputo de Economía, y Diana Mondino, Exteriores le pidieron en reiteradas oportunidades a China renovar su swap con la Argentina -ambos viajaron a Beijing- al tiempo que hacían malabares. para que Milei no tuviera en el entretiempo un enojo o un exabrupto con Xi o dijera algo incoveniente sobre la Republica Popular China, como ocurrió con otros presidentes del Club de sus "indeseables".

Si se repasan estos seis meses de gobierno de Milei en la relación con China, puede decirse que no hay lo que se llama un giro de 180 grados, pero sí un entendimiento por parte del Presidente y su equipo sobre el peso de la potencia asiática en el mundo y en la economía argentina.

Milei en campaña decía: "No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista". También decía: "Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí". Pero cuando fue elegido presidente empezaron los cambios, aunque la primera medida fue retirar al país del proceso de entrada al bloque de los BRICS.

Después, el Presidente fue profundizando paso a paso su alianza con Washington en el plano político, y militar.

Seis meses después de asumir Milei, China pasó de ser el segundo socio comercial -hubo momentos en que ocupó el primer puesto- a ser el cuarto, recuerda a Clarín Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino.

Aunque Estados Unidos busca correr a China en Argentina y Latinoamérica de la cooperación militar, de la logística y de los asuntos geoestratégicos, tolera en cambio los vínculos comerciales.

"El mayor temor de China es la posibilidad de que Milei tome la decisión de avanzar, por mandato de EEUU, en la revisión de temas como la estación aeroespacial de Neuquén, o incluso la participación de Argentina en la Franja y la Ruta. Y es sumamente incierto el futuro de los grandes proyectos de infraestructura con financiamiento chino, todos paralizados y que además están ocasionando despidos masivos en varias provincias", agregó Giusto.

Pero nada de ello ha sucedido. Y si alguna vez la reunión de Mondino y la representante de Taiwán Florencia Hsie, generó ruidos, un comunicado chino argentino dejó subrayado que la Argentina reconoce una sola China, es decir la isla incorpora al continente, sin más distinciones.



PROMOCIÓN VÁLIDA EN KIOSCOS DE AMBA DESDE EL 05/06/2024 AL 05/07/2024 O HASTA AGOTAR STOCK DE 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS, Y 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS PEQUEÑAS CON 2 PLATOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. PRECIO FINAL \$9999,90 POR CADA PRESENTACIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLE, CONSULTE EN WWW.COLECCIONES.CLARIN.COM. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP:1140, CABA. (\*) ORIGEN CHINA.

# El Papa sigue con las audiencias con los K: ahora recibió a Kicillof

El gobernador estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Carlos Bianco. El día anterior se había reunido con sindicalistas y posó con una bandera de Aerolíneas.



Cercanía. El Papa habló con el gobernador kirchnerista sobre la situación en la Argentina con Milei.

Mientras el Senado estaba por finalizar una maratónica sesión de 22 horas por la Ley Bases, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue recibido por primera vez en el Vaticano por el papa Francisco, con quien dialogó sobre la situación en la Argentina. "Está en las antípodas de lo que está ocurriendo desde que asumió Milei", señaló.

Bergoglio recibió durante unos 40 minutos a Kicillof en el Vaticano, pocas horas antes de un encuentro de líderes del del G7 como los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia. El Papa será el primer Pontífice que pisa una reunión de ese foro.

El mandatario estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

"Nos dedicamos más a hablar de la cuestión estructural, de lo que está sucediendo en Argentina, algunos elementos de la situación internacional. La verdad que fue un encuentro muy importante para mi en lo personal", declaró el gobernador tras la reunión.

Kicillof explicó que fue casualidad que la reunión coincidiera con el tratamiento y posterior sanción en el Senado de la Ley Bases: "Termina siendo simbólico, aunque no fue premeditado. Fue un encuentro en el que estábamos hablando de las consecuencias de esta ley, de alguna manera".

"Fue mi primer encuentro con el Papa. Yo no lo conocía personalmente, no siendo Papa tampoco. Es muy cálido, muy afectuoso, y muy preciso con sus definiciones en lo que tiene que ver con un Estado, el Gobierno, la política de tenderle la mano a los que más necesitan", agregó Kicillof, que le entregó al Papa varios libros, entre ellos, Fundamentos de la Teoría General, las consecuencias técnicas de Lord Keynes y Siete lecciones de historia del pensamiento económico.y un mate como obsequios.

El gobernador provincial contó en C5N que tras el encuentro con Francisco -en el que el Papa le regaló las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti- se reunió con Víctor "Tucho" Fernández, exarzobispo de La Plata.

"Después de eso tuvimos una reunión extensa con 'Tucho' Fernández hablando de las ideas del Papa. Lo que queda claro es que las enseñanzas, el posicionamiento del Papa, y esta es mi opinión personal pero creo que está muy claro, está en las antípodas de lo que está ocurriendo y vemos que pasa desde que asumió Milei", señaló Kicillof.

Antes del viaje a Roma, Bianco había adelantado la importancia de

## Hablaron de la situación estructural y de la Argentina.

que Kicillof pueda informarle al Sumo Pontífice "la situación en la que se encuentra la Argentina y los temas de la provincia de Buenos Aires".

El viaje del mandatario bonaerense se produce en medio de la interna del peronismo, que pondera su figura en medio de la pelea con Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la Provincia. El senador José Mayans fue uno de los dirigentes peronistas, quien el domingo aseguró que Cristina Kirchner no es la jefa del movimiento, y destacó la figura del gobernador Kicillof.

En ese marco, Kicillof viajó ayer a Italia para tener un encuentro privado con el Papa, quien pese a haberse reunido con el presidente Javier Milei, mantiene sus críticas a la gestión del libertario.

Al ser consultado por cómo se gestó el encuentro, Bianco contó que siguieron el protocolo formal, presentaron una nota solicitando la audiencia y que les respondieron formalmente estableciendo un horario puntual.

# Se derogó una ley de lemas que fue clave para el kirchnerismo

Por unanimidad y a pedido del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, la Cámara de Diputados provincial derogó la Ley de Lemas que había utilizado Alicia Kirchner para ser reelegida gobernadora. "Un sistema electoral que resultó ser una estafa para nuestra comunidad", lo calificó Vidal.

El sistema de Ley de Lemas-que permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo y sumar los votos a la lista más votada dentro del frente electoral- regía en esa proEn 1999, el expresidente Néstor Kirchner, por entonces mandatario de Santa Cruz, eliminó la Ley de Lemas para elegir el cargo de gobernador, aunque siguió vigente para cargos municipales.

Pero en 2014, en un intento desesperado por no perder la provincia a manos del radical Eduardo Costa, el kirchnerismo volvió a implementar el sistema para el máximo cargo provincial elegido por el voto popular.

De hecho, Costa fue el candidato más votado en las elecciones del vincia de la Patagonia desde 1988. año siguiente para ser gobernador años, eliminar, terminar con la Ley

de Santa Cruz. Obtuvo el 41 % de los votos, sacando una ventaja de 7 puntos porcentuales respecto de Alicia Kirchner, que por primera vez se presentó para la gobernación. Pero el triunfo de Costa fue desconocido por la autoridad electoral sobre la base de la repuesta Ley de Lemas. Así, Alicia Kirchner sumó los votos del sublema del candidato -y por entonces gobernador-Daniel Peralta y se aseguró la gobernación.

"Un reclamo genuino del pueblo de Santa Cruz es, hace muchos de Lemas. Puede agradar a un sector, a otro, no quizás, pero es el mandato del pueblo. Por eso votó a este gobernador y a su equipo de trabajo, y a cada uno de los diputados que fueron con esta propuesta", destacó el gobernador Claudio Vidal tras la derogación.

"Quiero agradecer a los diputados del Frente Electoral por Santa Cruz, a los diputados que adhieren, que acompañan este proyecto, entendiendo que es lo más sano para la sociedad. Creo que todos, todos los presentes, queremos una sociedad mejor, una provincia que mejore el presente constantemente y que se encamine a lo que realmente reclama la sociedad", añadió el mandatario provincial.

En las elecciones del año pasado, el kirchnerismo fue derrotado por primera vez desde 1991 en su pro- ba Vidal.■

pia tierra. "Por Santa Cruz", el espacio liderado por el sindicalista petrolero Claudio Vidal, fue el más votado pero aparte sumó los votos de cinco sublemas. De hecho, la ley de lemas habilitó más de 70 boletas sólo para los cargos provinciales en el cuarto oscuro, lo que devino en un recuento que pasada las dos de la mañana.

El sistema de la Ley de Lemas todavía rige en Formosa, Misiones, Tucumán, San Juan y San Luis. En estas últimas dos provincias, donde el año pasado ganó Juntos por el Cambio, los gobernadores prometieron derogar la polémica ley electoral.

"Hoy es un día especial para los santacruceños, daremos un paso crucial en mejorar el sistema democrático de Santa Cruz", asegura-



Marcelo Bonelli Radio Mitre







· ifelicitaciones! •

@radiomitre



22 El País

# La canasta básica alcanza a \$828.158 y ya es pobre casi el 50% de los hogares

La estimación sobre la pobreza urbana es de la Universidad Di Tella. Son 14,5 millones de personas.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Con los valores oficiales de la canasta básica total informados este jueves por el INDEC, la tasa de pobreza urbana de abril-mayo se ubicaría en el 48,7%, inferior al 51,8% estimado para el primer trimestre de 2024, pero superior al 45,2% de diciembre 2023 según los cálculos de Martín Gonzalez-Rozada, profesor titular del Departamento y Director de la Maestría en Econometría e investigador en la Universidad Di Tella.

Para el semestre diciembre 2023mayo 2024 la estimación es del 49,7%, con un margen de entre el 48,2% y el 51,2%. "Esta proyección



Situación dramática. Unas 14,5 millones de personas son pobres.

sugiere que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas lo que implica que alrededor de 14,5 millones viven en hogares urbanos pobres", aclara Rozada.

Si el 49,7% se proyectara a todo el país (urbano y rural) sumaría 23 millones de pobres, más bajo (1,1 millones) que en el arranque de 2024 pero todavía alrededor de 2 millones por encima del final de 2023.

Las estimaciones de Rozada suelen confirmarse, como dice él mismo, con "un muy pequeño margen de error" en más o en menos con relación a los números definitivos que luego informa el INDEC.

La medición de la pobreza por ingresos surge de comparar los ingresos de las personas y familias (laborales y no laborales, entre ellos las ayudas sociales) con el costo de la canasta de pobreza de cada región.

"La Canasta Básica Total (CBT) promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en \$228.502 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 283,2%. Para el promedio del in-

greso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 207%. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024 se proyectó la tasa de pobreza", explicó Rozada.

Según el Indec, la canasta básica total en mayo fue \$828.158,19 para una familia de dos adultos y dos niños.

El salto en el nivel de pobreza en los primeros tres meses del año se produjo por la **devaluación** en el arranque del nuevo Gobierno y el fuerte **aumento del valor de la canasta básica** (56%, por encima del 51,6% de la inflación promedio) entre enero y marzo, con los ingresos de la población trabajadora, jubilados, cuentapropistas y pequeños profesionales muy detrás de esos porcentajes. En abril la CBT subió el 7,1% y en mayo el 2,8%, por debajo de los ingresos pero con más desempleo.

Hacia delante la medición de pobreza dependerá de la variación de los precios de los alimentos, de los niveles de empleo y de los ingresos laborales y no laborales de la población en relación a los valores de las canastas.

El 5 de agosto el Indec va a difundir microdatos de pobreza. ■

# ELEGÍ TU PRÓXIMO DESTINO CON 365



-20%

# **EN HOTELES SELECCIONADOS**

**CON 365 PLUS, TODOS LOS DÍAS** 

Sujeto a disponibilidad al momento de hacer la reserva.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSAPP 54(11) 5263 5500, DONDE TE ATENDERÁ UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

# Sorprendé a papá con 365



-35%

**EN TIENDA ONLINE** 

TODOS LOS DÍAS

# FRAPPÉ

-30%

**EN TODAS LAS SUCURSALES** 

CON 365 PLUS

LOS MARTES, SÁBADOS Y DOMINGOS



**EN TIENDA ONLINE** 

TODOS LOS DÍAS



-15%

**ACUMULABLE A LAS PROMOCIONES VIGENTES** 

TODOS LOS DÍAS



-20%

**VÁLIDO PARA SALÓN** 

TODOS LOS DÍAS



-25%

**VÁLIDO EN TAKE AWAY** 

TODOS LOS DÍAS

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ @ 👁







0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 ANOS. BEBER CON MODERACION.

24 El País



Abarrotados. Así viajan los pasajeros, principalmente en las horas pico. Un servicio pésimo.

# Antes de privatizar, el Gobierno declara la emergencia ferroviaria

Lo hizo un mes después del choque del tren San Martín. La emergencia es por dos años. Y otorgan fondos.

El Gobierno declaró ayer la "Emergencia Pública Ferroviaria" por un período de dos años.

Esta es una herramienta que le permitirá acelerar el avance en "acciones necesarias para mejorar la seguridad operativa a través de la renovación de infraestructura".

La decisión se instrumentó mediante los decretos 525 y 526/2024, publicados en el Boletín Oficial, un mes después del accidente del tren San Martín en Palermo, que dejó casi un centenar de heridos.

Las normativas establecen la asignación de casi \$ 1,3 billón (\$ 1.293.780.000.000) para ejecutar las inversiones necesarias en mejorar la seguridad, de los cuales \$350.000 millones tendrán que destinarse en este Presupuesto 2024.

Según los datos que maneja ASAP, sobre la base de información oficial, hasta abril habían sido ejecutados apenas \$850 millones en infraestructura ferroviaria, una caída real de 98,1%.

Y en cuanto a los subsidios se habían ejecutado \$ 201.616 millones, una caída de 40,4% real.

La declaración de Emergencia Pública Ferroviaria abarca a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses.

A su vez, comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios de trenes nacionales.

Al mismo tiempo, se facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos a la seguridad operativa.

"Para lograr dichos objetivos, y aun ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se ha dispuesto un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario. Adicionalmente, el sistema recupera fondos que fueron desviados a otras áreas durante la gestión anterior", dijo la Secretaría de Transporte en un comunicado.

## La caída en los subsidios al sistema fue de 40,4%

Ahora, esa dependencia -que es la autoridad de aplicación de la emergencia- tiene 15 días para elaborar un plan de acción con las medidas urgentes que haya que tomar para resguardar la seguridad, "incluyendo las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes".

Las empresas ferroviarias que dependen de la Secretaría deberán presentar propuestas con un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contra-

taciones, detallando el plazo de ejecución, el costo, la financiación y "en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales".

Según indicaron desde Transporte, la emergencia estaba prevista incluso antes del accidente del San Martín. Demoró porque no es un proceso simple. Requiere de cuestiones burocráticas. Sobre todo la asignación de estos fondos complementarios", aseguraron.

Previo a que se decretara la emergencia, el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenían en mente confeccionar el decreto que se publicó ayer. Y lo fundamentan en "la delicada situación" en la que se encuentra el servicio.

Otro de los motivos que habrían provocado la deficiencia en el funcionamiento de los trenes se trató de la **deuda heredada** que posee la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la cual está encargada de administrar la operación de los recursos estatales.

Las empresas son Ferrocarriles Argentinos, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal. ■

# Los tickets podrían detallar todos los impuestos que paga el consumidor

La iniciativa figura en la Ley Bases. Propone un desglose de la carga tributaria en tickets y facturas.

## Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Con la aprobación de la Ley Bases en el Senado, avanza el proyecto "régimen de transparencia fiscal al consumidor" que propone incluir en tickets, facturas y comprobantes emitidos en todo el país el detalle desglosado de los impuestos que paga el consumidor, como ya ocurre en la contratación de servicios turísticos en el exterior, como pasajes aéreos y estadías en hoteles.

La iniciativa –que tiene como impulsor a Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica y fue respaldada por el presidente Javier Milei y otros funcionarios como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich – recibió media sanción en Diputados. Pero al estar incluido en el Título VII del paquete fiscal de la Ley Bases, deberá volver a la Cámara Baja para su tratamiento. De sancionarse, empezará a regir el 1° de enero de 2025.

"A los efectos del trámite parlamentario, volverá a Diputados por su inclusión en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Es esperable que se ratifique. No debería tener mayores cambios porque la Cámara de Origen no puede tomarse esa atribución, debe insistir con la propuesta original o aceptar los cambios del Senado. Y el régimen de transparencia fiscal al consumidor no sufrió cambios en el debate del miércoles. Si se aprueba la ley, sale", le adelantó a **Clarín** Olivero Vila, quien consideró que "es insostenible que desde hace 50 años tengamos una ley vergonzosa que oculta sistemáticamente los impuestos", en referencia al artículo 39 de la Ley de IVA, que prohíbe desde 1973 mostrar ese impuesto al consumidor.

En mayo, diputados del bloque radical presentaron un proyecto para discriminar el IVA, lo que el Gobierno considera un paso inicial, pero insuficiente, ya que este representa solo cerca de un tercio de la carga fiscal. "El 84% de los argentinos desconocemos que el gasto mayor en el que incurrimos son impuestos. No existe país que aplique hasta cinco impuestos en el importe final, con una incidencia de hasta el 50%", argumentó Vila, abogado y contador que se inspiró en el modelo que aplica Brasil, mediante la ley 12.741, desde 2012.

La ley brasileña fue resultado de la sociedad encolumnada detrás: una ONG liderando el proceso, más de 1 millón de firmas y 135 organizaciones empresarias y del tercer sector apoyando el cambio.

El proyecto exhorta a comerciantes y proveedores a discriminar la carga impositiva en el ámbito nacional, provincial y local, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos, tasas municipales y otros gravámenes.



Exhibidos. Desde el 1 de enero los tickets tendrán información.

## Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



**PETROLEO** WTI, en dólares por barril



Chicago, en dólares por tonelada

#### SE VENDEN MÁS MOTOS QUE AUTOS

Mientras las ventas de autos bajaron 13,8% en mayo en comparación con un año atrás, las motos retrocedieron un 2,8%. Así como en 2023 en el

país se venden más motos que autos. En los primeros cinco meses, se patentaron 170.566 motos y 152.339 autos. Es por el alto valor de los autos.

# Por su déficit millonario, vuelven a la carga con privatizar Aerolíneas

Quedó fuera de la Ley Bases. Pero Guillermo Francos dijo que enviarán un nuevo proyecto para la línea aérea estatal. Tiene 12.000 empleados.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

Eran 41 las empresas y entes del Estado que el Gobierno quería privatizar o concesionar a privados cuando fue presentado el proyecto original de la Ley Bases, a comienzos de año. Tras la aprobación en general a la norma que dio el Senado, la lista quedó reducida a ocho: AySA, Energía Argentina (ex ENARSA), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Yacimiento Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica.

En la última etapa de la negociación del proyecto, fueron tres las firmas estatales que quedaron fuera: Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

En caso de que la aprobación artículo por artículo no introduzca nuevas modificaciones a este esquema, ahora el Gobierno cuenta con la autorización parlamentaria para avanzar con la privatización total de ENARSA y la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria



En Aeroparque. La línea de bandera busca levantar vuelos con la venta de pasajes en cuotas.

**PARA TENER EN CUENTA** 

123.000

millones de pesos fue el rojo que tuvo Aerolíneas en los tres primeros meses del año, pese a varios beneficios.

(SOFSE) y Corredores Viales.

YCRT y Nucleoeléctrica "solo podrán ser privatizadas parcialmente y el Estado mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones.

Ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que van a enviar un nuevo proyecto de ley, es-

pecífico, para privatizar tanto Aerolíneas Argentinas como el Correo. "Respecto a las privatizaciones que estaban planteadas de Aerolíneas y el Correo Argentino, vamos a insistir", dijo Francos, en declaraciones a Radio Mitre. "Una cosa es que no se hayan aprobado en esta ley. Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización. Cuando uno habla de reforma del Estado tiene que hablar en serio. Esta ley no soluciona todos los problemas pero permite avanzar".

De todas éstas, la que claramente le quedó atravesada a Milei es Aerolíneas.

La línea aérea estatal tiene un déficit crónico en su operación, desde que fue estatizada en julio de 2008, por el cual ha tenido que recibir asistencia del Estado por más de 8.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 15 años.

Ese déficit operativo continúa: según datos de la Secretaría de Hacienda del primer trimestre, Aerolíneas facturó 378.000 millones de pesos, pero tuvo gastos por \$501.000 millones, con un rojo de \$123.000 millones sólo en los tres primeros meses de 2024.

Sin embargo, este año la línea aérea estatal no recibió fondos del Estado para compensar ese déficit. En buena medida, porque está compensado por el subsidio encubierto que le representa la posibilidad de ingresar dólares de sus ventas en el exterior y liquidarlos al valor del dólar MEP, con una diferencia a favor de 44% con respecto al valor del dólar oficial con el cual paga tanto el leasing de sus aviones como el combustible que carga en el exterior, entre otros gastos que se cotizan en divisas duras.

Aerolíneas tiene poco menos de 12.000 empleados, en tanto el Correo Argentino (la empresa con mayor extensión territorial del país) tiene casi 16.500. RTA, que incluye tanto a la Televisión Pública como a Radio Nacional y sus repetidoras, suma 2.400 empleados. ■

# El Grupo Olmos sigue de shopping: compró el sanatorio San José

En el mercado de la salud privada corren vientos de cambio y reestructuraciones. Después de que Swiss Medical adquiriera el Sanatorio Las Lomas, la última jugada la hizo el Grupo Basa, una rama del Grupo Olmos que se quedó con el Sanatorio San José de Palermo, según informó la especializada Phamabiz.

El Grupo Olmos creció exponen-

to Fernández muy vinculado a los sindicatos, especialmente la UOM.

Este sanatorio, era propiedad de la Federación del Círculo Católico de Obreros y ahora, pasó a ser propiedad del Grupo Basa, una empresa de capitales nacionales que en la actualidad administra 20 centros de salud distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Sancialmente en la gestión de Alber- ta Fe, Mendoza y San Juan, además

de una red de poli consultorios en nueve provincias.

Según consigna en su pagina web, la firma atiende a los afiliados de 31 seccionales de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina. También, le presta servicios al PA-MI, a Swiss Medical, a OSDE, y a OMINT, entre varias otras.

El Grupo BASA está bajo el para-

tiene participación en negocios vinculados a la salud, la tecnología, los seguros y los medios de comunicación. Es dueño de los diarios Crónica y BAE Negocios, entre otros varios medios.

El sanatorio San José venía atravesando dificultades financieras y de gestión. Tuvo -en realidad- una gestión previa a la de Olmos a cargo del médico Roberto Erusalimksy. Este ex propietario de la Clínica de los Virreyes, cerró un acuerdo con la Federación de Obreros para la gestión y posterior compra. "Aunque este trato no llegó a materializarse. La entidad se volcó finalmente por la opción del grupo Olguas del holding Grupo Olmos que mos comandado por Raúl Olmos", mos", según Pharmabiz. ■

consignó el medio especializado Pharmabiz.

Fuentes cercanas a la operación consignaron que el grupo se quedó con esta institución mediante la absorción de los pasivos. El Sanatorio ubicado en Sánchez de Bustamante 1674, entre Charcas y Güemes, tiene 140 camas y hasta hace poco cerca de 800 empleados," lo que se considera que representaba una dotación muy por fuera del rango"." Por esta razón el sanatorio ya había desvinculado a cerca de 50 empleados en el mes de marzo, bajo la gestión de Erusalimsky y ahora se agrega cerca de otro centenar de desvinculados bajo Ol-



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 17/06/2024 AL 23/06/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 17.000 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + PERFORAMONEDAS + CLIPS DE



MAGIA A \$2.000. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$200. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

# El Mundo

# El conflicto en Europa

# La guerra contra Ucrania domina el inicio de la cumbre del G-7: anuncian US\$ 50 mil millones de ayuda a Kiev

El dinero surge de los intereses de los activos rusos congelados en Europa por la invasión. Biden además pactó un acuerdo de asistencia de 10 años con el líder ucraniano presente en la cita.

BARI, ITALIA. AP, THE NEW YORK TIMES, EFE Y CLARÍN

La guerra de Ucrania y el auxilio financiero y militar al país agredido por Rusia dominó la jornada de apertura de la cumbre del G-7 en Bari, Italia, coordinada por la líder derechista Giorgia Meloni, fortalecida por su reciente victoria en las legislativas europeas.

La mandataria se ocupó de confirma en el primer minuto del encuentro de los siete países más industrializados del mundo el acuerdo para conceder a Ucrania un préstamo de US\$ 50.000 millones financiado con los intereses generados por los activos rusos congelados que sumarían unos US\$ 280 mil millones. Es el dinero que Moscú tenía en bancos occidentales antes de invadir a su vecino europeo. Los fondos entregados ahora se suman a los US\$ 61 mil millones que EE.UU. otorgó a Kiev para fortalecer sus capacidades. Recordemos que los miembros de la OTAN autorizaron también a Ucrania a disparar sobre territorio ruso con las armas occidentales.

La cita en Bari contó con la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien en un discurso agradeció el respaldo. Posteriormente se reunió con su colega norteamericano Joe Biden, para celebrar un pacto bilateral de seguridad con una vigencia de 10 años que busca complicar que sea deshecho por futuros líderes norteamericanos. En noviembre hay elecciones en EE.UU. y el candidato republicano, el magnate Donald Trump, ha dado señales de distanciarse del apoyo a Ucrania e incluso

#### **HUNTER BIDEN**

# Biden confirmó que no indultará a su hijo

El presidente estadounidense Joe Biden descartó este jueves utilizar sus poderes presidenciales para conmutar la eventual sentencia que reciba su hijo Hunter, quien fue hallado culpable de tenencia ilegal de arma de fuego en tres cargos penales con condenas de hasta 25 años.

"Estoy extremadamente orgulloso de mi hijo Hunter. Ha superado una adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco", dijo Biden, pero aseguró que "respetaré la decisión del jurado. Haré eso y no lo indultaré". con gestos de simpatía hacia la dirigencia de Moscú.

"El presidente Zelenski y yo acabamos de firmar el acuerdo entre EE.UU. y Ucrania. Nuestro objetivo es reforzar las capacidades de defensa y disuasión creíbles de Ucrania a largo plazo", anunció Biden en una rueda de prensa conjunta.

El G7 lo integran Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Rusia que también formaba parte del organismo desde la finalización de campo comunista en épocas del gobierno de Boris Yeltsin, fue expulsada en 2014 luego de que Moscú invadió y tomó la península ucraniana de Crimea.

Este año la anfitrión Meloni invitó a un puñado de mandatarios africanos y a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Argentina, Javier Milei; Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y el premier de la India, Narendra Modi.

La mandataria italiana, quien desde que llegó al gobierno se alineó con la OTAN y la defensa firme de Ucrania, afirmó sobre la nueva línea de fondos que éste ha sido "un resultado que no se podía dar por hecho del que estoy particularmente orgullosa", y añadió que el G7 reafirmaba su compromiso con "la heroica resistencia ucraniana".

En el comunicado final de la cumbre, programado para que sea publicado el viernes tras la sesión de clausura, se especificará que el objetivo es que los fondos lleguen a Ucrania "antes de finales de año".

Fuentes de la cumbre indicaron a EFE que Washington pondrá la mayoría de los fondos para este



Exhibición. Los líderes del G-7 presencian un ejercicio de paracaidistas de las fuerzas italianas en un alto de las deliberaciones en la cumbre de Bari que se centraron en Ucrania. AFP

El Mundo 29

préstamo en el que se usarán como aval los intereses futuros que producen los activos rusos bloqueados en Europa. Los US\$ 280.000 millones de esos activos rinden unos 3.220 millones al año en beneficios.

El pacto binacional con los Estados Unidos, considerado "histórico" por Zelenski, no establece compromisos sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN cuyo artículo quinto obliga que un ataque a un miembro sea considerado contra todo el conjunto de la Alianza. De esta forma, el pacto no obliga a Washington a enviar tropas para defender a Ucrania si es atacada, algo que ha sido una línea roja de Biden en el apoyo a ese país.

Algunos de los aspectos más destacados son el compromiso de compartir más inteligencia y mejorar la capacidad de las fuerzas ucranianas para operar según los estándares fijados por la OTAN, también en transparencia.

También se expresa el compromiso de Washington de ayudar a Kiev a mejorar un capacidad de "disuasión" a largo plazo en diferentes ámbitos, como el aire, el mar y el ciberespacio, con el objetivo de evitar cualquier ataque futuro.

Estados Unidos ayudará a Ucrania a desarrollar su propia industria militar capaz de producir sus propias armas.

La idea de ofrecer ciertas garantías de seguridad a Ucrania con acuerdos bilaterales surgió durante la reunión del G7 en la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en julio del año pasado en Lituania, para compensar la negativa de la Alianza a ofrecer a Kiev un calendario concreto de adhesión.

Numerosos países no pertenecientes al G7 se han sumado desde entonces a la iniciativa y han firmado pactos de este tipo con Ucrania, comprometiéndose a seguir apoyándola durante los próximos diez años.

Horas antes del anuncio de Biden y Zelenski, Japón rubricó un acuerdo similar con Ucrania, de manera que ahora todos los miembros del G7 han sellado acuerdos de este tipo con Kiev.

El acuerdo anunciado este jueves no alcanza el rango de tratado, algo que para ser aprobado requeriría el aval del Senado estadounidense, por lo que no es necesariamente vinculante para futuros presidentes.

Una de las pocas desinteligencias entre ambos aliados gira sobre el entrenamiento de los pilotos para los poderosos cazas F-16. El medio **Político**, citando fuentes del Ejecutivo norteamericano, sostiene que los militares ucranianos aún no están preparados para volar estos complejos aviones de guerra. Kiev, en cambio, dice que cuenta con 30 oficiales listos para el entrenamiento, pero se carece de suficiente plazas e instalaciones. ■

La dirigencia occidental en el G-7 viene de luchas con resultados complejos frente a la ultraderecha y muchos están en camino de despedida. Dudas sobre los EE.UU.

# El desafío de un mundo revuelto frente a líderes políticamente heridos

BARI, ITALIA, THE NEW YORK TIMES.

#### Mark Lander y Steven Erlanger

Con excepción de Georgia Meloni, todos los líderes llegan a la cumbre del G-7 asediados o en peligro: una convergencia desafortunada que habla de los temblores políticos que sacuden a Occidente. Tampoco augura nada bueno para los resultados una reunión que enfrentó desafíos complejos desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta la competencia económica de China.

El premier británico, Rishi Sunak, está a tres semanas de unas elecciones en las que se espera que su Partido Conservador sea barrido del poder. El presidente Emmanuel Macron de Francia convocó elecciones parlamentarias anticipadas después de que su partido sufriera grandes pérdidas frente a la extrema derecha en las elecciones europeas.

El canciller **Olaf Scholz** de Alemania y su Partido Socialdemócrata también fueron humillados en esas elecciones, mientras que el presidente **Joe Biden** está en una pelea con su predecesor, el ex presidente Donald Trump. Incluso el premier Fumio Kishida de Japón enfrenta crecientes disturbios dentro de su Partido Liberal Democrático y podría perder su puesto este otoño.

Su colega **Justin Trudeau** de Canadá, que se enfrenta a su propio público desencantado después de más de ocho años en el cargo, habló en nombre de sus colegas cuando lamentó el aumento del populismo en Europa y EE.UU. 
"Hemos visto en todo el mundo un aumento de fuerzas populistas de derecha en casi todas las democracias", afirmó y concluyó: "Es preocupante ver cómo los partidos políticos optan por instrumentalizar la ira, el miedo, la división y la ansiedad".

La ansiedad, en verdad, sobre el papel del G-7 no es nada nuevo: estos siete países representan una proporción cada vez menor del producto interno bruto mundial. China y Rusia están notoriamente ausentes.

En un gesto hacia el mundo cambiante, Meloni ha invitado a Italia a una lista de líderes no occidentales, entre ellos el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski. Algunos de estos líderes tienen sus propios lastres. El indio Narendra Modi acaba de ser elegido para un tercer mandato, pero la mayoría parlamentaria de su partido desapareció. El turco Recep Tayyip Erdogan sufrió reveses en las elecciones locales.

Según analistas y diplomáticos, la política interna se inmiscuirá en los asuntos del G-7 en formas grandes y pequeñas. Con Gran Bretaña en la cúspide de una votación que probablemente traerá un nuevo gobierno, no se espera que Sunak firme compromisos importantes sobre comercio con China o sanciones contra Rusia. En cambio, su participación en la cumbre podría terminar siendo una gira de despedida.

"¿Cómo puedes comprometerte con algo si vas a tener un cambio de gobierno?" dijo Agathe Demarais, investigadora principal de políticas y directora de la iniciativa de geoeconomía en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en Londres. "Esperar y ver' probablemente será la palabra clave".

Si bien Biden no tiene que enfrentarse a los votantes hasta noviembre, los analistas dijeron que también puede estar preocupado por sus luchas electorales en casa, así como por cuestiones personales, incluida la condena de su hijo, Hunter.

En menor grado, la política interna también puede limitar a Scholz y Macron. Ambos se encuentran en posiciones más vulnerables tras los avances de los

# La extrema derecha es hostil con el libre comercio y amistosa con Rusia y China.

partidos de extrema derecha en las legislativas europeas.

Un aumento del populismo podría dividir a los líderes occidentales en algunos temas y aprovechar a sus mayores rivales en otros. Los partidos de extrema derecha tienden a ser más hostiles al libre comercio, pero más amigables con China y menos partidarios de sanciones contra Vladimir Putin.

Biden ha presionado a Europa para que imponga aranceles más altos a los vehículos eléctricos, baterías y semiconductores chinos, como lo hizo en mayo. Busca conseguir apoyo para sanciones secundarias a Rusia, para perseguir a las empresas que hacen negocios allí.

Pero Demarais dijo: "Los europeos saben que Trump podría deshacer cualquier cosa que prometa Biden". Y dada su propia posición debilitada, dijo, "si firman un acuerdo, también existe el riesgo de que no obtengan la aprobación parlamentaria".■



Alianza. Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de EE.UU., Joe Biden tras su bilateral.AFP

El Mundo 30 CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

## América latina

# Un submarino de EE.UU. vigila la flota de guerra rusa en Cuba

Es de propulsión nuclear. Y llegó a Guantánamo un día después del arribo a la isla de un sumergible ruso que lidera una flotilla de buques militares.

LA HABANA, AP, ANSA Y EFE

Un día después de la llegada a Cuba de una flotilla de guerra de Rusia con un submarino a propulsión nuclear, Estados Unidos envió a la Bahía de Guantánamo un sumergible de iguales características, en una demostración de fuerza y de refuerzo de la vigilancia en un área que históricamente Washington consideró de su competencia.

Ayer, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que el USS Helena, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegó a aguas cercanas a la base estadounidense en Cuba. Desde el miércoles se encuentran en el puerto de La Habana la fragata Gorshkov, el submarino nuclear Kazan y dos naves de apoyo -el petrolero Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker. Su visita había sido confirmada por la cancillería cubana la semana pasada, indicando que se extenderá hasta el 17 de junio.La flota rusa realizó ejercicios militares en el Océano Atlántico.

El envío del submarino estadounidense a su base en Cuba forma parte de una "visita al puerto de rutina" al tiempo que el sumergible viaja a través de la región del Comando Sur, afirmó en una publica-



Tensión. El submarino USS Helena despachado a la Bahía de Guantánamo para vigilar los buques rusos

ción en las redes sociales.

Otros barcos estadounidenses también han estado rastreando y monitoreando los ejercicios rusos desde el día de su llegada.

"Esto no es una sorpresa. Los hemos visto hacer este tipo de escalas en puertos antes", dijo el miércoles la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, cuando se le preguntó sobre los ejercicios rusos. "Por su-

puesto que nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos".

Sin embargo, los ejercicios se producen menos de dos semanas después que el presidente Joe Biden autorizara a Ucrania utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia y proteger Kharkov, la segunda

ciudad más grande de Ucrania. El presidente ruso Vladímir Putin sugirió luego que su ejército podría responder con "pasos asimétricos" en otras partes del mundo.

Singh dijo que no será una sorpresa ver más actividad rusa alrededor de Estados Unidos en ejercicios globales de este tipo. Los simulacros se realizan en aguas internacionales y las autoridades estadounidenses esperan que los barcos rusos permanezcan en la región o y posiblemente también hagan escala en Venezuela.

Rusia es un viejo aliado de Venezuela y Cuba, y sus buques de guerra y aviones han realizado periódicamente incursiones en el Caribe. Barcos rusos han atracado ocasionalmente en La Habana desde 2008, cuando un grupo de embarcaciones propias entró en aguas cubanas, en lo que los medios estatales describieron como la primera visita de este tipo en casi dos décadas.

En 2015, un barco de reconocimiento y comunicaciones llegó sin previo aviso a La Habana un día antes del inicio de las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre la reapertura de relaciones diplomáticas.

El arribo de las naves se produce además cuando el canciller cubano Bruno Rodríguez se encuentra de visita oficial en Moscú.

Cuba y Rusia han profundizado en los últimos años sus históricas relaciones. Los cubanos, acuciados principalmente por la grave crisis que padecen; los rusos, interesados en consolidar su magra red de aliados y el valor geoestratégico de la isla. La visita ocurre luego de que el presidente Vladímir Putin anunciase que adoptaría "medidas asimétricas" en réplica a la venia de países occidentales a Kiev para que use su armamento para atacar a Rusia en su territorio.

El miércoles, muchos cubanos detuvieron sus actividades habituales por la Avenida del Puerto, que corre paralela al canal de entrada de la bahía, para ver el lento paso de las naves rusas y tomarse fotos. No se reportó un incremento de la actividad militar en el área.

# Familiares de presos en huelga de hambre protestan en Caracas

CARACAS. APYEFE

Familiares de reos en huelga de hambre exigieron ayer al gobierno de Nicolás Maduro que atienda los reclamos de los presos, como el otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a penales de origen y el fin del retraso procesal.

Decenas de personas se congregaron frente a la sede de los tribunales en Caracas para manifestarse en defensa de los reclusos, tres días después de que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciara que presos de 19 cárceles y 30 sitios de detención en comisarías policiales -en los que la estadía debería ser corta-se declararon en huelga de hambre.



El organismo aseguró que las pri- **Furia.** Una pariente de un reo en huelga de hambre grita a la Policía. AP

siones del país enfrentan un hacinamiento crítico y ofrecen una precaria alimentación.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los privados de libertad en Venezuela como "una de las más graves de la región". Entre las principales deficiencias, mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario.

"Aquí no se trata de privilegios, sino de derechos", indicó la ONG. Los reclusos reclaman la libertad inmediata para los reos que acusan retardo procesal y denuncian problemas graves de alimentación y atención de salud.

En paralelo a las malas condiciones que "sufren" en los recintos carcelarios, el "75% de la población reclusa presenta retardo procesal", agregó el escrito. Se desconoce el estado de salud y la cifra de reclusos en huelga de hambre.

Los manifestantes gritaban "¡So-so a datos de 2023, agrego. ■

luciones ya!" y "¡Aparezca ministro!", en alusión al abogado y legislador oficialista Julio García Zerpa, quien fue designado en la víspera por Maduro como nuevo ministro de asuntos Penitenciarios en sustitución de la vicealmirante Celsa Bautista.

Brenda Rendón, de 40 años, esposa de un recluso, comentó que ante las carencias las familias llevan alimentos y medicinas hasta las lejanas cárceles donde muchos reos son trasladados, pero las autoridades "no se lo aceptan".

Ni Maduro ni el Ministerio de Servicio Penitenciario han confirmado o negado que exista una huelga de la población penal. Según la CIDH, las cifras oficiales registraban 33.558 presos en 2022 en 45 centros carcelarios. Sin embargo, aseguró que existe una "dualidad del sistema penitenciario" que se concreta en centros de detención preventivos, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acce-

El Mundo 31 CLARIN – VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



Figura. El ex presidente socialdemócrata Francois Hollande, quien llamó a la unión de las "izquierdas". AFP

# La izquierda de Francia pacta un acuerdo para crear un Frente Popular

Reúne a Francia Insumisa, ecologistas, comunistas y las centrales obreras. Buscan un freno contra el lepenismo.

PARIS, CORRESPONSAL

María Laura Avignolo

Francia en plena campaña electoral y la izquierda aún no tiene un candidato definitivo, cuando una ola republicana está naciendo "para hacer barrera a la ultraderecha".

Ayer, los partidos de izquierda anunciaron que han alcanzado un acuerdo final para crear un nuevo 'Frente Popular' de cara a las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio. El acuerdo incluye candidaturas únicas en cada una de las circunscripciones electorales del país, así como un programa de gobierno.

"Hemos alcanzado un programa político de ruptura, con un despliegue para los primeros 100 días de mandato, propuestas concretas y realistas para que la vida de los franceses cambie realmente", dice una declaración conjunta.

Sin embargo, la alianza aún no ha acordado quién sería su candidato a primer ministro, una cuestión sobre la que persisten diferencias considerables.

El recién nacido Frente Popular, que reúne a los comunistas, a Francia Insumisa, a los ecologistas y a las centrales obreras, deberá presentar su programa diecisiete días antes de la primera vuelta de las elecciones legislativas. El anuncio tiene lugar pocas horas después de que el presidente Emmanuel Ma- quierda acaba de llegar a un acuer- despedido". ■

cron anunciara la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones adelantadas.

El ex presidente socialista Francois Hollande llamó a la unión de toda la izquierda, más allá de todas las diferencias, para impedir que la ultraderecha llegue al poder en Francia, "por la imagen de nuestro país", "para evitar lo peor y proponer lo mejor".

"Esta decisión llega en el peor momento y en las peores circunstancias", dijo Hollande en la entrevista en TF1.

La mayoría presidencial, los partidos de derecha y el nuevo Frente Popular, formado este jueves por la tarde, están ajustando sus estrategias de cara a las elecciones legis-

# Los partidos de la izquierda aún no han consensuado su candidato a premier.

lativas anticipadas. El ex presidente socialista pidió que la manifestación contra la extrema derecha vaya más allá de la izquierda. "Cualquier candidato que no sea de extrema derecha debe beneficiarse de una retirada", dijo.

¿Jean-Luc Mélenchon, primer ministro? François Hollande no está a favor de ello. Mientras la iz-

do para las elecciones legislativas, en este lado del espectro político se debate la elección del candidato a Primer Ministro.

"Mélenchon hizo comentarios y tuvo una actitud que no le colocaba en una posición que le permitiera ocupar el puesto de jefe de Gobierno", consideró Hollande.

Pero el problema es quién es el candidato de la izquierda. El tribuno Jean Luc Melenchon, el abrasivo tribuno de Francia Insumisa, o un personaje más consensual, como el periodista Fancois Ruffin, que disiente con sus métodos. Para Hollande, Melénchon ha tenido propósitos que no lo acompañan. Pero él cree en una unidad de todas las familias de izquierda.

Del lado de los Republicanos conservadores y de Reconquête de Marian Marechal Le Pen, la gran agitación continúa. Mientras, el primer ministro Gabriel Attal realiza su primer viaje a Paso de Calais para intentar dar nueva vida a la macronía.

Entre Los Republicanos, después de que decidieran excluir a su presidente Éric Ciotti, aislado en su decisión de aliarse con el lepenismo, él impugna esta sanción y regresó a su cargo ayer al mediodía. La vicepresidenta del partido, Florencia Portelli, reafirmó ayer que "cualquier candidato" que se alía con el partido de extrema derecha "será

# Sonora derrota del premier británico en un debate ante el líder laborista

Keir Starmer, jefe de la oposición, lidera los sondeos para la elección del 4 de julio en el Reino Unido.

PARIS, CORRESPONSAL

La nueva moda política en Europa son las "elecciones express". Gran Bretaña fue la primera al convocarlas para el 4 de julio y todo está en carrera. El miércoles el candidato laborista Sir Keir Starmer debatió con el primer ministro conservador Rishi Sunak en Sky News, el canal británico. Arrasador resultado: los encuestados consideraron que por 64 a 36 Starmer le ganó a Sunak.

Uno de cada tres votantes conservadores de 2019, que respaldaron a Boris Johnson y al Brexit, consideró que el líder laborista era mejor. Los tiempos están cambiando en el reino. Los sondeos dan terceros a los conservadores.

Sir Keir Starmer, millonario abogado especialista en derechos humanos, ex procurador de la corona, con quirúrgico estilo de interrogación en el Parlamento, presentó este jueves el manifiesto laborista en Manchester, la ciudad tradicionalmente Labour. Rishi Sunak se encontraba en el G7 en Italia.

"El mandato que buscamos de Gran Bretaña en estas elecciones es un mandato de crecimiento económico", señaló. "Los laboristas reconstruirán nuestro país", prometió Starmer, cuando el reino se encuentro deprimida y sin rumbo post Brexit, con falta de mano de obra y un rechazo a la inmigración ilegal, que llega en

"barquitos" por el Canal de la Mancha. Los Torys amenazan con enviarla a Ruanda.

"No importa cuántas políticas nuevas los conservadores arrojen contra la pared, esperando que algunas de ellas se mantengan", continuó Starmer. El laborista sostuvo que su partido tiene un "enfoque láser en nuestro caso: estabilidad, crecimiento, inversión y reforma".

"El mandato que buscamos de Gran Bretaña en estas elecciones es un mandato de crecimiento económico", consignó.

Starmer insistió en que no habrá aumentos de impuestos sin previo aviso. "No hay subidas de impuestos que no hayamos anunciado ya", subrayó.

El manifiesto detalla más de 7 mil millones de libras esterlinas en aumentos de impuestos. Pero no promete ningún alza en el impuesto sobre la renta, el seguro nacional y el IVA. "Acepto que no existe una varita mágica", dijo Starmer, cuando se le preguntó qué pasaría si la economía no crece a la escala que espera.

El Manifiesto es la tradición británica de cada partido en el inicio de la campaña con las promesas a cumplir durante su mandato. Los votantes se los reclaman a lo largo de su gestión. Los sondeos le otorgan hoy una mayoría de 194 bancas en la Cámara de los Comunes, que supera largamente la obtenida por Tony Blair en 1997, el día de su gran victoria. ■



Celebración. El líder laborista Keir Starmer feliz tras el debate. AP

El Mundo 32 CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# La Corte de EE.UU. avaló la legalidad de la píldora abortiva

En fallo unánime, rechazó un pedido de ultraconservadores para limitar el uso de "mifepristone". Se usa en el 60% de las interrupciones de embarazo.

WASHINGTON, AP, EFE Y CLARÍN

La Corte Suprema de Estados Unidos preservó ayer por unanimidad el acceso a un medicamento que se usó en casi dos tercios de todos los abortos en el país durante el año pasado, en la primera decisión del tribunal sobre la interrupción del embarazo desde que los jueces conservadores anularon el histórico fallo Roe contra Wade hace dos años, que validó esa práctica.

El fallo del máximo Tribunal respondió a un reclamo de médicos ultraconservadores. La posición de la Corte es significativa, en especial luego del ingreso de magistrados con posiciones más conservadoras propuestos por el ex presidente Donald Trump, que anuló los equilibrios internos en el cuerpo, restringiendo su ala liberal. Pero esta vez, los jueces se mostraron más liberales en un año electoral.

Los integrantes del tribunal dictaminaron que los opositores al aborto carecían del derecho legal a demandar por la aprobación del medicamento mifepristona por parte de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las acciones posteriores de esa agencia estatal para facilitar el acceso al mismo.

El caso había amenazado con restringir el acceso a la mifepristona

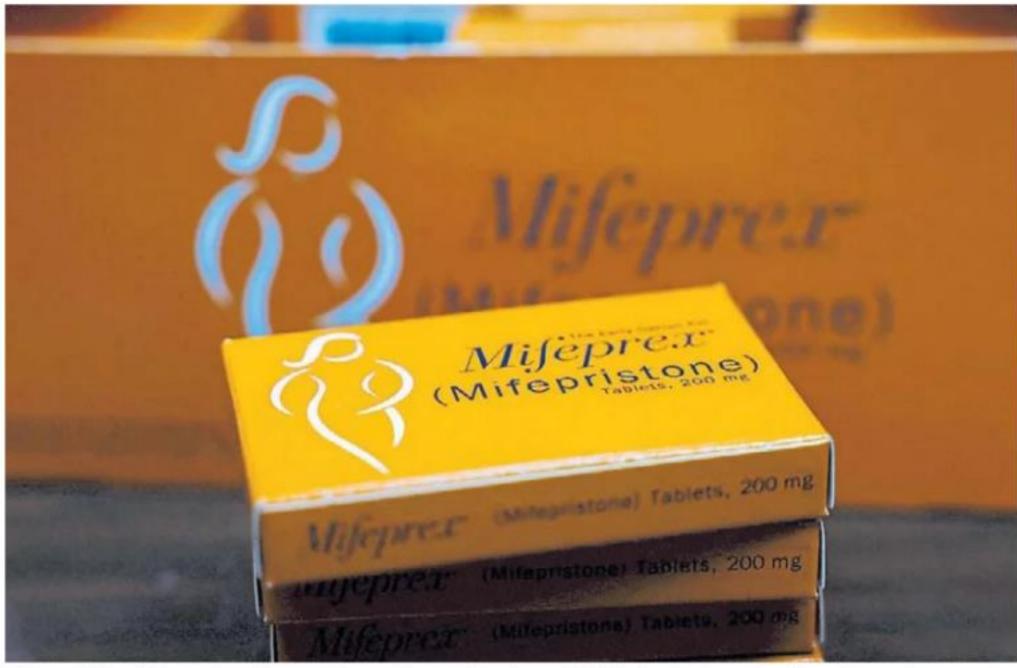

Libres. Mifepristone, el medicamento usado por décadas en EE.UU.. La Corte rechazó las demandas. REUTER

en todo el país, incluso en Estados donde el aborto sigue siendo legal.

El juez Brett Kavanaugh escribió en nombre del tribunal que "los tribunales federales son el foro equivocado para abordar las preocupaciones de los demandantes sobre las acciones de la FDA". Kavanaugh, propuesto por Trump, fue parte de la mayoría para derrocar el histórico fallo Roe versus Wade.

La Corte considera por separado otro caso de aborto, sobre si una ley federal sobre tratamiento de emergencia en hospitales anula las prohibiciones estatales de aborto en raros casos de urgencia en los que la salud de una paciente embarazada está en grave riesgo.

Más de 6 millones de personas han usado mifepristona desde el año 2000. La mifepristona bloquea la hormona progesterona y prepara al útero para responder al efecto que provoca las contracciones de un segundo fármaco, el misoprostol. El régimen de dos medicamentos se ha utilizado para interrumpir un embarazo hasta las 10 semanas de gestación.

Los proveedores de atención médica han dicho que, si la mifepristona ya no está disponible o es demasiado difícil de obtener, pasarían a usar solo misoprostol, que es algo menos efectivo para interrumpir embarazos.

La administración del presidente Joe Biden y los fabricantes de medicamentos habían advertido que ponerse del lado de los opositores al aborto en este caso podría socavar el proceso de aprobación de medicamentos de la FDA más allá del contexto del aborto al invitar a los jueces a cuestionar los juicios científicos de la agencia.

Mifepristona es un medicamento seguro y que lleva décadas de uso en Estados Unidos. La administración demócrata y Danco Laboratories, con sede en Nueva York, que fabrica mifepristona, argumentaron que el medicamento se encuentra entre los más recomendables que la FDA haya aprobado.

Los opositores al aborto argumentaron que las decisiones de la FDA en 2016 y 2021 de relajar las restricciones para obtener el medicamento no eran razonables y "ponen en peligro la salud de las mujeres en todo el país". Kavanaugh reconoció las "sinceras objeciones legales, morales, ideológicas y políticas de los oponentes al aborto electivo". Pero dijo que acudieron al foro equivocado y que deberían dirigir sus energías a persuadir a los legisladores y reguladores para que hicieran cambios.

Esos comentarios señalaron lo que está en juego en las elecciones de 2024 y la posibilidad de que un comisionado de la FDA designado por Trump, si gana la Casa Blanca, pueda considerar restringir el acceso a la mifepristona.

# Fuertes lluvias dejan zonas de Miami en estado de emergencia

MIAMI. AP, EFE Y ANSA

Inundaciones provocadas por una perturbación tropical dejaron bajo el agua gran parte del sur de Florida el miércoles, bloqueando rutas y con Miami en estado de emergencia. Aunque las lluvias cesaron, el mal clima seguirá en la semana.

Un desorganizado sistema de tormentas atravesaba Florida desde el Golfo de México al mismo tiempo que el inicio de la temporada de huracanes, a principios de junio, cuando se pronostica que este año estará entre las más activas en la memoria reciente en medio de preocupaciones de que el cambio climático esté aumentando la intensidad de las tormentas.

do el estado de ciclón y solo tendrá una pequeña posibilidad de formarse en un sistema tropical una vez que emerja en el Océano Atlántico después de cruzar Florida, según el Centro de Huracanes.

"Independientemente del desa-

### TAMBIÉN EN CHILE

Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas por las lluvias que golpean con fuerza el centro y sur de Chile desde inicios de la semana. El gobierno extendió la zona de catástrofe a siete de las 16 provincias. La víctima fatal se produjo cuando un árbol cayó sobre el tractor que condu-La perturbación no ha alcanza- cía en el interior del país. ■

rrollo, se pronostica que continuarán fuertes lluvias en partes de la península de Florida durante los próximos días", publicó el miércoles ese organismo.

Numerosas rutas quedaron inundadas. En la arteria principal Interestatal 95 en el condado de Broward, el tráfico en dirección sur estaba siendo desviado alrededor de una sección inundada. La interestatal no reabriría hasta que se drenara el agua, dijo la agencia.

Los alcaldes de Fort Lauderdale y Hollywood, al norte de Miami, declararon el estado de emergencia en sus ciudades el miércoles. Luego, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también tomó la misma medida para proteger cinco condados.



Inundación. Dos mujeres sacan muñecos y pertenencias de su auto.EFE







# Opinión

# La historia secreta de cómo Milei obtuvo la ley y la disputa Caputo-Sturzenegger





Marcelo Bonelli mbonelli@clarin.com



l mensaje fue escueto y contundente: "Javier, ya podés viajar tranquilo al G7". El Presidente lo leyó ansioso. El texto concluía: "Ganamos". El "chat" era de Guillermo Francos. El artífice del triunfo político en el Parlamento. Milei estaba eufórico en Olivos. Exclamó: "Los tengo agarrados de los huevos". Francos utilizó todas las armas convencionales – y de las otras – para garantizar la estricta mayoría. Fue ajustada y costó mucho.

También decidió una jugada que malhumoró – al inicio – a los hermanos Milei. Decidió empoderar a Victoria Villarruel e incluirla en el fragote. La vice – al inicio – había sido excluida directamente por la Casa Rosada. Karina no le perdona su independencia y la acusa de tener propia "ambición de poder". Pero hasta ese momento , todo estaba frenado. Santiago Caputo, "Lule" Menem y el ex ministro Nicolás Posse hacían agua por los cuatro costados.

Los tres refutaban compromisos de Francos, mareaban con su promesas y empantanaban las conversaciones. Karina le prohibió a Villarruel participar. La vice venía de una conversación a solas con Karina. El aparato mediático oficial anunció que esa charla fue óptima. Pero ocurrió todo lo contrario: fue tensa y llena de desconfianza. Karina no se banca a Villarruel y la vice – brava – no se achica: defiende su espacio político. Unas semanas después Villarruel aclaró: "Participo en las negociaciones".

Ambas venían de un episodio traumático. Karina la acusaba de "traidora" a Victoria y la vice descalificaba la capacidad de Karina. Villarruel se tomó revancha: tuvo que desempatar y metió el "penal" político decisivo. Ahora, su foto se asocia al éxito en el Parlamento. Hace tres semanas la sanción del paquete estaba estancada. Francos – al asumir la Jefatura – logró algo fundamental: que Milei le delegara la negociación y el ministro habilitó a la vice.

El paquete -al final – fue excesivamente "licuado" y el Gobierno se olvidó de la casta para utilizar todas las herramientas de la peor tradición política para lograr su aprobación. Apareció la obra pública, las concesiones y hasta la entrega de embajadas. Pero esa gestión consiguió lo que el relato anticasta de Santiago Caputo fue incapaz de concretar: el primer logro político transcendente para Milei.

La sanción del "paquete" tiene tres lecturas políticas claras. Primero, un refuerzo crucial a la gobernabilidad del Gobierno.

Kristalina Georgieva –y los "lobos" de Wall Street– exigían un mínimo de consenso en las medidas de Milei. Ayer los mercados reaccionaron eufóricos. También en la UIA, ADEBA y AEA se evalúan declaraciones de apoyo a la Casa Rosada.

Segundo, la sanción le otorgó "institucionalidad" al plan Milei. Así **enfrentó su**  Talón de Aquiles: las dudas que genera la instrumentación de sus excesivas promesas libertarias. Tercero, existe otro dato trascendente: el fracaso político de Cristina. Un bloque férreo de 33 senadores no pudo contra un escuálido de 7 libertarios. Hace meses que Cristina militó la derrota de Milei. Estuvo excesivamente activa: habló, se movió, alertó a gobernadores y senadores. Su plan concreto era el siguiente: voltear el paquete. La "Doctora" armó esta monserga: "Esta es la oportunidad de darle un golpe político a Milei". Y concluía: "Después Milei no va a mandar más leyes al Congreso". El "plan" de Cristina fracasó.

Ayer, muchos "lobos" de Manhattan festejaron ese naufragio de la ex presidenta, más que la victoria de Milei. El traspié de Cristina se logró por el apoyo de la oposición aliada. Se trata de las "ratas y cucarachas" – según Milei - que proponen una mínima compensación jubilatoria: un alza del 8%. A+un en Wall Street dudan de la gestión de la Casa Rosada: el Gabinete sigue en colapso.

Clarín anticipó a fines de marzo que iba a haber cambio de ministros. Santiago Caputo y Manuel Adorni desmintieron y Milei se creyó ese relato: "Son todas mentiras". Ahora el trío no termina de resolver el zafarrancho. Pero el terremoto tuvo consecuencias: Santiago y Karina se apropian de todos los cargos y refuerzan el control sobre las "cajas" del Estado. Caputo – el "Peaky Blinder" vernáculo - se quedó con la AFI. Karina con los negocios de Cancillería, y existe una bomba: sería la autoridad de aplicación del millonario RIGI. Ambos controlarán las empresas públicas: colocarán a un inexperto Diego Chaher para conducir el holding estatal.

El único antecedente de Chaher fue cerrar Télam. Ahora deberá lidiar con cosas pesadas: la licitación del trenes de carga está bloqueada y encima, el lío fenomenal en

El paquete aprobado fue excesivamente licuado. Pero es crucial para la gobernabilidad, los mercados y las reformas prometidas.

Santiago Caputo y Karina Milei ganan poder, se apropian de cargos y refuerzan el control sobre las "cajas" del Estado. AGP: puertos sigue controlado por La Cámpora. Francos – astuto - sugirió a Milei usar el éxito en el Senado, para relanzar su gobierno. Dar vuelta la página de las peleas. También, aprovechar la fuerte baja de ayer en inflación: se desaceleró. Fue 4,2 %.

Luis Caputo conoce que junio no trae buenas noticias. En la última reunión del equipo económico "Toto" confesó: "La inflación no bajaría en junio". Encima, Caputo entró en su propia trampa: decidió indexar gastos sociales y en el futuro las tarifas.

Se trata de un error que ya cometió Mauricio Macri: así, el propio Gobierno fija un piso futuro de inflación. En ese momento la idea la tuvo Federico Sturzenegger. En el "círculo rojo" insisten en que la tardanza en designar a "Sturze" en el Gabinete obedece al malestar que la propuesta provocó en Caputo. A "Toto" le genera inquietud esa promoción: se instaló en los mercados que Sturzenegger puede reemplazarlo, si Caputo se manca. Ambos "no se bancan". Caputo lo sinceró en un encuentro secreto con amigos: "Tiene ideas impracticables". "Sturze" piensa que Caputo lo "traicionó" y lo desprecia porque "solo sabe de finanzas".

Entre ellos solo hay rencor. Pero Milei pondera a ambos. Aunque ahora está fascinado con **Demian Reidel**, un hombre del mundo de Sturzenegger. El "físico loco" – así le dicen – lo acompaña a todos lados y cree lo siguiente: que los que no son ultraliberales, son "socialistas".

Hace poco tuvo una insólita reunión con "capos" de alimentación: le hablaron del desplome del mercado y de medidas de crecimiento. Reidel no dudó: trató de "zurdos" a los jefes de las "multi". Igual, Caputo tiene para festejar: renovó el swap con China. Sucede en medio de escasez de dólares.

En Wall Street dicen que ayudó la jefa del FMI. Anoche, Washington aprobó la revisión del acuerdo. Economía aceptó, y eso facilitó todo, una condición clave que exigía Xi Jinping. Milei, a pesar de lo que dijo, hizo un gesto concreto hacia China: se tragará un sapo y viajará las próximas semanas a Beijing. Santiago Bausili, al final, se cortó solo. Evitó el "snobismo" de Diana Mondino. La canciller teclea y atraviesa la furia de Karina. El "Jefe" ordenó al aparato de difusión mileísta hacerla pomada. El tema era menor. Pero Mondino desobedeció y rechazó abonar los polémicos gastos de Milei en el exterior. Karina enfurecida contragolpeó: "Qué te quejas, si te puse yo".

También tuvo ruido con Sandra Pettovello. Fue patética la última denuncia sobre violación a su domicilio. Pettovello ya avisó que sigue. Ocurrió en un encuentro con "popes" empresarios. La ministra se emocionó varias veces, pero evitó el llanto explícito. Primero, transmitió: "No me voy ni loca". Y después argumentó: "Le prometí a mi papá que voy a seguir".■

## **MIRADAS**

Mariana Iglesias miglesias@clarin.com

# Volver a empezar

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que Argentina no tiene políticas públicas para promover la igualdad de género ni prevenir la consecuente violencia. Es la primera vez en 40 años que un gobierno niega el tema. Desde su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con la "agenda sangrienta" del feminismo. La primera acción fue cerrar el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y declarar el 2024 "año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".

En febrero, legisladores libertarios presentaron un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y se prohibió el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. La semana pasada, el gobierno disolvió la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. La explicación de la "eliminación definitiva" llegó vía comunicado oficial: "Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica...".

El martes, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados organizó una reunión para recordar que hubo políticas de género en los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. En la reunión, con más de 200 asistentes, expusieron trabajadoras del ex Ministerio, diputadas y especialistas. Hubo representantes y ex funcionarias de las áreas de género de los gobiernos de los últimos 40 años, en una clara demostración de la unidad de todo el arco político en defensa de las políticas de género.

"La institucionalización de políticas de género es una línea estatal que se mantiene bajo gobiernos peronistas, radicales, neoliberales, alianzas políticas, en todos los gobiernos, evidenciando que estas políticas son un consenso democrático que se construye desde hace más de 30 años", se dijo.

En 1987 se creó la Subsecretaría de la Mujer. Fue el primer organismo especializado en la promoción de los derechos de las mujeres. Le siguieron el Consejo Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, y luego el ministerio. Hay que admitir que mucha gente celebró su cierre. Es tiempo de analizar por qué tiene apoyo un gobierno que va contra los derechos de los grupos más vulnerables: infancias, jubilados, personas enfermas, con discapacidades, mujeres y diversidades. Y habrá que empezar de nuevo.

Opinión CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 37

### Toda guerra es siempre una desgracia

TRIBUNA

#### Martín Balza

Ex Jefe del Ejército Argentino, Veterano de la Guerra de Malvinas y ex embajador en Colombia y Costa Rica

a guerra de Malvinas tuvo dos fases: la primera aeronaval del 1° al 20 de mayo, y la segunda terrestre del 21 de mayo al 14 de junio. La fría mañana de este último día, hace hoy 42 años, culminó con la derrota de nuestro país en la batalla final de Puerto Argentino, después de 45 días de combate, en que el Ejército y la Armada combatieron con menos del 10% de su capacidad operativa y logística contra la alianza militar más grande del mundo.

Fue una clásica batalla de cerco que, sin lugar a dudas, permite imponerle la voluntad al enemigo-el aniquilamiento perfectode la manera más eficaz a los fines de la estrategia. La dislocación psicológica y física de nuestras tropas era evidente, estábamos cercados por tierra desde el oeste, y por mar al norte, al sur y al este; sin apoyo aéreo y sin esperanza alguna de apoyo del continente. El combate de los últimos días fue intenso, y los días 12, 13 y la madrugada del 14 de junio, fue sostenido por el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM 5), los Grupos de Artillería 3 y 4 del Ejército y una fracción del Escuadrón de Caballería Blindada 10.

Un periodista del Daily Express de Londres los describió como:"...un episodio terrorífico, desesperado y al mismo tiempo trágico, que aparejó muertos y heridos entre los ingleses"; al mediodía de ese día se produjo un silencio sepulcral en nuestra zona. La guerra había finalizado.

Creo que, con altibajos, casi todos los combatientes y los jefes de unidades experimentamos momentos similares. Abracé a mis subordinados, el dolor nos embargaba, pero a pesar de ello creía ver en sus obnubilados y mojados ojos, no solo la mirada firme, franca y leal de quienes lo habían dado todo en una lucha desigual.

Los notaba agotados y a la vez sentía el orgullo de haber mandado a hombres tan dignos. Todos eran conscientes de la inutilidad de la lucha, pero no vacilaron en seguir combatiendo. Nuestro adversario seguramente confiaba en la victoria, pero no ahorró esfuerzos para obtenerla. El heroísmo fue el mismo en los dos bandos. Durante la guerra, los británicos fueron nuestros enemigos, pero con el más alto respeto. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que se peleó con notable acatamiento a los usos y leyes de la guerra. Se respetó la dignidad del adversario.

En el Ejército, la estructura de los altos man-

dos fue casi grotesca, y muchos pretendieron atribuir la derrota no a la incompetencia y a la larga galería de necedad militar, no a los generales que evidenciaron una obediencia que resultó paralizadora, no a las imprevisiones, no a la falta de abastecimientos, ni a nuestra inferioridad aérea, ni a la ausencia de la Flota de Superficie, sino a los combatientes y particularmente a los jefes de las unidades tácticas.

Galtieri, Nicolaides y Bignoni iniciaron un proceso de desmalvinización que duró varios años. Olvidaron la sentencia sanmartiniana: "Una derrota bien peleada vale más que una victoria circunstancial". Solo algunos generales retirados reconocieron a los combatientes, entre ellos: Ricardo Flouret, Teófilo Goyret, Tomás Sánchez de Bustamante y Benjamín Rattembach; estos últimos consignaron las acciones meritorias de nuestras Fuerzas en la conocida Comisión de Análisis del Conflicto:

Ejército: Evidenciaron un elevado grado de profesionalismo, adiestramiento y una adecuada acción de mando: la Artillería de Campaña (Grupos de Artillería 3 y 4), la Artillería Antiaérea, las Compañías de Comandos 601 y 602, el Escuadrón de Caballería Blindada 10, fracciones de Aviación (helicópteros), de comunicaciones e ingenieros, y del Regimiento de Infantería 25.

Armada: La Aviación Naval, operando desde el continente, infligió daños fuera de toda proporción con respecto a los análisis previos de poder de combate relativo (medios propios, medios británicos, influencia del teatro de operaciones, etc.); el BIM 5, operando en el marco de las fuerzas terrestres, puso de mani-

DANIEL ROLDAN

fiesto vocación por el accionar conjunto, un excelente adiestramiento, un equipamiento adecuado y un destacado desempeño.

Fuerza Aérea: Desencadenado el conflicto de naturaleza aeronaval, el comandante decidió no sustraer a sus medios de la batalla aérea y aceptó las desventajas y riesgos; infligió a los británicos significativas pérdidas; la formación y el adiestramiento de sus pilotos- de combate y de transporte- respondieron cabalmente a las exigencias impuestas;

junto con hombres del Ejército y de la Armada conformó un adecuado Centro de Información y Control en las islas, que coordinó todo lo relacionado con la atenuación y neutralización del enemigo aéreo.

Gendarmería: Estuvo presente en el conflicto con una pequeña fuerza de Comandos (40 hombres), que fue agregada a la Compañía de Comandos 601; tuvo una buena actuación confirmada por las bajas sufridas en acción de combate.

Prefectura Naval: Envió dos guardacostas, dos aviones y un helicóptero; realizó acciones de patrullaje, transporte de personal, material y munición, reconocimientos y vuelos de exploración; sus dotaciones

> evidenciaron valor y profesionalidad; sufrió bajas de combate.

> El ministro de Defensa, doctor Amadeo Frúgoli, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA, almirante Leopoldo Suárez del Cerro, entre otros, fueron mandos decorativos El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) evidenció ser "más inútil que un libro de quejas". Una fuente británica aseguró "que el apoyo latinoamericano fue tan ancho como el Río de la

Plata, pero con una profundidad de 50 cm".

Conocí una guerra en el Medio Oriente antes de Malvinas y otra en los Balcanes después. Es una desgracia para cualquiera de los adversarios. ¿Quién podrá reemplazar la vida de los soldados-y civiles- caídos para siempre y compensar el dolor de sus seres queridos? ¡Es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la Humanidad! El militar cumple mejor su misión cuando gana la paz, que cuando hace y gana la guerra.

#### DEBATE

# 15 de junio, el día de todos

esde que tengo memoria y elegí mi especialidad como médico de familia, el cuidado y la atención de las personas mayores es para mí una cruzada. Con los años fui empujando y acuñando el término "La segunda mitad" para hablar justamente de la nueva longevidad.

Esta que vivimos hoy en día los que tenemos más de 50 y que nos agarra activos, queriendo ponerle vida a los días. Pero mientras esto ocurre, en contraprestación, es difícil ignorar que los casos de violencia en quienes vivimos la segunda mitad también crecen en un mundo que pasó de alabar a los "más viejos" del clan, para después hacer de la edad una debilidad.

No tengo dudas de que esta violencia ejercida por el sistema todo y muchas veces, dentro de los propios hogares nos habla de la sociedad en la que vivimos. Sociedades violentas que expresan su frustración siempre, a través de los que menos pueden defenderse: los niños y las personas mayores. El último informe publicado en 2023 por la Oficina de Violencia Doméstica, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia nos habla de un aumento del 15% de las denuncias dos. El 15 de junio, se conmemora el "Dia in- de vi, como me ves te verás". ■

recibidas por las personas mayores respecto del año previo; la mayoría violencia psicológica, provocada en un vínculo filial y con uno de cada tres casos en situación de riesgo alto. Vale la pena aclarar que por cada caso denunciado la OMS estima que hay otros 20 que permanecen invisibilizados.

Esta falta de empatía y sensibilidad que vemos en cosas muy visibles y otras muy sutiles me recuerda a cuando nació mi hijo. En ese momento y mientras lo veía aprender a alimentarse vi de manera fáctica que alguna vez, todos tuvimos que aprenderlo todo.

Alguna vez todos fuimos vulnerables y pequeños y necesitamos de un otro. De la misma manera, ese recuerdo me deja saber y pensar que también es muy probable que algún día pudiéramos ser ellos: un poco más débiles, con mayor necesidad de asistencia, y con mayor necesidad afectiva que la que tenemos hoy.

El abuso y el maltrato lo ejercen quienes se sienten o ven todo poderosos. Aquellos que piensan "eso a mí no me va a pasar" o "ese no es mi problema. Son quienes aún no se dieron cuenta que, en este mundo del siglo XXI lo que le pasa a uno, nos pasa a to-

ternacional de concientización en contra del abuso y maltrato en las personas mayores".

Por eso y como el ejemplo empieza por casa, estas fechas sirven para poner sobre el tapete lo que nos inquieta en silencio; quiero que pensemos cada uno de nosotros, cómo somos ante ese otro que tiene otro ritmo distinto al nuestro, otro sentir, está en otro momento de la vida y siente distinto. Porque es ahí, justamente ahí, donde elegimos ayudar en lugar de ignorar y elegimos ser pacientes y amorosos en el trato cuando marcamos la diferencia.

Eso nos hace humanos. Intentarlo siempre un poco mejor. Defendernos, los unos a los otros, recordando que nadie es infalible y aportando un grado de buena voluntad a un mundo roto y despreciado.

Frente a todos los avances tecnológicos que nos rodean, es hora de hacer el más grande todos: una transformación humana que incluya a la segunda mitad de la vida y la lleve hacia el lugar de respeto que se merece. Esto no es un tema de "viejos y viejas", es un tema de todos. Es prevenir un daño autoinfligido. Eso depende de nosotros; y es urgente, ya lo dice el refrán "Como te ves yo

#### Diego Bernardini

Doctor en Medicina (UBA), especialista en adultos mayores

#### Reforman el Código Procesal Penal porteño



Operativo. La modificación aplica para portación de armas de uso civil, lesiones en riña, atentado y resistencia a la autoridad, groomig y abuso sexual, entre otros.

# Ciudad: esperará el juicio preso quien cometa un delito y tenga antecedentes

Es porque la Legislatura aprobó ayer la Ley de Reiterancia. Aplica a los delitos que juzga la Justicia porteña. Las causas que tramitan en la Justicia nacional, como robos y homicidios, no cambian.

#### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Tal como estaba previsto que sucediera, la Legislatura porteña votó ayer a favor de la Ley de Reiterancia promovida por el Ejecutivo. Básicamente, la ley modifica el Código Procesal Penal local e incorpora la reiterancia como causal de prisión preventiva; es decir, que quien vuelve a cometer un delito, esperará su proceso penal preso.

Votaron 57 legisladores: 36 positivos y 21 negativos, sin abstenciones. Por un lado, fue una de las promesas de campaña del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien además mencionó este tema en el discurso inaugural de sesiones legislativas, en marzo; por otro lado, se da en el marco de diversos hechos de inseguridad llevados a caRecientemente fue el caso del robo a un centro estético de Palermo: uno de los ladrones tenía cinco ingresos a comisarías porteñas desde 2019.

De todos modos, los cambios aplican a los delitos que se juzgan en la Ciudad: entre otros, tenencia y portación de armas de uso civil, lesiones en riña, abandono de persona, violación de domicilio, usurpación, omisión de auxilio, atentado y resistencia a la autoridad, grooming, picadas de autos o abuso sexual. La reincidencia aplica para cualquiera de estos delitos, no necesariamente dos veces el mismo.

Inés Parry (UCR / Evolución, presidenta de la comisión de Justicia) y dijo en su intervención que "esta es una ley que aspira a ser una herramienta más para el complejo sistema de justicia y seguridad. Es difícil que por si sola la ley sirva pabo por delincuentes que reinciden. ra resolver de la noche a la maña- ley por "inconstitucional", "mama- al 14%. La profundización de la po- se manifiestan.

na el problema de la puerta giratoria. Pero está claro que el que delinque tiene que ir preso, ese es un punto de acuerdo de todos hoy. Esto viene a mitigar en parte la inseguridad, pero esa situación se mejorará de verdad cuando empecemos a tener pleno empleo, y cuando el país se ponga en marcha".

"Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y hoy dimos un paso fundamental", dijo Jorge Macri. Por su parte, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, que impulsó el proyecto, declaró: "Cerca de la mitad de los delitos denunciados en la Ciudad son cometidos por delincuentes reincidentes. Con la incorporación de la figura de reiterancia, vamos a darle a los jueces una importante herramienta: delincuente que reincide, delincuente que espera el juicio preso".

Desde la oposición criticaron la

rracho", "anuncio vacío". "Medida cosmética" y "gran farsa", sintetizaron Cele Fierro y Claudia Neira (del MST Frente de Izquierda y Unión por la Patria).

Graciana Peñafort (Unión por la Patria) consideró que "esta ley vulnera el principio de inocencia". E hizo foco en un tema procesal: "Los jueces ya consideran la reiterancia, entonces esta ley es demagogia punitiva, le hace creer al vecino que deteniendo gente va a garantizar la seguridad", dijo. Y preguntó "adónde van a detener a las personas".

Así apuntó a uno de los graves problemas de seguridad que tiene la Ciudad: la fuga de presos alojados en las comisarias porteñas. Aunque la jurisdicción tiene capacidad para alojar a 1.041, actualmente tiene casi 2.000 detenidos. Desde que asumió la gestión de Jorge Macri la cifra creció en torno lítica criminal enfocada en las detenciones y la falta de infraestructura chocan en un escenario de sobrepoblación y falta de cupos en penales federales, ya que incluso hay presos con condena firme que demoran en ser trasladados a cárceles. Así, para custodiar a esos presos hay 1.500 policías porteños, casi el 10% de los 19 mil que están destinados "al cuidado de los vecinos". Algo así como dos policías cada tres presos en la Ciudad no alcanzan para evitar las fugas.

La ley exceptúa la reiterancia de hechos relacionados con la libertad de expresión, a manifestarse o peticionar frente a las autoridades, siempre que no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad. Sin embargo, es uno de los puntos más polémicos para la oposición, que consideró que esta ley busca encarcelar a quienes

Sociedad 39

Lo imputaron por "violación de domicilio"

# Liberaron al polaco que escaló un edificio de 30 pisos en Retiro

El influencer Marcin Banot estuvo detenido dos días. Aceptó un juicio abreviado a cambio de una probation.

jetivo deliberado".

Además, se podrán realizar allanamientos de urgencia, sin orden
judicial previa en casos puntuales,
como incendios o explosiones.

Alejandrina Barry (PTS FIT) ad-

virtió que "buscan perseguir a los

manifestantes, quieren pasar de procesarlos a meterlos presos. Por-

que si bien dicen que la reiterancia

no está contemplada para las per-

sonas que manifiestan, les agrega-

rán la figura de daños y se la utili-

zará para meterlos presos", evaluó

la legisladora. Gabriel Solano (Fren-

te de Izquierda Partido Obrero) di-

jo: "Lo que buscan es criminalizar

y penar la protesta social, es un ob-

Lo que generó mucha discusión y polémica entre los legisladores es que además, en este punto, los cambios habilitan a la Policía y a las fuerzas de seguridad a allanar también sin orden judicial en otras situaciones de emergencias, como la presencia de un imputado en el lugar o indicios "manifiestos" de comisión de un delito.

#### La ley la votaron 57 legisladores: 36 positivos y 21 negativos.

También cuando se denuncie en forma verosímil que "una o más personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en una casa o local, con indicios manifiestos de comisión de un delito", según especifica el texto de la ley. O cuando se tenga "sospechas fundadas de que un niño, niña o adolescente se encuentra en una casa o local y corra peligro inminente su vida o integridad física".

Además detallaron criterios que se deben evaluar para determinar el "peligro de fuga": arraigo al país, magnitud de la pena esperada, el comportamiento del imputado durante el proceso, y la reiteración.

Sergio Siciliano (Vamos por Más) consideró que "una ley por si sola no mejora la seguridad, ayuda, aporta herramientas, pero tiene que ir acompañada de inversión. El tema de la seguridad siempre es un juego de suma cero: o ganan los delincuentes o ganan los vecinos. ¿Queremos que estén sueltas personas con condena, que hayan reiterado delitos diversos?".

Previamente al tratamiento en el recinto, asociaciones de la sociedad civil plantearon preocupaciones. Por un lado porque podría implicar el uso desmedido de la prisión preventiva pero además porque generaría más presión sobre la situación crítica que atraviesan los centros de detención de la Ciudad.

A esto se suma el efecto que podría provocar a nivel nacional, ya que existe en el Congreso un proyecto de reforma del Código Penal nacional que, entre otras cosas, busca introducir la misma figura. Malena Nazareth Martos mmartos@clarin.com

#### Mariano Gaik Aldrovandi mgaik@clarin.com

El escalador polaco Marcin Banot (36) quedó en libertad. Así lo dispuso la Justicia porteña después de la declaración indagatoria ante el fiscal de la causa por "violación de domicilio" por la que estaba detenido desde el martes. Ese es el delito que le imputaron por treparse hasta el piso 27 de la Globant Tower de Retiro sin más medidas de seguridad que unos guantes. Llevaba una camiseta de Argentina.

Banot logró llegar a un acuerdo de palabra con la Justicia porteña. El acuerdo, según trascendió, consistiría en una probation. Debe volver a presentarse el miércoles 19 de junio para firmar la homologación del juicio abreviado a través del que se declara culpable, a cambio de la probation. El delito que le imputan prevé una pena de seis meses a dos años de prisión y es excarcelable.

Todavía no trascendió si se va a tener que hacer cargo de los costos del operativo para bajarlo de la Globant Tower, como le pidió el jefe de Gobierno Jorge Macri a la Justicia. Según adelantaron fuentes del Gobierno porteño a Clarín, del operativo participaron 45 agentes, entre Bomberos, Policías y el SAME. A eso hay que sumarle los materiales y la logística.

El influencer captó la atención de todos los que pasaban por la zona y las cámaras de televisión. Hubo revuelo por el operativo de los Bomberos que lo atraparon a la altura del piso 27 y su detención. Se lo llevaron en un patrullero con la celeste y blanca.

Desde el martes que Banot estaba detenido en la Comisaría del Turista, en San Cristóbal, y se esperaba que el miércoles sea indagado por el delito de "violación de domicilio". Pero el abogado que había contratado renunció y entonces quedó con un defensor oficial. Por lo que hubo que pasar para ayer su declaración.

Por eso tuvo que dormir otra noche más en el calabozo.



En el aire. Bomberos bajaron al influencer de la Globant Tower.



Esposado. Banot fue detenido por policías de la Ciudad. J. TESONE

Banot escaló el edificio de 30 pisos con una camiseta argentina con la 10 de Messi. Los colores de la camiseta no son lo único que lo conectan con nuestro país. Hay algo más. Otro color. El verde. El polaco es fanático del mate. Lo toma todo el tiempo. Lo muestra en sus redes. Se ha sacado fotos y filmado con el termo y el mate en las cimas de edificios y torres que escaló en Europa. Londres, Eslovenia, Polonia, Alemania, Grecia, Rumania. Hasta lo llevó a la torre de radio de Donebach, Alemania, el lugar más alto al que ha escalado, a 363 metros de altura.

En el día a día lo tiene en su escritorio, mientras trabaja en su computadora, como un argentino más. Desde 2015, según los registros en su Instagram, disfruta unos verdes.

¿Qué más hace Banot con el mate? El polaco vende yerba. Sí, yerba argentina. Taragüí, CBsé, Unión, Piporé y otras. Hasta con guaraná y despalada vende la yerba Banot, que incluso tiene su propia marca con una singular presentación: una caja que emula un edificio. ¿Como se llama la yerba? YerBanot. Sí, como a los argentinos, al polaco no le falta creatividad ni ingenio.

El escalador ofrece todo eso y todo tipo de accesorios para el mate a través de su página web Yerbanot.com, que está en polaco.

No es una locura pensar en la yerba como un nexo natural entre polacos y argentinos. Polonia es el cuarto país que más inmigrantes aportó al país entre finales del siglo 19 y mediados del 20, después de España, Italia y Alemania.

#### Es fanático del mate y tiene en sus redes fotos con la infusión en diversas ciudades.

Tal vez el viaje que Banot hizo a la Argentina tenía algo que ver con su fanatismo o su emprendimiento. Ya nos enteraremos. ¿Pensaba tomar mate en la terraza de la Globant Tower? A priori, la Policía no le halló ningún equipo matero

El martes Banot había publicado en Instagram un video desde adentro del patrullero que lo trasladaba en el que, esposado y aún con la camiseta de Messi, dejó un mensaje para sus seguidores.

"Todo está bien, los chicos están bien", escribió Banot sobre su imagen en el asiento trasero del auto policial. En la imagen se lo ve sereno. Muestra las esposas que le colocaron tras su detención y las mueve para transmitir "tranquilidad". Serio, pero con mirada casi triunfante, Banot mira a su propia cámara y eleva sus puños esposados, como festejando haber sido el protagonista del día. ■

Sociedad 40 CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

Se cumplen 20 años del siniestro que se llevó la vida de catorce mineros en Santa Cruz. Una historia de dolor, impotencia, desidia y corrupción.

# Tragedia de Río Turbio: el dramático incendio que todavía sigue impune

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Las sirenas de las ambulancias se fundían con las del camión de los bomberos. Fue la combinación de sonidos más aterradora para los pequeños poblados santacruceños. A esas alertas les siguieron horas de incertidumbre, silencios oficiales que sólo podían anticipar lo que estaba ocurriendo: una tragedia. Afuera de Mina 5, la gente comenzaba a reunirse, los familiares desesperados sólo preguntaban qué ocurría. Todo eran suposiciones, pero con un grado de certeza que inauguró las horas más dolorosas. En el interior del socavón, 50 mineros luchaban por sus vidas contra los gases tóxicos acumulados y el humo del incendio. Sólo 36 lograron sobrevivir. La Tragedia del carbón, que se llevó la vida de 14 mineros, cumple veinte años. Una herida abierta signada por la impunidad y la corrupción.

La cuenca carbonífera conformada por las pequeñas localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour, se encuentra al suroeste de Santa Cruz. La zona es el corazón minero de la provincia, donde se enclava el yacimiento más antiguo del país, que en 1958 comenzó a operar bajo el nombre empresario de Yacimiento Carboníferos Fiscales (YCF), hasta que en 1994 el gobierno menemista la privatizó convirtiéndola en Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.A. (YCRT). Fue el principio de una debacle que se cobraría, años después, catorce vidas.

La empresa está emplazada sobre la avenida YCF, rodeada de grandes montañas de carbón. Su terreno es negro, un negro mineral que impregna todo. Al costado del módulo principal se encuentra Mina 5, el acceso principal al socavón: es una especie de túnel con las siglas de la empresa en la parte superior, pero hace veinte años se le sumaron las imágenes de cascos negros con el número de legajo. Son catorce, en homenaje a los compañeros que no lograron salir con vida el 14 de junio de 2004.

A mano izquierda de la entrada al yacimiento se erige una estatua de Santa Bárbara, la patrona de los mineros. Nunca la omiten, se persignan ante ella antes de ingresar.

Ese emblemático lugar que es Mina 5 fue epicentro de la tragedia



Recuerdo. Mineros frente a una placa que evoca a sus compañeros muertos el 14 de junio de 2004.



Conmoción. En 2004, los 14 mineros fallecidos fueron velados en forma conjunta en Río Turbio.

cuentas ante la justicia, como tampoco gran parte de los empresarios que tuvieron a cargo la concesión, entre ellos, Sergio Taselli, quien por mes recibía 22.5 millones de dólares en subsidio del Estado nacional, para el pago de salarios. Según repiten en Río Turbio, "no sólo no pagaba los sueldos, sino que dejó de invertir en materia de seguridad, vació a YCRT y la dejó en condiciones deplorables".

Volvemos en el tiempo a la noche del lunes 14 de junio de 2004: a las 22, como cada noche, cincuenta mineros ingresaron al tercer turpor la que ningún político rindió no de trabajo que concluía a las seis cada rincón de la mina, ahogando

de la mañana. La rutina no tuvo ninguna alteración sino hasta las 22.30 cuando un llamado telefónico dio la orden a un supervisor que se encontraba en elinterior de mina, para que desaloje al personal de su área. La medida no llamó la atención porque siempre había simulacros que les exigían salir.

Los mineros que estaban cumpliendo el tercer turno de la noche se subieron a un camión que los conducía hacia lo que creyeron era, la salida. Pero aquel camino se convirtió en una trampa. En pocos minutos un humo espeso invadió

el motor del vehículo que los transportaba y causando su choque contra una de las paredes de la mina.

Cuando Juan Carlos González abrió la compuerta del camión se encontró con un humo negro, espeso, que en minutos consumía el oxígeno. En silencio para no malgastar el poco aire que tenían, los mineros descendieron del vehículo y sólo empezaron a caminar hacia la boca de la mina, un camino de entre seis y siete kilómetros, en subida y sin la más mínima posibilidad de ver por dónde iban.

Comenzaron a caer sobre ese suelo rocoso, de color negro, árido, y algunos para recuperar un poco de oxígeno hacían pozos en la tierra, escupían en ellos para poder filtrar el aire. Nadie entendía lo que ocurría porque un incendio en una mina de carbón no es habitual.

Recuerda el detalle de aquellos minutos que fueron un infierno. Conserva en su memoria emotiva gritos de compañeros agonizando, "hombres grandes pidiendo por sus madres, gemidos, gritos aterradores", y no puede evitar quebrarse. "No podía hacer nada, no podía volver" y la voz se le pierde entre las lágrimas. Si retrocedía sobre sus pasos, lo esperaba la muerte.

Tiempo después, los informes periciales explicaron lo que ocurrió. La fricción entre la cinta transportadora de carbón y los metales que la propulsaban, generó un intenso humo dentro de la galería 185. De esa forma se había producido el atrapamiento de los mineros que no lograron salir, a la altura de la Unión 9, a unos 1.000 metros del acceso principal del socavón.

A las 22:30 parte del personal que se encontraba en el interior de la mina llamó al jefe de seguridad, Héctor Shabner, para informar que percibían un olor a humo proveniente de la unión 9. Para las 22:43 dos operarios confirmaron la existencia de humo y fuego. A esa hora se informa al jefe la situación y se da aviso a los bomberos de Río Turbio, a Gendarmería, al hospital

#### **Quedaron atrapados** 50 mineros, 36 de ellos sobrevivieron.

de la ciudad y de 28 de Noviembre.

"Sabíamos que había gente del otro lado y que nosotros ya no podíamos hacer nada por la sencilla razón de que íbamos a pasar a ser parte del problema. Si avanzábamos, no íbamos a poder regresar. Se estaba quemando todo. Nosotros tirábamos agua y se nos derrumbaba la caverna, porque estaban en un estado de incandescencia", relata a Clarín Alejandro Clark, el ex jefe de Bomberos.

Cuando llevaban una hora en el hospital, algunos de los 36 mineros que lograron sobrevivir preguntaron la hora: era pasada la medianoche. Entonces entendieron que habían perdido a sus compañeros.

Fue cuando se puso en marcha el operativo de rescate. Al día siguiente del siniestro, fue convocado el equipo para planificar el ingreso de personal especializado que iba a buscar a los fallecidos.

El hallazgo de los cuerpos fue escalonado, porque no se encontraban juntos en un lugar. "Esto se debe a que el incendio se desarrolló en el camino de salida donde ellos estaban trabajando. Entonces tuvieron que buscar una salida alternativa. Y estaba a muchos km de distancia. Entonces fuimos encontrando cuerpos a diferentes distancias, algunos cerca de la salida".

Sociedad CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



Charla. El auditorio en el que se realizaron las actividades de la jornada. FOTOS: EMMANUEL FERNÁNDEZ

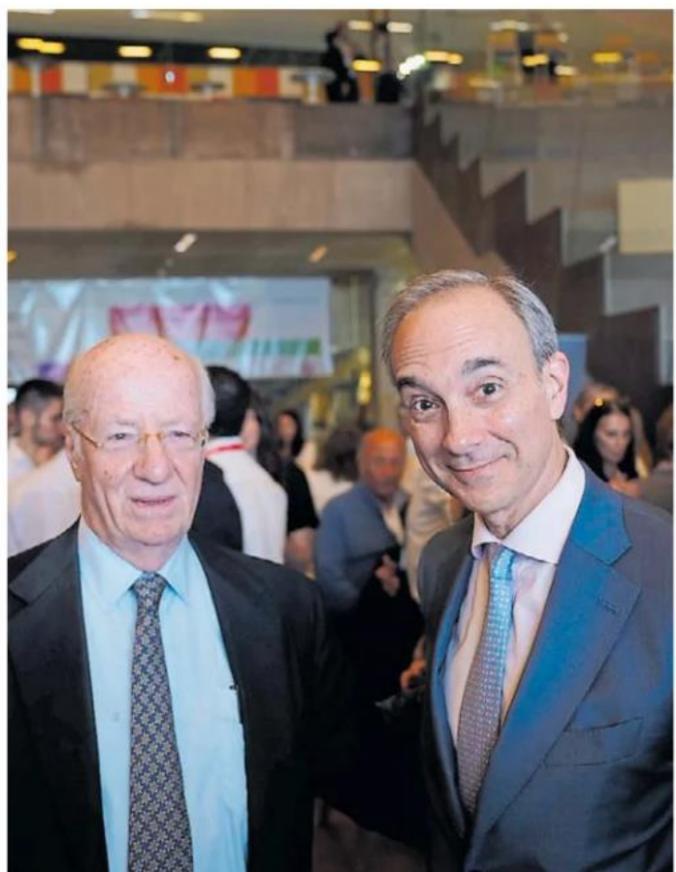

Juntos. Paolo Rocca y el secretario de Educación Carlos Torrendell.

# Para Paolo Rocca, la educación debería depender más del Estado nacional

Lo dijo en un encuentro educativo en Campana. El presidente de Techint afirmó que se debería volver a un esquema centralizado, no tan a cargo de las provincias.

#### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

"El país tiene que dar a todos los estudiantes una formación similar. ¿Qué hacemos si una provincia dice que no es prioritaria la educación, si no la valora? ¿Aceptamos que haya diferencias tan grandes? No me parece la forma más correcta", dijo ayer Paolo Rocca, el presidente del Grupo Techint.

Fue tras una pregunta, cargada de intencionalidad, que le hizo el periodista Carlos Pagni, en el marco de una Jornada sobre Educación, organizada por el Grupo Techint, en su escuela de Campana.

importancia del mérito en la educación y de evaluar para el desarrollo de los talentos. Y en eso, el presidente de Techint dijo que el Estado nacional delegó demasiado a las provincias y debería tener un rol mayor en la educación.

"¿Habría que volver a algo más centralizado?", preguntó Pagni, en referencia a cuando las escuelas eran administradas por la Nacional (hasta la década del 90). Fue entonces que Rocca dio su visión. Dijo que el Estado nacional tiene que formar una currícula (los planes de estudio) con la misión de unir al país y no dividir. Que tendría que haber un examen al finalizar la secundaria, como tiene Italia, tam-Rocca venía hablando sobre la bién certificado por la Nación.

Agregó que todo esto es "un tema nacional" y que, por eso, el país debería pensar una reforma del sistema educativo, una nueva ley, porque la última fue de 2006. "Y me parece que hay un componente de centralización, de alineación, de participación de la Nación que sería auspiciable, aun en un país federal. Si no, nos vamos a quedar atrás frente a otros países", dijo Rocca.

Para el presidente de Techint el Estado Nacional tiene la obligación de reconocer como un derecho a la educación y asegurar un progreso homogéneo. "Debe utilizar la educación para alinear una sociedad muy diversa, para reducir la deside los jóvenes a niveles cada vez más exigentes. Para así dar la posibilidad de desarrollar los talentos. La educación nivela, pero también permite el resurgir de los talentos".

Paolo Rocca criticó, además, la "ideologización" en las escuelas. Dijo que los debates ideológicos deben estar afuera de la educación básica. Habló no solo de la importancia de apostar por el mérito, sino también de medir las capacidades de docentes y evitar el ausentismo.

"No nos ayuda la ideología, sino el mérito, el compromiso y medir la capacidad de los docentes y los directores. Y distinguirlos de otras escuelas que no lograron resultados, por ausentismo de los docentes o por otra cosa", dijo Rocca.

Antes de la entrevista pública a Paolo Rocca habló el secretario de Educación nacional Carlos Torrendell. Fue en una mesa sobre "Políticas públicas para una educación de calidad", que compartió con María Brown Pérez, ex ministra de Educación de Ecuador, y Claudia Costín, ex ministra de Educación de Río de Janeiro.

#### El empresario criticó también la "ideologización" en las escuelas.

Torrendell fue quien más concitó la atención de la audiencia y dejó unos cuantos conceptos. Uno de ellos, que "hay momentos en que el Estado gasta y no invierte en educación y uno de ellos es cuando distribuye 4 veces más recursos dengualdad, para llevar la formación **tro de la misma educación estatal** la última escuela del país".■

#### hacia los que más tienen".

Otra situación en la que el Estado gasta y no invierte en educación, dijo Torrendell, es cuando se producen malos resultados educativos. Cuando la plata llega, pero los alumnos no aprenden, como sucede ahora entre un gran porcentaje de estudiantes, según muestran las pruebas educativas.

"¿Cómo puede ser que la gente esté diez años en la escuela y no sepa leer y escribir? Antes se aprendía. Lo que pasó es que hemos desfondado la escuela, estamos siempre agregando parches nuevos. No es culpa de los profesores. Los docentes argentinos somos mejores que los resultados de aprendizaje que obtenemos. El problema es la política y la institución. Si soy buen docente y estoy en un caos de política educativa y escuela no voy a poder enseñar bien, solamente en casos son marginales", dijo Torrendell.

"Hay que revisar la escuela, dejar el 'como si', hacer lo que hay que hacer, trabajar en equipo y tomar decisiones como se hace en cualquier institución para solucionar problemas", cerró la idea y recibió un muy fuerte aplauso de la platea, formada por especialistas y comunidad educativa.

Sobre la forma en que se toman decisiones educativas, Torrendell deslizó que están analizando usar inteligencia artificial para el procesamiento de la información. "Es vital, para darle a cada nivel educativo, desde inicial hasta la secundaria, toda la información necesaria para que se pueda tomar decisiones articuladas. Y esto hasta en

42 Sociedad Sociedad

Crónica de la misión cumplida por los "Halcones" el 13 de junio de 1982 en el Monte Dos Hermanas, bajo control inglés. Un día después terminó la guerra.

# La última proeza aérea de los pilotos argentinos en Malvinas

#### Mariano Gaik Aldrovandi

mgaik@clarin.com

- ¿Aviones en el aire?. La radio del radar Malvinas rompió el tenso silencio que se percibía en las cabinas de los aviones A-4 B.

-Sí. Estamos los "Chispa" y los "Nenes -contestó el capitán Varela.

-Tienen PAC al este de Puerto Argentino, al sur de Bahía Agradable y en el Estrecho de San Carlos contestó la voz en el radar.

Es el viernes 13 de junio de 1982 y van **73 días desde la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina** y **43 días de combate** con las tropas británicas.

Los "Chispa" y los "Nenes" eran las dos escuadrillas de A-4 B Skyhawk de la V Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina que tenían como misión bombardear un campamento inglés en Monte Dos Hermanas, en la Isla Soledad.

No sabían que esa sería la última misión de los "Halcones" que tanto estragos causaron en la flota inglesa. Tampoco que el jefe de las tropas británicas en Malvinas, Jeremy Moore, salvaría su vida de milagro en ese ataque. El sábado 14 de junio, Moore firmó el cese del fuego con el general Mario Benjamín Menéndez en Puerto Argentino.

PAC era las sigla de Patrulla Aérea de Combate, como denominaban las escuadrillas de aviones Harrier de la Royal Marine británica. Ese día estaban por todos lados, menos donde estaban ingresando los Skyhawk argentinos.

-¿Usted me ve?, preguntó Varela, volando tan bajo que casi peinaba la vegetación.

-No -contestó el radar Malvinas. -Entonces, ellos tampoco.

Cada una de las dos escuadrillas que ese mediodía de hace 42 años estaban por atacar a los ingleses estaban conformadas por cuatro aviones. "Chispa" estaba liderada por el capitán Carlos Varela, los tenientes Mario Roca y Sergio Mayor y el alférez Marcelo Moroni.

La segunda, "Nene", por los tenientes Luis "Tucu" Cervera, Omar Gelardi y el alférez Guillermo Dellepiane. Cervera, con 28 años y siendo teniente quedó al frente de su escuadrilla porque el capitán Antonio Zelaya tuvo un problema con el motor de su A-4 By debió regresar al continente.

"No era fácil. La guerra se ponía cada día más álgida y dura. Las misiones eran muy complejas. Casi planteó "Un país bicontine ¿oportunidad o riesgo?".



Protagonista. El capitán retirado Luis Cervera señala Monte Dos Hermanas, en un viaje reciente a las islas.

toda la Isla Soledad estaba bajo control inglés. Ya habíamos perdido Darwin, Pradera del Ganso y San Carlos'', cuenta Cervera a Clarín.

De los 16 pilotos de su escuadrón, solo quedaban nueve. Cuatro murieron el 12 de mayo en un combate a mar abierto contra la flota británica y otros tres en Bahía Agradable, el 8 de junio. "La misión del 13, la última gran batalla, ya era una misión de altísimo riesgo", relata "Tucu", que dice que en ese momento no podían pensar en la

muerte de sus compañeros y amigos. "No podías llorar porque al otro día había que salir de nuevo", expresa. El objetivo de la misión de las escuadrillas "Chispa" y "Nene" era atacar un "acantonamiento" de tropas próximo a Monte Dos Hermanas y "nos dieron las coordenadas que pusimos en el navegador". La posición la habían informado las tropas argentinas en la isla.

"La hora de atacar que nos dieron era las 12. Hicimos toda la navegación programada para llegar a esa hora. Había que cumplir con el horario porque, normalmente, atrás de tu ataque venía otra escuadrilla y había que darle el lugar para entrar y que no se encontrara con todo el quilombo ahí", cuenta Cervera. Cuando dice "quilombo" se refiere a las esquirlas de las bombas volando por los aires, el humo, la artillería enemiga y el escape de los propios pilotos.

"Pero después de esa misión no hubo más misiones. La última fue la mía", dice. Después de repostar combustible en vuelo, los siete aviones entraron desde el Norte en vuelo rasante, como durante toda la guerra, para no ser detectados. Adelante, la escuadrilla "Chispa" de Varela; atrás, la "Nene", de Cervera.

A diferencia de los vuelos sobre el mar, los pilotos argentinos hacian algo más parecido a su entrenamiento: sobrevolar tierra firme para atacar un punto fijo, aunque el terreno de Malvinas no era nada fácil: se entraba por una costa tipo acantilado y había innumerables accidentes geográficos.

"Cuando entramos veo un helicóptero estacionado rotando sus palas y digo: 'este va a avisar. Nos vio", cuenta "Tucu". Después viene la comunicación con el radar Malvinas. "De acá no podemos salir", pensó Cervera cuando se enteró de que estaban rodeados de Harriers. "Le digo a Varela: 'volvamos por el norte. Acabamos de entrar por ahí y no pasó nada'. Fue lo único que le dije", recuerda el piloto.

Los "Nenes" ya habían perdido de vista a los "Chispa" por la distancia que debían dejarse entre las dos escuadrillas. Llegando a Dos Hermanas, Cervera vio las explosiones de la primera escuadrilla. Ya había caído la nube de esquirlas, solo

#### El jefe británico salvó por poco su vida en ese bombardeo.

quedaba aire un poco brumoso.

"Después de eso veo más tropa y equipamiento desplegado en el terreno y ordeno tirar a la escuadrilla mía. Tiro y se me cruza un helicóptero Sea King delante mío de derecha a izquierda y le empiezo a tirar con los cañones. Maravillosamente, ese día empiezan a funcionar porque siempre se trababan", cuenta. Con las municiones logró dañar las aspas del Sea King, que quedó fuera de combate.

Las bombas de los siete aviones arrasaron con las instalaciones de las tropas británicas. Pero el **destino** quiso que ese día la puntualidad inglesa fallara y los oficiales se retrasaran con las órdenes a sus tropas. Por eso pospusieron una reunión en el Cuartel General-que terminó destrozado por las bombas-y salvaron sus vidas. El relato de Julian Thompson, ex jefe de la Brigada de Comandos 3 británica en la guerra, en su libro *No picnic* ayuda a tomar dimensión del ataque.

"Al comienzo de esa tarde, cuando tendría que haber estado reunido el Grupo de Órdenes de la Brigada de no haber mediado el aplazamiento, cuatro Skyhawks aparecieron rugientes sobre la cresta alzada al este", relata en el libro y detalla que se refugió atrás de la primera piedra que vio. "Fue un escape con suerte: la bomba más alejada cayó a 50 metros del Cuartel General", asegura y agrega que el ataque dañó tres helicópteros.

#### La soberanía de las islas, en una charla debate

El 12 de junio, Día de los Derechos de Argentina sobre las Malvinas, islas y Sector Antártico, la Academia de la Antártida organizó una charla debate en el Museo Roca de la ciudad de Buenos Aires, en torno a los ejes temáticos soberanía, reclamos y amenaza al territorio. El titular de la institución, contralmirante Marcelo Terapow, brindó las palabras de apertura y luego el especialista Marcelo Seghini planteó "Un país bicontinental ¿oportunidad o riesgo?".



Sociedad 43

# Lanzaron el primer autotest del país para diagnosticar VIH

Es una prueba que se puede hacer en casa sólo con un pinchazo en el dedo. A los 20 minutos da el resultado.

#### Adriana Santagati

asantagati@clarin.com

Cada año, hay 5.000 nuevos casos de VIH en Argentina. Ahora, está disponible una herramienta para ampliar las posibilidades de que más personas lleguen a ese diagnóstico: el primer autotest de VIH.

Este test no es nuevo, sí lo es su comercialización en el país: desde ahora estará disponible para que pueda adquirirlo el público en general, como ocurre en muchos otros lugares del mundo.

"Hoy, en VIH, hablamos de estrategias de prevención combinada, es decir, de múltiples alternativas para evitar la transmisión. **Esta era la que faltaba**", afirma Miguel Pedrola director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF, una organización global especializada en VIH y sida.

El especialista aclara que no va a suplir a otros recursos, como los testeos ni por supuesto el uso de preservativo, pero sí que es una alternativa importante para "aquellas personas que no quieren realizarse el test por las vías que actualmente existen".

Y es que, remarca Pedrola, con el VIH "avanzamos muchísimo desde lo médico, pero **no cambiamos** el estigma y la discriminación. A lo mejor lo edulcoramos un poco y no somos tan brutos como hace 30 años, pero seguimos teniendo mucho estigma".

Este nuevo test permite, justamente, tener un primer diagnóstico en la intimidad. Pero, como en cualquier autotest –ya sea de embarazo o de Covid– en el caso de dar positivo la primera indicación es consultar con el médico.

El tipo de tecnología del autotest es la misma que se utiliza en los testeos que se hacen en el sistema de salud, pero facilitan que cualquier persona tenga acceso a ellos. **Son dos los tests que están disponibles ahora.** 

Uno es el **Panbio HIV Self Test**, que utiliza un método de análisis de sangre rápido mediante una punción en el dedo para detectar anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2, los dos tipos del virus que pueden provocar el sida. Los resultados se obtienen entre 15 y 20 minutos. Y reconoce a los pacientes como positivos de 1 a 14 días antes que las pruebas de segunda generación. **Este test tiene un costo de \$17.000**. El otro test, el **CheckNOW HIV Self Test**, es igual pero será distribuido sólo a través de ONG's.

Ambas pruebas, del laboratorio Abbott, fueron diseñadas para ser realizadas de forma manual por usuarios no profesionales, con una sensibilidad del 95,1% que llega al 100% en los usuarios entrenados. En el caso de Panbio, el kit contiene las instrucciones de uso, un casete del dispositivo, solución tampón, lanceta de seguridad y otros artículos necesarios para usar y desechar la prueba de manera segura.

¿Cómo se hace el test? Se recolecta una muestra de sangre por punción en el dedo y se transfiere con un gotero de muestra al pozo del casete donde se mezcla con una gota de solución tampón.

El test **se compra online** en la plataforma www.mitest.com.ar para que llegue a domicilio en un packaging "diseñado de manera que no revele información sobre el producto en su exterior" o también se puede retirar personalmente. En la página web sugieren repetirlo a las seis semanas si hubo "algún comportamiento de riesgo o si persiste la sospecha de infección por VIH" y ofrecen la opción, independientemente del resultado, de sumar una consulta con un infectólogo o un psicólogo por \$15.000.

Respecto del test que distribuirán ONG's, Pedrola explica que puede ser útil en **situaciones puntuales**: "Si tengo un paciente al que le hago un diagnóstico de VIH y me dice que tiene dos parejas y que no van a ir a testearse, le puedo dar el autotest para que se los lleve. O puede servir también para personas que vivan muy lejos de los lugares de testeo".

El especialista explica que en Estados Unidos estos autotest están disponibles desde hace una década (hastas en los supermercados), y que también hace varios años se venden en países de la región como Brasil o Chile, donde incluso se dispensan en maquinas expendedoras.

"Siempre se plantea cómo asegurar que quien se hace un autotest termine en el sistema de salud. Pero la discusión real es que si de 10 personas que no se van a hacer el test les doy la oportunidad de hacerlo, y suponiendo en el peor de los casos que el 50% no van a ir al sistema de salud, el otro 50% que nunca hubiera ido va a ir", remarca sobre el valor que tienen estas pruebas en las estrategias contra el VIH.

En Argentina, según datos del Ministerio de Salud, el 87% de las personas que viven con VIH lo saben. Este test puede informárselo al 13% restante. ■



Versiones. Una se vende al público y otra estará disponible solo para campañas que hagan ONG. AFP



Como en el verano. La gente buscó alivio en Palermo, ayer a la tarde.

### El calor casi bate un récord en Buenos Aires, pero ya llegan temperaturas bajas

La máxima alcanzó los 27,7° y rozó la marca histórica de 28° registrados el 7 de junio de 2005 por el SMN.

En medio de una semana políticamente caliente, el clima en la Ciudad de Buenos Aires parece acompañar la escena, con una racha de días de **calor** que tuvo ayer su punto máximo. La temperatura subió ayer a un valor cercano a un récord para la época del año.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había previsto para la Capital una máxima de 27 grados, un registro poco habitual para estos últimos días del otoño. Al mediodía, la temperatura se ubicó en 24,3 grados, el mismo nivel que la térmica. Luego dio un salto y a las 15 se ubicó en 27,7 grados.

La temperatura estuvo cerca del récord registrado por el SMN desde que empezaron las mediciones, en 1961. Ese pico fue de 28° y se dio el 7 de junio de 2005.

Curiosamente, en la grilla estadística del organismo oficial, **junio es el único mes que no tiene un pico de temperatura superior a los 30 grados** en las últimas seis décadas. Incluso en pleno invierno, julio tiene un registro de 30,2°(en 1979) y el récord se dio lógicamente en verano: 41,5° en enero de 2022.

No es el primer día de calor en **por la maf** las últimas jornadas de este otoño **la tarde.** ■

poco habitual que están sobrellevando los porteños. De hecho el domingo hubo un registro de 28,1 grados, pero **no fue de temperatura, sino de sensación térmica**.

La meteoróloga Cindy Fernández, difusora del SMN, posteó ayer en sus redes sociales que "pocas veces hay una marcha de temperatura como esta. Desde las 20 horas de ayer comenzó a llegar el aire cálido y los valores de temperatura fueron en (casi) ascenso durante toda la noche".

#### Para hoy se esperan lluvias y chaparrones aislados.

Lo que está claro es que a partir de hoy se volverá a cierta normalidad. El pronóstico anticipa que la máxima no superará los 21 grados, tampoco mañana. Y luego la temperatura bajará. Los gorros, bufandas y guantes volverán, ya que se esperan mínimas que rondarán los 10 grados.

¿Y los paraguas? Habrá que tenerlos a mano, porque para hoy se esperan **tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde**. 44 Sociedad CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# Crimen en Pilar: la empleada doméstica, más complicada

Rastros analizados coinciden con el ADN de Soledad Paniagua (34), detenida por el homicidio de Roberto Wolfenson (71) en el barrio cerrado La Delfina.

Natalia locco

niocco@clarin.com

A cuatro meses del crimen en un country de Pilar, los resultados de los estudios de ADN develaron información que **pondría fin al misterio**: en el cuerpo del ingeniero electrónico Roberto Wolfenson (71) había rastros que coinciden con la única detenida por el asesinato, Soledad Rosalía Paniagua (34).

La empleada doméstica había trabajado durante un mes en la casa de los Wolfenson, en el barrio privado La Delfina. Fue detenida un mes después del homicidio, luego de que las cámaras de seguridad la mostraran con elementos robados de la casa de la familia.

Los resultados de laboratorio confirmaron la **principal hipóte-**sis del fiscal Germán Camafreita: había rastros genéticos de Paniagua en los dedos meñique y mayor de la mano derecha de Wolfenson, un pelo recogido del muslo de la víctima y dos cabellos con ADN mitocondrial compatible.

La mujer había sido recomendada por un portero del barrio y tenía que cumplir tareas hasta el 29 de febrero. Fue la última que vio con vida a Wolfenson y terminó presa por el crimen, luego de que encontraran en su casa algunos objetos robados. Pero una serie de indicios llevaron a su detención y a la conclusión de que Wolfenson fue asesinado el jueves 22 de febrero en-



Bajo investigación. La casa del ingeniero Roberto Wolfenson, cuyo cuerpo fue hallado el 23 de febrero.

tre las 10 y las 13, un día antes de lo indicado en el informe de autopsia.

Paniagua dice que es "inocente" y que está "injustamente" acusada por un "crimen que no cometió". Pidió la prisión domiciliaria por tener un hijo pequeño y espera la decisión de la Cámara de Apelaciones. Después de ser arrestada apuntó contra "Félix", un supuesto vecino y "amante" de la víctima, para despegarse del hecho.

Lejos de beneficiarla, su declaración terminó por ubicarla en la escena del crimen y confesó el robo del celular de la víctima y otros objetos de valor que se llevó de la casa.

La mujer permanece alojada en el destacamento policial Parque Industrial Pilar. Tiene tres hijos, entre ellos un bebé que cumplió un año. Ella lo festejó el sábado posterior al crimen de Wolfenson. Estaba saliendo de esa celebración, cuando la Policía la llamó para saber qué había pasado el jueves, cuando se retiró de la casa de Pilar.

A los investigadores les llevó un mes hallar las evidencias que incriminarían a la empleada doméstica porque fue lo que demoraron las cámaras de seguridad de la estación de trenes de Derqui.

En las imágenes se la ve manipular dos teléfonos a la vez. Uno tenía una funda similar a la descripta por la familia y se correspondía con el teléfono de la víctima. Luego de su declaración encontraron los lugares donde había revendido lo que se había llevado de la casa, algo que -aseguró- le había dado una persona que estaba con la víctima, para comprar su silencio.

El cuerpo de Wolfenson fue hallado el viernes 23 de febrero y el sábado se supo que había sido asesinado, después de que el médico de la ambulancia de la empresa Vital y el médico forense de la Policía bonaerense indicaran que sufrió un paro cardíaco. El domingo ubicaron a la empleada -la última en registrar ingreso-, quien declaró el lunes. No tenía marcas visibles que pudieran comprometerla.

Farini Duggan es el abogado de los hijos de la víctima, Laura y Esteban Wolfenson, primeros establecidos como particulares damnificados para tener acceso a la causa y pedir medidas de prueba. Según la autopsia, Wolfenson murió el 23 de febrero entre las 13 y las 19. Su cuerpo fue hallado a las 16.30. Sin embargo, todos los indicios indicarían que lo mataron el día anterior.

Tenía la misma ropa con la que

#### La única acusada había trabajado un mes en la casa de Wolfenson.

lo vieron el jueves 22, aunque no solía vastir las mismas prendas dos días seguidos. Su cama estaba ordenada, como si no hubiera dormido allí. Dejó de responder mensajes, no se comunicó con nadie desde el jueves, faltó a su clase de gimnasia, a las 19, y no avisó, algo poco frecuente porque lo describen como un hombre muy organizado. ■

### El martes sale la sentencia del juicio a Alperovich por abuso

José Alperovich (69) fue tres veces gobernador de Tucumán. Era senador cuando la denuncia en su contra por abuso sexual irrumpió en su carrera política. Por estas horas espera su destino en una causa judicial que podría dejarlo en la cárcel. El juez Juan Ramón Ramos Padilla dará a conocer su veredicto el martes 18 de junio a las 13. Alperovich está acusado de nueve hechos de abuso sexual (tres tentativas y seis agravados): la Fiscalía pidió 16 años de carcel y la querella, 22 años.

La parte acusadora pidió que Alperovich, en caso de ser condenado, se vaya preso del tribunal de Paraguay al 1500, sin esperar que la condena quede firme.

El juicio oral empezó el 5 de febrero y la denunciante reletó lo que vivió durante los 18 meses que trabajó con Alperovich. La joven, que tenía 27 años, cumplía funciones para el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Tucumán, cuando pidió incorporarse al equipo de campaña que quería volver a llevar al ex caudillo a la Gobernación. La relación política con Juan Manzur era cada vez más tirante y estaba claro que buscaría disputarle el cargo para recuperar el poder.

La joven quería dar sus primeros

pasos en la política y se acercó a un hombre de confianza para su familia. Su padre, un cirujano reconocido en Tucumán, es primo hermano de Alperovich. Durante el juicio, dijo que se "criaron juntos" y compartieron la infancia. A pesar de que la familia de la denunciante no acompañaba la decisión reconocieron alcanzar "tranquilidad" porque "José la iba a cuidar".

Alperovich **negó el parentesco** con la joven. "Nunca me dijo tío y nunca le dije sobrina", repitió en su declaración, que duró más de ocho horas. Pero no pudo explicar por qué, si acababa de conocerla y no

tenía un vínculo familiar, rápidamente se convirtió en "integrante de la mesa chica", manejaba su agenda, su teléfono y "el presupuesto de la campaña".

La joven adquirió un alto grado de responsabilidad. Todos los testigos reconocieron su gran capacidad para desempeñar la tarea, su entusiasmo y sus habilidades. Aún así, su crecimiento sorprendería para alguien nuevo en su equipo y lo adjudicaron al vículo familiar.

La esposa del ex mandatario provincial, la fonoaudióloga Beatriz Rojkés de Alperovich, fue diputada y senadora nacional por Tucumán entre 2005 y 2015. Su hija Sara tuvo cargos ejecutivos y legislativos en la provincia. Sus hijos están a cargo de concesionarias y campos de la familia: Alperovich declaró cincuenta inmuebles en 2021.

La defensa de Alperovoch, enca-

bezada por Augusto Garrido, del estudio jurídico de Cuneo Libarona (del actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona), intentó con astucia –y como ocurre en la mayoría de los casos que involucran a hombres con poder– "denostar a la víctima".

Durante su alegato, que duró casi nueve horas, sólo dio indicios del presunto "complot" para "destruir" a su defendido, algo que repitió durante todo el juicio. Incluso deslizó algo que Alperovich negó de manera contundente: habló de un posible consentimiento en el vínculo entre ellos. El 3 de junio, en el noveno aniversario del Ni Una Menos, el ex senador y gobernador negó haber tenido relaciones sexuales con la denunciante, aunque durante algunos pasajes de su declaración fue ambiguo al respecto.

Natalia Iocco

Sociedad 45 CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# El supuesto femicida de Chubut y su víctima habían sido pareja

Myrna Maidana, divorciada y con tres hijos, se había vinculado con el hombre a través de una app de citas.



Drama. Pablo Moyano (53) fue detenido al llegar a su casa de Trelew. Myrna Maidana (55) vivía en Rawson.

#### Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

"Me dice cosas lindas, es humilde" contó hace unos meses la mujer a una amiga. "Eso no tiene nada que ver. Ojo Myrna, él sabe que sos sola", la alertó. Era una relación inci-

piente, que empezó por una app de citas, siguió por Instagram y el primer encuentro fue en una confitería de Rawson. Terminó en femicidio. Con apenas dos meses de vínculo, Pablo Fernando Moyano (53) le había pedido irse a vivir con ella, Mirna Stella Maidana (55). Su nombre era con "i", pero corregía a todos. "¡soy Myrna!", recalcaba.

Tenía dos trabajos como administrativa en la capital de Chubut: a la mañana iba a la Escuela N° 795 de Artes Visuales. Al mediodía volvía a su casa y, a las 14.30, su presencia nunca pasaba desapercibida en la Escuela Politécnica N° 702.

"Patagonia mi lugar. Sagitariana.

Mamá de Eze, Guada y Vicky", se describía en su bio de Instagram. El varón se radicó hace poco en Italia. Las mujeres viven en Buenos Aires. Una es licenciada en Ciencias de la Educación y la otra estudia Medicina. Los tres hijos eran fruto de su único matrimonio.

En Rawson tenía cerca a su hermana. "Llegó la reina fashion", bromeaban cuando llegaba a trabajar, ya que le encantaban la moda, los zapatos, vestirse bien. Preparaba el mate y la oficina se llenaba de gente. "Tengo miedo, no lo quiero ver más", confesó Myrna hace unos días a una amiga, tras cortar la relación. Moyano, un ex remisero con dos hijas, le dijo que iba a empezar a trabajar en la pesca y que quería instalarse en su casa de Vaughan al 200, en el barrio Área 16.

La mañana del miércoles, la mujer salió de su casa en su Ford Fiesta Ambiente, a las 8. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad se detectó que el hombre llegó media hora después y entró con una llave. No se sabe si la sacó de un lugar que ya sabía o si la había robado. A las 11.40, Myrna estacionó en la calle y bajó. Adentro la esperaba el asesino, que la mató a golpes en el rostro y veinte minutos después metió el vehículo en el patio y cargó todo lo que le robó.

A las 12 salió de la propiedad y a las 12.20 quedó registrado en la rotonda de la ruta 7. A las 14.20 llegó a Gaiman, donde dejó el auto estacionado de contramano sobre la calle Morgan, fue caminando hasta la plaza central y subió a un colectivo interurbano. Llegó a Trelew, donde lo detuvieron el jueves mientras llegaba caminando a su casa, en Costa Rica al 300, barrio Corradi. Allí había dejado todo lo que robó a la víctima: dos televisores, ropa, un canasto con distintos objetos, un bolso matero, un termo, una minipimer, un ventilador, cortinas, sábanas, fideos y arroz.

Una pericia con un perro de la raza belga bloodhound, más conocida como San Huberto, a partir de muestras en el volante y el asiento del conductor del Ford Fiesta, permitió establecer que el hombre bajó del auto donde lo dejó abandonado y caminó unos metros.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, destacó el rápido trabajo de la Policía, que, a nivel provincial, está a cargo del comisario Andrés García. "Fue un animal cómo lesionó a la víctima", afirmó el funcionario. Por su parte, García comentó que "se conocían desde hace dos meses, a través de una aplicación" y añadió que "no

#### La relación duró dos meses y la mujer había decidido separarse.

había denuncias previas de situaciones de violencia".

Los compañeros de trabajo del politécnico alertaron que la mujer, quien padecía hipertensión, no se había presentado a desempeñar sus tareas. "¿Estás bien?", le escribió Claudia. Junto al mensaje de WhatsApp solo quedó un tilde. Entonces la llamó por teléfono, pero saltó directamente el buzón de voz.

Como Myrna siempre era de avisar si llegaba tarde fueron a su casa. Se contactaron con su hermana. Adentro estaba todo revuelto y el cuerpo de la víctima. "Ella no era docente sino administrativa", contó Claudia, quien participó de una marcha para reclamar justicia frente al lugar donde la jueza Karina Breckle realizó la audiencia de control de detención del imputado, oriundo de San Antonio Oeste, Río Negro. Lo incriminan los videos y el análisis de antenas telefónicas. Su celular operó en la zona de la casa de Maidana entre las 8.30 y las 12, a las 14.10 en Gaiman y luego en Trelew, donde Moyano vivía desde octubre. Breckle le dictó prisión preventiva por seis meses.

### Cayó con el auto al Riachuelo, dejó a su pareja y se escapó

Un confuso hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio de Barracas: un auto cayó al Riachuelo con una pareja adentro y, al momento del rescate, la mujer que viajaba del lado del acompañante dijo que su novio logró salir nadando y escapó corriendo antes de que lleguaran las autoridades.

De acuerdo al testimonio de la mujer, de unos 21 años, la pareja iba discutiendo en el interior del auto, cuando-supuestamente-el conductor perdió el control y el vehículo, que transitaba la calle costera del lado de la ciudad de Buenos Aires, cayó al Riachuelo, a la altura de la calle Zavaleta.

A los pocos minutos llegó al lugar personal de Bomberos de la Ciudad, del Grupo Especial de Rescate (GER) y de la División Barrio Zavaleta de la Policía de la Ciudad. La mujer, que había logrado salir por sus propios medios, contó lo sucedido con su pareja, lo que despertó sospechas entre los investigadores. Dijo que él, tras caer al agua con el auto, salió nadando y escapó. Contó también que tuvieron una discusión y el conductor perdió el control del auto Toyota Corolla gris y cayó al agua.

ME al hospital Penna por un traumatismo de maxilar inferior y herida cortante, sin riesgo de vida. Tras ser dada de alta fue trasladada a la sede policial. Buzos de la Prefectura Naval Argentina trabajaron y hallaron el auto, que será reflotado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Con el correr de las horas, la Policía de la Ciudad localizó al joven buscado en el hospital ubicado en Parque Patricios. El Juzgado Criminal y Correccional 41, a cargo de Laura Graciela Bruniard, Secretaría 112 de Matías Horacio Álvarez, La joven fue derivada por el SA- avaló la detención. Fue imputado rracas. Además, durante la maña- detenido y su pareja. ■



Sin red. El Toyota fue a parar al agua a la altura de Zavaleta, en Barracas.

#### por "tentativa de homicidio".

Tras permanecer en el centro de salud con consigna policial, el detenido fue trasladado a la sede de la División Barrio Zavaleta, en Bana de ayer, la Prefectura Naval intentaba determinar si había otras personas en el interior del vehículo. Hasta el momento se cree que los dos únicos ocupantes eran el

### Deportes

#### Liga Profesional de fútbol



Sorpresa en el Bajo Flores. Alan Barrionuevo festeja su gol, el del 1-0. Se suman Herrera y Céliz. Detrás, Enzo Díaz muestra la desazón de un River aturdido y sin respuesta. JUANO TESONE

# River perdió con Riestra y se pegó otro tiro en un pie: un papelón para cerrar el semestre de la peor manera

Fue 2-0 para el equipo de Fabbiani, que logró el triunfo más importante de su historia. Los dirigidos por Martín Demichelis volvieron a dejar una paupérrima imagen en la cancha.

#### **Análisis**

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

River cerró el semestre de la peor manera. Con otro papelón. En el Bajo Flores dejó otra imagen negativa y cayó por 2a 0 ante el humilde y polémico Riestra, que obtuvo la victoria más importante de su historia. Y en su corta estadía en Primera, ya se dio el gusto de ganarles a tres grandes, dado que el equipo de Cristian Fabbiani ya se había hecho fuerte en su casa y había superado a Independiente y San Lorenzo.

La música electrónica a todo lo que da. La escenografía de boliche. Las bebidas energizantes que circulan. El ambiente amenizado como en la previa de un lugar nocturno. personas y con un campo de juego

Pero es una tarde de sol en el Guillermo Laza. En un día de verano a pocos días del comienzo del invierno. Y acá, a escasos metros del Nuevo Gasómetro no hay baile para River, que otra vez fue rebotado.

Es que cuando el equipo de Núñez tenía todo encaminado para irse a descansar tranquilo y disfrutar la Copa América y empezar a preparar el equipo para la segunda parte del año, el equipo de Demichelis volvió a tirarse un tiro en el pie.

No sólo perdió con Riestra, sino que volvió a dejar una paupérrima imagen en la cancha, con un flojísimo desempeño.

Como le viene sucediendo cuando sale del Monumental, al equipo de Demichelis le cuesta entrar en sintonía. Mucho más en un terreno ajeno a su habitualidad, en un estadio reducido, donde sólo entran 3 mil

seco, duro y picado. Y más aún cuando el rival le mete pierna y le propone un partido cerrado con mucho rigor físico.

Así recibió el equipo del Ogro Fabbiani a su ilustre rival, con el que ya había jugado en febrero, por la Copa de la Liga. En aquella oportunidad, River se lo había sacado de encima en un tiempo, con una goleada por 3 a 0. Pero esta vez, al descanso se fueron sin goles.

Aquel 11 de febrero estaba Miguel Borja, que ya avisaba que sería clave con sus goles en el semestre. Pero ahora el colombiano estaba con su selección, al igual que Franco Armani y Paulo Díaz, otros dos pilares de la banda roja, cuyas ausencias se notaron demasiado.

Pero, además, de piezas fundamentales, a River lo que le faltó, principalmente, fue juego. Le costó junra generar situaciones de riesgo.

Entonces, la pelota pasó mucho por Nicolás Fonseca, alternó buenas y malas en las entregas. Barco y Nacho Fernández tenían que retroceder mucho para recibirla, dada la maraña de piernas que ponía Riestra detrás de la mitad de cancha.

Así y todo, Nacho y Barco poco a poco se encendieron. Pero fue apenas una ráfaga. No así Echeverri, errático y perdido entre el físico de sus rivales.

De los pies de Barco salieron las jugadas más peligrosas. Y las dos tuvo al mismo protagonista en la definición, Pablo Solari. Una dio en el travesaño y la otra se la sacó Arce. El arquero de Riestra también se lució ante un fuerte remate de Nacho.

Demichelis armó un mediocampo ofensivo pero muy liviano. Y al faltar juego, también escaseó el comtar pases y mucho más filtrarlos pa- bate. Y empezaron las quejas al ár- un tramo del partido el marcador

bitro Mastrángelo. Sobre todo al final del primer tiempo y en el inicio de la segunda parte, a la que River salió dormido. Y a la hora de la siesta, Riestra casi lo duerme en una pelota parada, que terminó con un remate de Benegas en el travesaño. En la jugada siguiente, Barrionuevo cabeceó un centro de Rodríguez al gol.

Desde ese momento, River fue pura impotencia en el campo de juego. Deambuló la cancha. No tuvo alma. Nacho y Barco cayeron y salieron. Fonseca se desordenó y perdió el medio. Y Demichelistiró a los pibes al campo. Primero a Mastantuono y a Ruberto. Más tarde a Subiabre. Los expuso en un momento difícil.

Riestra se metió más atrás y revoleó toda pelota que pasó cerca. Y hasta se animó a ir por más. Sobre todo por el sector de González Pirez, quien se salvó de la roja. Y en



Caras largas. Así se fue River de la cancha tras la derrota. JUANO TESONE



El tiro del final. Benegas supera a Centurión: 2-0, de penal. JUANO TESONE

| Riestra               |       | River                 |    |
|-----------------------|-------|-----------------------|----|
| 2                     |       | 0                     |    |
| 1 Ignacio Arce        | 7     | 33 Ezequiel Centurión | 14 |
| 5 Pedro Ramirez       | 6     | 31 Santiago Simón     | 4  |
| 40 Alan Barrionuevo   | 7     | 2 Sebastián Boselli   | 2  |
| 3 Nicolás Caro Torro  | es 6  | 14 L.González Pirez   | 2  |
| 15 Nicolás Sansotre   | 6     | 13 Enzo Díaz          | 3  |
| 27 Jonathan Goitia    | 6     | 26 Ignacio Fernández  | 4  |
| 8 Milton Céliz        | 6     | 4 Nicolás Fonseca     | 3  |
| 16 Guillermo Pereira  | 5     | 21 Esequiel Barco     | 4  |
| 14 Pablo Monje        | 6     | 19 Claudio Echeverri  | 3  |
| 11 Walter Acuña       | 5     | 36 Pablo Solari       | 3  |
| 9 Jonathan Herrera    | 5     | 11 Facundo Colidio    | 3  |
| DT: Cristian Fabbiani | 1 - 3 | DT: Martin Demichelis |    |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: REGULAR ÁRBITRO: Hernán Mastrángelo

#### En detalle

Cancha: Riestra. Goles: ST, 11m Barrionuevo (de cabeza), 45m Benegas (de penal). Cambios: ST Maximiliano Rodríguez (7) x Acuña y Nicolás Benegas (8) x Pereira, 15m Agustín Ruberto (4) x Colidio y Franco Mastantuono (5) x Fernández, 16m Jonathan Goya (6) x Herrera, 26m Agustín Palavecino x Barco y Milton Casco x Díaz, 32m Nicolás Dematei x CaroTorres, 37m Ian Subiabre x González Pirez, 39m Brian Sánchez x Céliz. Amonestados: González Pirez, Ramírez y Boselli.

central quedó con la cinta de capitán. Señal del desconcierto.

River navegaba en la intrascendencia y faltaba un golpe más. Boselli hizo un penal y Benegas lo cambió por gol. Riestra festejó la victoria más importante de su historia. Y el equipo de Demichelis se fue del Bajo Flores confundido, aturdido y apesadumbrado. Otra vez, como pasó recientemente con Temperley en la Copa Argentina, volvió a hacer un papelón...■

#### **EL DT, CUESTIONADO**

#### Demichelis, autocrítico: "Hay que hacer un mea culpa y un gran análisis"

Abatido tras la derrota de su equipo a manos de Deportivo Riestra, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el técnico tiró: "Ojalá que reaccionemos". Soltó esa frase al trazar comparaciones con la campaña realizada la temporada anterior en la que el Millonario terminó siendo el campeón. Y agregó: "Ahora somos un equipo de local y otro diferente de visitante. Hay que hacer un mea culpa y un gran análisis", sostuvo el entrenador de River. "Riestra, la eliminación con Temperley y los cuartos ante Boca fueron las tres derrotas más dolorosas del ciclo. Los primeros doloridos somos nosotros", siguió Micho en la sala de conferencias del Guillermo Laza tras reconocer que mantuvo una charla tras el encuentro con el presidente del club de Núñez, Jorge Brito, y el vicepresidente, Matías Patanian. "Siempre pasan a saludar y hablar", comentó al respecto. Luego, despejó dudas acerca de su futuro. "Nos volveremos a enfrentar a Talleres por la Libertadores de la misma manera. Es muy esperanzador todo lo que se viene". A la noche, en el playón externo del Monumental, aparecieron panfletos con la leyenda: "¡Renunciá Demichelis!".

# Sarmiento tuvo su momento y se llevó todo

Con un planteo defensivo y apostando al pelotazo supo neutralizar a Estudiantes y volver al triunfo como local.

| - |   |       |    |  |
|---|---|-------|----|--|
| Λ | - | •     | 10 |  |
|   |   | а III | ıs |  |

JUNIN, ESPECIAL

Sarmiento fue algo así como todos atrás y Gho de nueve. Israel Damonte intentó jugar a evitar que Estudiantes lograra el desequilibrio y plantó una última línea con cinco defensores, a los que no se le despegaron mucho los cuatro mediocampistas. A juzgar por el resultado, no se equivocó y ganó el partido por 2a0.

Eduardo Domínguez, en cambio, intentó todo el tiempo encontrar la fisura a ese esquema y, siempre con la pelota dominada, intentó por los costados, buscó con centros o apeló a la individualidad, pero nada. Mientras, el equipo de Junín no perdía la calma y buscaba con pelotazos al solitario Gho.

A los nueve minutos el local tuvo un lapso dominante y con más peligro que lo que había logrado hasta el momento el Pin-

| Sarmiento          | Ī | Estudiantes        |     |
|--------------------|---|--------------------|-----|
| 2                  |   | 0                  |     |
| 42 Lucas Acosta    | 7 | 12 Matias Mansilla | 4   |
| 27 Juan Hernández  | 5 | 14 Eros Mancuso    | 4   |
| 32 Franco Paredes  | 5 | 6 Federico Fernánd | ez4 |
| 2 Juan Insaurralde | 6 | 26 Luciano Lollo   | 6   |
| 26 Yair Arismendi  | 6 | 3 Nicolas Fernande | 24  |
| 52 Emiliano Méndez | 5 | 22 Enzo Pérez      | 5   |
| 38 Matías Rosales  | 5 | 32 Tiago Palacios  | 5   |
| 22 Valentín Burgoa | 5 | 10 Pablo Piatti    | 4   |
| 5 Manuel Garcia    | 7 | 7 José Sosa        | 4   |
| 20 Gabriel Gudiño  | 8 | 18 Edwin Cetré     | 5   |
| 28 Joaquin Gho     | 6 | 27 Javier Correa   | 4   |
| DT: Israel Damonte |   | DT: Eduardo Domíng | uez |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO Árbitro: Jorge Baliño

#### En detalle

Cancha: Sarmiento, Junín. Goles: ST, 13m Gabriel Gudiño, 19m Manuel García. Cambios: ST: Fernando Zuqui (5) por Enzo Pérez, 26m Nehuén Benedetti por Piatti, Alexis Manyoma por Palacios y Mauro Mendez por José Sosa, 27m Iván Morales por Gho, 30m Juan Andrada por Gudiño, 38m Franco Zapiola por Nicolás

Fernández, Tomas Guiacobini por Burgoa y Gabriel Díaz por Emiliano Méndez. Amonestados: Arismendi, Javier Correa, Palacios, Gudiño, Mauro Méndez.

cha. Porque Gho fue a buscar al vacío una pelota-el equipo de La Plata dejaba solo dos defensores-, le ganó a la marca dentro del área, donde dominó, eludió al arquero y sacó un remate bárbaro que Luciano Lollo despejó en la línea para que Gabriel Goudiño -que tuvo el rebote a tiro-sacudiera y otra vez Lollo evitara el tanto.

Unos minutos después, Goudiño tuvo otro remate que el arquero desvió y pudo gritar su gol después de que el VAR confirmó que no estaba en posición adelantada.

Ese fue el momento de Sarmiento y lo capitalizó. La desesperación de Estudiantes le dio la yapa al equipo de Damonte, que amplió la diferencia después de que Mansilla diera rebote a un cabezazo de Juan Manuel Insaurralde y Manuel García, con un toque delicado, la acomodara en el hueco vacío.

Fue el tiro de gracia. Estudiantes siguió con la pelota pero repitió los intentos con el mismo resultado: no estuvo ni cerca de hacerle un gol a Sarmiento, que hacía cuatro partido que no ganaba en su cancha. ■

### Tigre lleva 12 partidos sin ganar

#### **Análisis**

El mal momento de Tigre no se detiene. El Matador estiró a 12 su racha de partidos sin victorias tras empatar 1-1 con Belgrano por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, la última antes del parate. Acumula diez caídas y dos empates desde la victoria del pasado 1° de marzo ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Había arrancado enchufado el equipo de Sebastián Domínguez. Rápidamente, a los tres minutos de juego, el arquero Nahuel Losada se lució con un buen manotazo abajo ante un remate de Blas Armoa y en la jugada siguiente llegó el gol de Facundo Chucky Ferreira, que llegó hasta adentro del área chica y definió para el 1-0. "Si estamos precisos, nos metemos otra vez abajo del arco", gritó Domínguez al borde del campo de juego. Y, justamente, a su equipo le nales para ganar esa tranquilidad que el DT no tuvo hasta el momento desde su llegada a Victoria.

Con el correr de los minutos, se fue apagando ese arranque furioso y Belgrano equilibró al juego. Logró salir del asedio de su rival promediando el primer tiempo y se acercó con peligro al arco defendido por Felipe Zenobio. Ya en esa primera mitad mereció el empate. Francisco González Metilli tuvo la más clara con un cabezazo al bordel del área chica, también ganó de arriba varias veces Alejandro Rébola y Zenobio le tapó un mano a mano claro a Juan Barinaga.

Sin embargo, el 1-1 llegó recién a los 19 del complemento a través de Matías Suárez, que se aprovechó de una situación insólita: Gian Nardelli sufrió una molestia física y salió lentamente del fondo rengueando, mientras que Martín Ortega se quedó atándose los cordones, dejando habilitado al ex River, que definió de forma magistral tras la salida del arquero.

Belgrano mereció más que este faltó precisión en los metros fi- 1-1, Tigre continúa en caída libre.■

| Tigre               |      | Belgrano                | 1 |
|---------------------|------|-------------------------|---|
| 1                   |      | 1                       |   |
| 12 Felipe Zenobio   | 7    | 25 Nahuel Losada        | 6 |
| 4 Martin Ortega     | 4    | 45 Agustín Baldi        | 5 |
| 6 Gian Nardelli     | 4    | 6 Alejandro Rébola      | 6 |
| 17 Kevin Lomónaco   | 5    | 37 Mariano Troilo       | 5 |
| 15 Ángelo Marchese  | 5    | 4 Juan Barinaga         | 6 |
| 16 Lorenzo Scipioni | 5    | 24 Francisco G. Metilli | 6 |
| 5 Agustín Cardozo   | 5    | 23 Facundo Quignón      | 6 |
| 18 Blas Armoa       | 6    | 16 Esteban Rolón        | 6 |
| 24 Martin Garay     | 5    | 53 Juan Velázquez       | 6 |
| 20 Tomás Galván     | 6    | 7 Matías Suárez         | 7 |
| 14 Facundo Ferreyra | 5    | 52 Máximo Oses          | 5 |
| DT: S. Domínguez    |      | DT: Juan Cruz Real      | _ |
| CALIEICACIÓN D      | E1 1 | DA DTIDO. DIJENO        | _ |

CALIFICACION DEL PARTIDO: BUENO **ARBITRO:** Sebastián Zunino

#### En detalle

Cancha: Tigre. Goles: PT, 4m Facundo Ferreyra; 19m Matías Suárez.

Cambios: PT, 42m Flabián Londoño por Facundo Ferreyra; ST, Rafael Delgado (5) y Jeremías Lucco (5) por Agustín Baldi y Máximo Oses; 9m Ezequiel Forclaz (5) por Flabián Londoño; 21m Gerónimo Heredia (5) por Juan Barinaga; 23m Santiago Longo (5) por Facundo Quignón; 29m Santiago González y Nicolás Contín por Angelo Marchese y Blas Armoa.

Amonestados: Agustín Cardozo, Mariano Troilo y Ezequiel Forclaz.

Deportes CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### **Liga Profesional**

# Lanús frenó a Racing sin atenuantes y lo cargó de dudas

El Granate logró imponer condiciones y no dejó que la Academia explotara a sus delanteros. La visita perdió el invicto y se fue con preocupación.

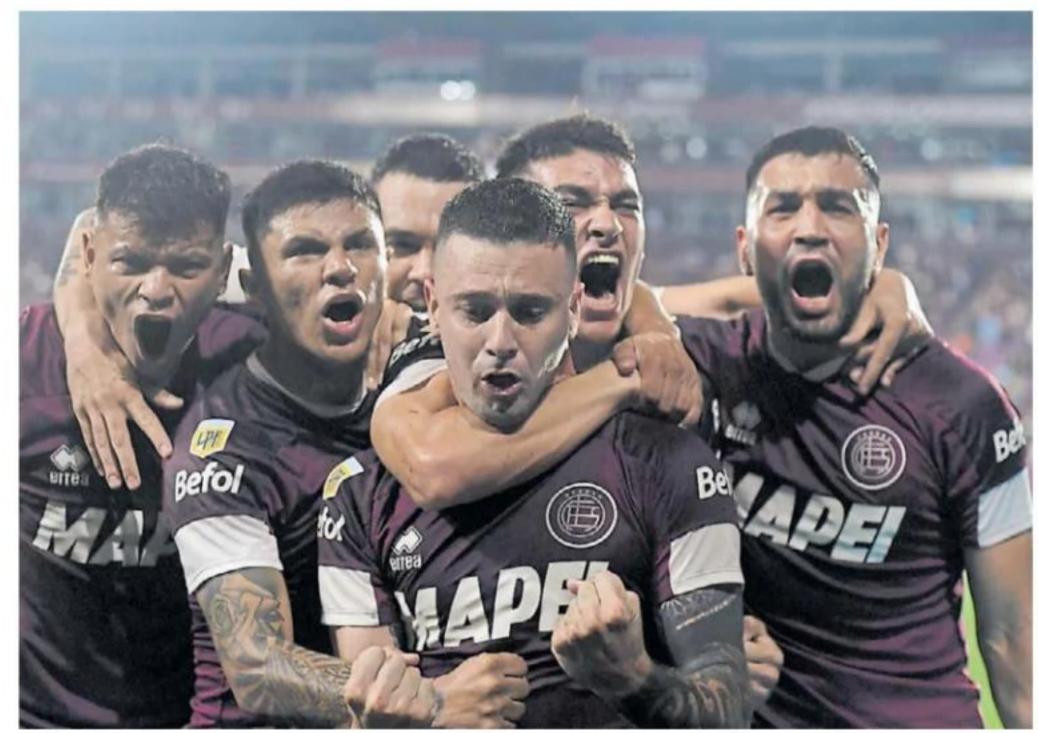

Todo Granate. Festeja en primer plano Ramiro Carrera con sus compañeros el 1-0 parcial. FOTOBAIRES

#### **Análisis**

#### Maximiliano Uría

muria@clarin.com

Es tan parejo y cambiante el fútbol argentino que Racing, el que se pensaba como mejor equipo en las primeras fechas de la liga, puede perder sin atenuantes 2-0 ante Lanús y viajar así al receso con más dudas de las que se creía. Esta vez, a Gustavo Costas no le funcionaron los delanteros y el juego de la Academia quedó en deuda.

No jugó bien Racing por mérito de Lanús, que logró imponer condiciones y ser más profundo en ataque. Es un equipo raro el que dirige Costas: no brilla, pero es efectivo al extremo. De la Academia se podría decir que juega bien, aunque no lindo. Entonces, cuando gana, se le encuentran virtudes en todos los sectores; ocurre que, cuando pierde, deja la sensación de que tiene mucho margen para mejorar.

No estuvieron finos y conectados los delanteros del conjunto de Avellaneda y se sabe que Maximiliano Salas y que Adrián Martínez son dos de las mejores armas. A Maravilla no se lo notó del todo recuperado del golpe en el tobillo que lo marginó del duelo ante Deportivo Riestra. Esta vez, no hubo abastecimientos para los atacantes y tampoco pudieron imponerse en el mano a mano con los zagueros. Por eso Racing casi que no logró inquietar a Alan Aguerre.

Va directo la Academia, no se preocupa mucho por elaborar porque sus delanteros son futbolistas a los que le queda mejor correr al espacio que asociarse. De ahí entonces la idea de que Racing no juega lindo en tanto no junta demasiados pases. Lanús, en tanto, sí pudo acumular secuencias de toques y fue creciendo desde la sabiduría de Marcelino Moreno. En Racing no estuvo desde el inicio Marco Di Cesare, uno de los pilares de la defensa. Y se sintió. Santiago Sosa se mostró errático en los pases y García Basso y Colombo perdieron más de lo que ganaron ante Walter Bou, que pudo arrimar peligro al arco que defendió Facundo Cambeses con disparos desde afuera.

El Lanús del Ruso Zielinski es, en este pasaje de la temporada, el equipo que mejor maneja la pelota parada. Luciatti y Morgantini estuvieron cerca de festejar, cuestión que pudo hacer Ramiro Carrera. que de cabeza marcó el 1-0 en el minuto final del primer tiempo.

En el complemento, la superio-

#### **POSICIONES** Liga Profesional

Pts. J. G. E. P. GF. GC. DIF.

| 10 | -                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |    |    | 6  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 4                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 0  | 9  | 3  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 5                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 1  | 10 | 5  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 4                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 0  | 7  | 2  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 4                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 0  | 5  | 1  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 5                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 1  | 7  | 4  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 5                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                       | 2  | 9  | 4  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 5                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                       | 2  | 6  | 7  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | 5                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 1  | 6  | 5  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 5                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 1  | 8  | 9  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | 4                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 1  | 3  | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 5                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 2  | 5  | 4  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 5                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 2  | 5  | 5  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | 5                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                       | 1  | 7  | 6  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | 5                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                       | 1  | 4  | 5  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | 5                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                       | 3  | 3  | 5  | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | 5                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                       | 3  | 3  | 5  | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 4                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 1  | 4  | 5  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 4                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 1  | 3  | 4  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 4                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 1  | 2  | 3  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | 4                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 2  | 4  | 4  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | 5                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 3  | 4  | 7  | -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | 5                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 3  | 3  | 7  | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 4                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 2  | 2  | 5  | -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 5                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                       | 3  | 3  | 10 | -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 3                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                       | 2  | 1  | 3  | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0  | 4                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                       | 1  | 2  | 3  | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0  | 5                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                       | 5  | 6  | 15 | -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 10<br>10<br>10<br>9<br>8<br>8<br>7<br>7<br>7<br>6<br>6<br>6<br>6<br>5<br>5<br>5<br>4<br>4<br>4<br>2<br>2<br>1<br>0<br>0 | 10 4<br>10 4<br>10 5<br>9 5<br>9 5<br>8 5<br>7 4<br>7 5<br>7 5<br>6 5<br>6 5<br>6 5<br>6 5<br>5 4<br>5 4<br>4 4<br>4 5<br>4 5<br>4 5<br>2 4<br>2 5<br>1 3<br>0 4<br>0 5 | 10 4 3 10 5 3 9 5 3 9 5 3 8 5 2 8 5 2 7 4 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 6 5 1 6 5 1 6 5 2 6 5 2 5 4 1 5 4 1 4 4 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 2 4 0 2 5 0 1 3 0 0 4 0 0 5 0 | 10 | 10 | 10 | 10     4     3     1     0     7     2       10     4     3     1     0     5     1       10     5     3     1     1     7     4       9     5     3     0     2     9     4       9     5     3     0     2     6     7       8     5     2     2     1     6     5       8     5     2     2     1     8     9       7     4     2     1     1     3     1       7     5     2     1     2     5     4       7     5     2     1     2     5     5       6     5     1     3     1     7     6       6     5     1     3     1     7     6       6     5     2     0     3     3     5       6     5     2     0     3     3     5       5     4     1     2     1     4     5       5     4     1     2     1     4     4       5     4     1     2     1     3     4 |

ridad de Lanús se pronunció aún más. A Racing le salió todo mal: entró Santiago Solari para ampliar desde el extremo derecho y 13 minutos después se fue expulsado por doble amonestación.

El resultado fue 2-0 por el gol de mes, luego del parate.■

| 2                      | 0                       |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Alan Aguerre         | 25 F. Cambeses          |
| 3 Nicolás Morgantini ( | 15 Gastón Martirena     |
| 23 Nery Domínguez      | 6 N. Colombo            |
| 6 Abel Luciatti        | 13 Santiago Sosa        |
| 22 Julio Soler         | 2 A. García Basso       |
| 4 Gonzalo Pérez        | 27 Gabriel Rojas        |
| 15 Raúl Loaiza         | 32 Agustín Almendra     |
| 32 Ramiro Carrera      | 36 Bruno Zuculini       |
| 10 Marcelino Moreno    | 3 22 Baltasar Rodríguez |
| 25 Dylan Aquino        | 7 Maximiliano Salas     |
| 9 Walter Bou           | 9 Adrián Martínez       |
| DT: Ricardo Zielinski  | DT: Gustavo Costas      |

Lanús

Racing

En detalle

Cancha: Lanús. Goles: PT, 44m Ramiro Carrera (de cabeza): ST, 19m Walter Bou Cambios: ST, Facundo Mura (4) por Rojas y Johan Carbonero (4) por Baltasar Rodríguez, 22m Roger Martínez (4) por Adrián Martinez y Santiago Solari por Martirena, 27m Lautaro Acosta por Aguino, 36m Augusto Lotti por Bou, 43m Favio Álvarez por Carrera y Maximiliano González por Pérez. Amonestados: Luciatti, Rojas, Domínguez, Roger Martinez. Expulsado: ST, 34m Solari.

#### **EMBLEMA DE LANÚS**

#### A los 56 años murió La Urraca González

Armando Oscar González, ex lateral y figura histórica de Lanús, murió ayer a los 56 años tras no poder recuperarse del accidente cerebrovascular que había sufrido días atrás y que lo había obligado a pasar por el quirófano del Hospital Evita antes de ser trasladado al Hospital Bicentenario de Monte Grande. Hubo un homenaje a La Urraca en el entretiempo. Fue uno de sus jugadores más emblemáticos, parte del plantel que ganó el primer título internacional de Lanús, la Copa Conmebol de 1996. En total, en Lanús disputó 282 partidos y metió dos goles.

Bou luego de un largo rebote de Cambeses a un remate lejano y no tan potente de Gonzalo Pérez. Sí, la visita extrañó a Gabriel Arias, que jugará la Copa América con Chile.

El final fue a puro "ole" de la tribuna. Y estuvo bien porque la victoria de Lanús fue merecida y muy buena. Lo malo para Racing es que la revancha llegará dentro de un

### Instituto logró un triunfo histórico en Rosario

#### **Análisis**

Instituto hizo historia en el Parque Independencia, donde sólo había ganado uno de los 14 partidos que disputó. Pero la racha de nueve derrotas y dos empates, tras el 2-1 del 28 de marzo de 1982, llegó a su fin. Jugó un gran partido y se aprovechó de un Newell's golpeado, que espera el receso para tener un nuevo técnico y cambiar la historia.

Instituto tuvo una primera media hora de gran nivel. Y el gol de Lodico, cuando apenas iban siete minutos, fue un anticipo de la superioridad del equipo cordobés. Fue una contra perfecta, entre tres toques, pase largo de Nacho Russo para Santiago Rodríguez, que aguantó en el área, lo esperó a Lodico, metió el centro atrás y el volante sacó un derechazo que se metió en el ángulo superior izquierdo de Hoyos.

En el comienzo del segundo tiempo, La Lepra fue por el empate, sin orden pero con impetu. Pero se descuidó atrás. Fernández Cedrés perdió la pelota en ofensiva y la contra fue letal: un cambio de frente para Santiago Rodríguez y un gol de papi fútbol: toque para Lodico, centro bajo para Russo en el área chica. Nacho giró y definió con un toque suave de zurda ante Hoyos. Otro golazo.

| Newell's           |            | Instituto          | Ī  |
|--------------------|------------|--------------------|----|
| 0                  |            | 2                  |    |
| 1 Lucas Hoyos      | 4          | 28 Manuel Roffo    | 6  |
| 14 Armando Ménde   | <b>z</b> 5 | 4 Giuliano Cerato  | 7  |
| 55 Tomás Jacob     | 4          | 31 Gonzalo Requena | 16 |
| 37 Ian Glavinovich | 5          | 6 F. Alarcón       | 6  |
| 23 Angelo Martino  | 4          | 18 Lucas Rodríguez | 6  |
| 33 J. Cacciabue    | 5          | 8 Jonás Acevedo    | 6  |
| 5 R. Fernández     | 4          | 47 N. Dubersarsky  | 6  |
| 18 Brian Aguirre   | 4          | 19 Gastón Lodico   | 8  |
| 10 Éver Banega     | 4          | 22 Damián Puebla   | 6  |
| 99 Juan Ramírez    | 5          | 11 S. Rodríguez    | 8  |
| 44 F. González     | 4          | 29 Ignacio Russo   | 7  |
| DT: Adrián Coria   |            | DT: Diego Dabove   |    |

CALIFICACION DEL PARTIDO ARBITRO: Nicolás Lamolina

#### En detalle

Cancha: Newell's. Goles: PT, 7m Lodico; ST, 11m Russo. Cambios: ST, Leonel Vangioni (4) por Aguirre, Franco Díaz (5) por Cacciabué, uillermo May (4) por González, 14m Miguel Brizuela (5) por Puebla, 18m Lucas Baños (4) por Jacob, 27m Giovani Chiaverano por Ramírez y Gregorio Rodríguez por Santiago Rodríguez, 43m Jeremías Lázaro por R-usso. Amo: Rodrigo Fernández, Vangioni y Lucas Rodríguez. Exp: ST, 45(+2) Rodrigo Fernández.

Deportes 49

#### **Fútbol local**

# Vaccari fue presentado y dijo: "Acá hay olor a sangre y eso me encanta"

El sucesor de Tevez aseguró que "voy a poner el pecho" si los refuerzos no llegan por culpa de las inhibiciones.



El Gran DT. Vaccari, sin vueltas, afirmó: "Quiero un equipo competitivo, con actitud". PRENSA INDEPENDIENTE

#### Independiente

Luego de largas semanas de negociaciones, Independiente tiene a su nuevo entrenador. Julio Vaccari es el elegido. Tras la victoria contra Banfield por el torneo local, el DT firmó su contrato hasta diciembre de 2025 y fue presentado ayer.

Luego de sus vacaciones el ex técnico de Defensa y Justicia mantuvo extensas conversaciones con los dirigentes de Independiente para convertirse en el sucesor de Carlos Tevez.

"Estoy muy contento con esta posibilidad. Uno siempre se ilusiona con los proyectos y en este caso también por la institución. Hay cosas importantes a la hora de tomar decisiones: una es el sentir y que la idiosincrasia mía y la del club, con respecto a la manera de ver el fútbol, están emparentadas. Eso hace más grande la ilusión", fueron las primeras palabras de Vaccari en In-

dependiente.

Uno de los argumentos que justifica la elección de la dirigencia por Vaccari se basa en el estilo de juego que supo imprimirle a Defensa y Justicia. Y él mismo se mostró convincente con el plan que buscará llevar adelante, según manifestó. "El objetivo en el corto plazo es lograr un estilo de juego visible que identifique a la gente y que el mundo Independiente se sienta contento", aseguró.

Y en un mensaje directo a los hinchas agregó: "Quiero un equipo competitivo, con actitud, que 
compita por igual en todas las canchas, que represente sabiendo la 
camiseta que llevamos puesta. Me 
enfoco en eso ahora; los objetivos 
a largo plazo vendrán como consecuencia de los cortos".

La llegada de Vaccari se da en el medio de la incertidumbre que despierta el mercado de pases de Independiente, asediado por las fuertes inhibiciones que no le permitirán incorporar jugadores en caso de no levantar las deudas.

"Cuando me junté con los dirigentes era imposible que me dieran una certeza de que es posible tener un mercado de pases, pero me dijeron que van a hacer lo imposible para que haya un mercado. Mi respuesta fue que ojalá así sea para que el hincha vea plasmado algo más lindo de lo que uno planifica. Si esto no se puede resolver me voy a hacer cargo de la situación con los dirigentes; voy a poner el pecho" expresó.

"Estoy dispuesto y capacitado para hacerlo, pero bienvenido sea si se puede resolver las inhibiciones. Trabajamos mucho para definir si teníamos las herramientas, más de lo que hubiésemos querido. Nos adentramos también en las inferiores. No era sólo agarrar porque

es Independiente", declaró el técnico de 43 años al ser consultado sobre sus intenciones de sumar los refuerzos.

Y agregó: "Cuando nos llegó la propuesta analizamos toda la temporada del equipo. Nos llevó 20 o 25 días ver todos los aspectos. Luego de eso hicimos un estudio individual de cada futbolista. Yo creo que Independiente tiene potencial para la idea que uno quiere. Sí tenemos que reforzar algunas posiciones para que la idea se vea completada; son tres o cuatro puntos a tocar".

El presidente Néstor Grindett, quien acompañó a Vaccari, se refirió a las complicaciones económicas del club. "Hoy no podemos levantar las inhibiciones, pero estamos haciendo enormes esfuerzos y confiamos en que vamos a tener la chance de solucionar todo. Vemos luz al final del túnel", sostuvo.

Por si todavía Vaccari despertaba dudas entre los hinchas de Independiente acerca de su capacidad para hacerse cargo del equipo de Avellaneda, repasó su carrera que comenzó a "los 18 años", según contó y tiene claro "que nunca se deja de evolucionar para tener respuesta y argumento para todo, más allá de haber analizado a lo largo de los años a Bilardo, Menotti, Klopp y los entrenadores del Ajax".

"Ahora debo adaptar mi estilo a este club mientras busco mejorar con el plantel. Esto no tiene techo. Me preparé para esto y me tengo que seguir preparando. Me encanta la presión y hubo muchas propuestas de otros clubes, pero acá hay olor a sangre y eso me encanta. Lo disfruto", cerró.

El ciclo Vaccari recién se pondrá a prueba luego de la Copa América, el 21 de julio, cuando visite a Instituto por la Liga Profesional. ■

### Boca debe levantar y recibe a Vélez, que lleva tres partidos sin perder

Con dos partidos continuará hoy la quinta fecha de la Liga Profesional, la última antes del receso por la Copa América: Boca-Vélez y Talleres-Platense, ambos a las 19.

En la Bombonera habrá un duelo que siempre depara sorpresas. El equipo de Diego Martínez tiene 4 puntos, viene de perder y jugar bastante mal ante Platense mientras el de Gustavo Quinteros suma 5 y lleva tres partidos sin derrotas. Boca no pierde con Vélez de local desde 2008: 3-2. Ya van nueve partidos con seis victorias y tres empates.

En Córdoba, Talleres recibirá a un rival diezmado: no jugarán Navarro (Venezuela), Catalán (Chile) y Ramón Sosa (Paraguay) por la fecha FIFA.

| Boca                | Vélez                 |
|---------------------|-----------------------|
| Sergio Romero       | Tomás Marchiori       |
| Marcelo Saracchi    | Joaquín García        |
| Cristian Lema       | Damián Fernández      |
| Lautaro di Lollo    | Valentín Gómez        |
| Lautaro Blanco      | Elías Gómez           |
| Cristian Medina     | Christian Ordoñez     |
| Guillermo Fernández | Agustín Bouzat        |
| Ezequiel Fernández  | Francisco Pizzini     |
| Kevin Zenón         | Claudio Aquino        |
| Miguel Merentiel    | Thiago Fernández      |
| Edinson Cavani      | Braian Romero         |
| DT: Diego Martínez  | DT: Gustavo Quinteros |

Cancha: Boca.

Arbitro: Fernando Echenique.



| Talleres             | Platense              |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Guido Herrera        | Juan Pablo Cozzani    |  |  |  |  |
| Gastón Benavídez     | Juan Ignacio Saborido |  |  |  |  |
| Kevin Mantilla       | Ignacio Vázquez       |  |  |  |  |
| Lucas Suárez         | Gastón Suso           |  |  |  |  |
| Blas Riveros         | Sasha Marcich         |  |  |  |  |
| Juan Portillo        | Leonel Picco          |  |  |  |  |
| Marcos Portillo      | Agustín Ocampo        |  |  |  |  |
| Alejandro Martinez   | Fernando Juárez       |  |  |  |  |
| Rubén Botta          | Iván Gómez            |  |  |  |  |
| Bruno Barticciotto   | Ronaldo Martínez      |  |  |  |  |
| Federico Girotti     | Mateo Pellegrino      |  |  |  |  |
| DT: Walter Ribonetto | DT: F. Orsi-S. Gómez  |  |  |  |  |

Cancha: Mario Alberto Kempes. Arbitro: Fernando Espinoza





### Medel volvió a ser azul y oro

Gary Medel se convirtió en el primer refuerzo de Boca; y todo en cuestión de horas. El defensor chileno pasó por la mañana por un centro médico para hacerse la revisión correspondiente y ahora sólo le falta firmar su contrato. Igual ya posó con los colores de Boca.

50 **Deportes** CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### **Fútbol internacional**

# Fuerte guiño de Scaloni para Pezzella y Guido Rodríguez

Si responden bien en el amistoso de esta noche, irán a la Copa América. El plazo para entregar la lista de 26 jugadores a la Conmebol vence mañana.

Lionel Scaloni ratificó anoche la importancia del amistoso ante Guatemala, en Washington. Porque gran parte de la expectativa que rodea a la Selección Argentina es el anuncio de la lista final de convocados de la Selección Argentina para la Copa América. En ese sentido, Germán Pezzella y Guido Rodríguez, que arrastran molestias físicas que los pusieron en duda, estarán entre los 26 jugadores definitivos si "responden bien".

"Respondieron bien y es evidente que son chicos que a nosotros nos han dado. Pero lo importante es que estén bien. Mañana (por hoy) lo veremos. Intentaremos darles minutos y vemos cómo responden. Porque creo que es importante, una cosa son los entrenamientos y otra cosa es el partido en sí. Y veremos los minutos que estén en la cancha los chicos que queremos ver, no solo ellos, ver cómo responden. En principio, si están bien, estarían, sí", respondió Scaloni durante la conferencia de prensa previa al último amistoso de la gira.

"El partido va a ser la última prueba para terminar de definir. Lo tenemos bastante claro, viendo cómo fueron los entrenamientos de esta semana y la anterior. Han respondido bastante bien. Nos toma-



Técnico. Respaldó a los dos jugadores para meterlos en la lista definitiva de la Copa América. @ARGENTINA

mos el partido de mañana porque lógicamente puede pasar cualquier cosa, y si están los chicos disponibles, nos parece lógico tenerlos acá y tomar la decisión después del partido", completó.

Había avisado el 'Gringo' que la nómina definitiva iba a ser el sábado, antes de emprender el viaje

rumbo a Atlanta, lugar del estreno en el camino hacia la defensa del título continental ante Canadá. A plazo reglamentario, tiene que entregar la nómina a la Conmebol mañana sábado a las 17 (hora argentina).

Pezzella sufrió una microfractura en el pie derecho que lo tuvo al

margen de los entrenamientos con el grupo hasta el lunes pasado. A mediados de mayo sufrió la lesión en el Betis, le hicieron estudios hace una semana cuando ya estaban en Miami y recién se colocó los botines en los últimos días.

El cuadro febril que le impidió a Guido Rodríguez estar a disposi**HOJA DE RUTA** 

#### De Washington a Atlanta sin escalas para esperar el debut ante Canadá

La Selección Argentina se prepara para la recta final de su puesta a punto de cara a la Copa América. Luego del partido de esta noche ante Guatemala abandonará Washington DC de inmediato para ir a Atlanta. Allí, Scaloni dará la lista final y los tres excluidos quedarán liberados. Hubo cambio de planes por el mal clima reinante en Miami. Por ese motivo, el cuerpo técnico prefirió no volver a la Florida y hacer base en la ciudad en la que el jueves próximo enfrentará a Canadá en el debut.

Allí ya deberán hospedarse y entrenarse en los lugares que dispone Conmebol. ¿Cómo será el itinerario? La planificación indica que luego de cada partido, la delegación albiceleste se mudará a la ciudad donde disputará el próximo compromiso. Es decir que el viernes 21 llegará a Nueva Jersey donde se medirá ante Chile el martes 25. Al día siguiente, la Selección se subirá nuevamente al avión para volver a Miami y enfrentar el sábado 29 a Perú en el último encuentro de la fase de grupos.

ción del DT de la Selección ante Ecuador no generaría mayores problemas para el volante más tapón que tiene en la convocatoria Scaloni, que siempre lo ha usado como moneda de cambio cuando necesitaba un poco más de contención y altura para las acciones de pelota parada.

# Con Messi de titular, última prueba ante Guatemala

WASHINGTON, EEUU. ESPECIAL.

Las lluvias torrenciales no pararon durante toda la semana en la tropical Miami. La Selección Argentina pasó varios entrenamientos bajo el agua en el predio de Inter en Fort Lauderdale. Pero la intensidad de las tormentas fue tal que las últimas prácticas debieron limitarse a algunos movimientos de gimnasio en el hotel. Así llegó el equipo albiceleste a Washington ayer, escapándose de las inclemencias del tiempo de Florida, pero con una certeza que hace sonreír hasta al sol naciente de la camiseta que desde el 18 de diciembre de 2022 luce tres estrellas: Lionel Messi jugará como titular hoy ante Guatemala,

el último amistoso previo a la Copa América, desde las 21 en el Commanders Field.

Los Ángeles se quedó con ganas de ver un poco más del mejor jugador del mundo. Apenas 35 minutos disputó Leo en el 1-0 contra Ecuador del pasado domingo. Todo estaba planificado. El capitán administra las cargas para llegar sin problemas a la cita del jueves 20, en Atlanta con Canadá. Ese día se dará inicio a la defensa de la primera de las tres coronas ganadas en el ciclo de Lionel Scaloni. Todos quieren estar.

Será la séptima Copa América para Messi, que espera poder volver a dar otra vuelta olímpica con la ban-

ra el '10' medirse físicamente ya que ha sido un primer semestre de vaivenes en la MLS producto de algunos golpes y una lesión muscular que lo ha privado de tener la continuidad deseada. Eso sí, que comience de titular no asegura que Messi vaya a jugar los 90 minutos. Eso irá dependiendo de cómo se vaya sintiendo en el mismo encuentro. Tampoco vale arriesgar demasiado a menos de una semana del estreno.

A un par de cuadras de la Casa Blanca, la Argentina espera este segundo amistoso. Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández son otros nombres que podrían reaparecer en el once de Sca-



Leo. Tendrá minutos en Washington ante los centroamericanos.

Es la última prueba antes del estreno. Anoche, tras la práctica, Scaloni develó algunas incógnitas sobre los 26 definitivos para la Codera de su país. Será importante pa- loni con respecto al duelo anterior. pa. Esta noche tiene un rival ideal fender el título. ■

para hacer pruebas de jugadores y funcionamiento. Luego, ya será la hora de ir a Atlanta a esperar a los canadienses y empezar a de-





# Llega una nueva aventura de Lola, Bartolito y sus amigos



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024.

Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

### PEDILA EN TU KIOSCO!

52 **Deportes** CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### **Fútbol internacional**

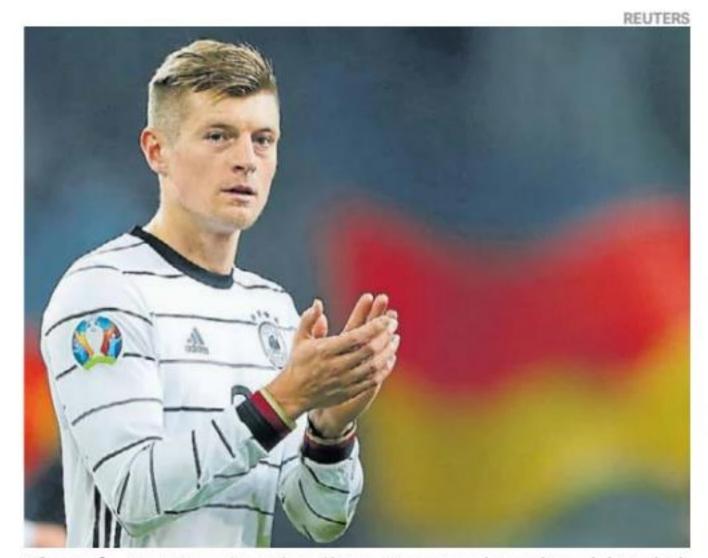

Alemania. Toni Kroos jugará su última Copa tras despedirse del Madrid.



Inglaterra. Para la mayoría, el favorito. Con Kane capitán y goleador.



España. Yamal, la joyita de La Roja que también lleva experimentados.



Italia. Mateo Retegui defenderá a la Azzurra, el último campeón.

# La Eurocopa abre sus puertas con una lluvia de estrellas y varios candidatos a ser campeón

Inglaterra, Francia, Alemania e Italia son los favoritos pero Portugal, con Cristiano, y Países Bajos también son aspirantes. Las posibles sorpresas.

Se larga la Eurocopa de Alemania 2024 y será, justamente, el seleccionado local el primero en salir a la cancha: enfrentará a Escocia a las 16 (horario de Argentina, por ESPN) en el Allianz Arena, de Múnich, en el que será uno de los últimos partidos de la gloriosa carrera de **Toni** Kroos.

El mediocampista de 34 años, campeón del mundo con el conjunto bávaro en 2014 y consagrado recientemente en la Champions League con el Real Madrid, anunció que dejará el fútbol una vez que finalice la competencia.

completarán mañana Hungría y Suiza.

También el sábado se largará el Grupo B, el de la muerte: con España-Croacia en Berlín e Italia-Albania en Dortmund.

Italia, con Mateo Retegui entre los 26 convocados por Luciano Spalletti, tendrá la difícil tarea de repetir el título obtenido hace tres años, cuando venció por penales a Inglaterra en Wembley. La Azzurra tiene cuatro Mundiales pero sólo dos Eurocopas, separadas por 53 años (1968 y 2021)

Un solo equipo en toda la histo-La primera fecha del Grupo A la ria logró ganar dos Eurocopas con- Portugal (2016), Grecia (2004), Di- formado en la academia del Bir- las grandes sorpresas. ■

secutivas y fue España con Luis Aragonés en 2008 y Vicente del Bosque en 2012, y con el título de campeón del mundo en Sudáfrica 2010 en el medio. Esta España llega en recambio generacional respecto a Qatar 2022 y asoma una futura estrella, el barcelonista Lamine Yamal junto a consagrados como Rodri, Carvajal y Nacho y jóvenes como Pedri, Fermín y Ferrán.

Los más campeones son Alemania (1972, 1980 y 1996) y España (1964, 2008 y 2012) con tres trofeos, mientras que Francia (1984 y 2000) suma dos. Completan el listado namarca (1992), Países Bajos (1988), la entonces Checoslovaquia (1976) y la disuelta Unión Soviética (1960), con uno.

El gran candidato, según coincide la prensa del continente, es Inglaterra. El equipo de Gareth Southgate cayó ajustadamente en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Francia y cuenta con una camada de jóvenes talentos que lo ilusionan con cortar una racha de 55 años sin títulos. Su último (y único) título fue el Mundial 1966.

Jude Bellingham, de 20 años y

#### **CRACKS POR TODOS LADOS**

#### Premier es la liga con más jugadores; y de clubes, City, Intery Real Madrid

El campeonato inglés es el que aporta más futbolistas a la Euro con 114. Lo sigue de cerca la Serie A de Italia, con Mateo Retegui (Genoa) entre sus 104 futbolistas. Y, como para darle sentido a eso de "las cinco grandes ligas europeas", completan el Top 5 la Bundesliga alemana (80), LaLiga de España (57) y la Ligue 1 de Francia (31). Luego, se suman en los diez primeros lugares la Superliga turca (25), la de República Checa (21), Austria (16), Países Bajos (15) y Ucrania (15).

City e Inter son los que más aportan con 13 jugadores, seguidos del Real Madrid que tendrá 12 representantes.

mingham, viene de tener un rol protagónico en su primer año en el Real Madrid y es la bandera de la ilusión de los fanáticos ingleses. También se destaca la figura de Phil Foden, el "niño maravilla" que a los 23 años atraviesa el mejor momento de su carrera y lideró este temporada al Manchester City hacia una nueva conquista de la Premier League. Y goleador histórico y capitán, Harry Kane. Los Tres Leones tendrán rivales accesibles: Eslovenia, Dinamarca y Serbia.

El otro gran candidato es Francia, subcampeón del mundo. El nombre de Kylian Mbappé, sobresale pero Didier Deschamps cuenta en su plantel espectacular. Entre ellos están Antoine Griezmann, Camavinga, Tchouameni, Pavard, Rabiot, Giroud... Impresiona.

Francia debutará en el Grupo D el lunes ante Austria y después tendrá ante Países Bajos, para saber dónde está parado. El equipo dirigido por Ronald Koeman, con figuras de talla internacional como Virgil Van Dijk, Memphis Depay y Frenkie De Jong, se perfila para ser una amenaza seria. Completa ese grupo la selección polaca de Robert Lewandowski.

¿Se puede dejar afuera de los animadores a Portugal? Imposible si se tiene a Cristiano Ronaldo. Aunque se alejó de la elite y a los 39 años bajó su rendimiento, la presencia del máximo goleador en la historia del torneo (14 goles) no pasa inadvertida. Será su sexta Euro y se convertirá en el que participará en más torneos continentales. Fue campeón sólo en 2016, en Francia. CR7 no estará solo. Cancelo, Bernardo Silva, Diogo Jota y Joao Félix son algunas de las otras estrellas lusas.

Croacia, con Luka Modric, Bélgica, con De Bruyne aparecen detrás, pero pueden convertirse en

#### **Deportes**

### Eurocopa. Alemania 2024



#### EL FIXTURE

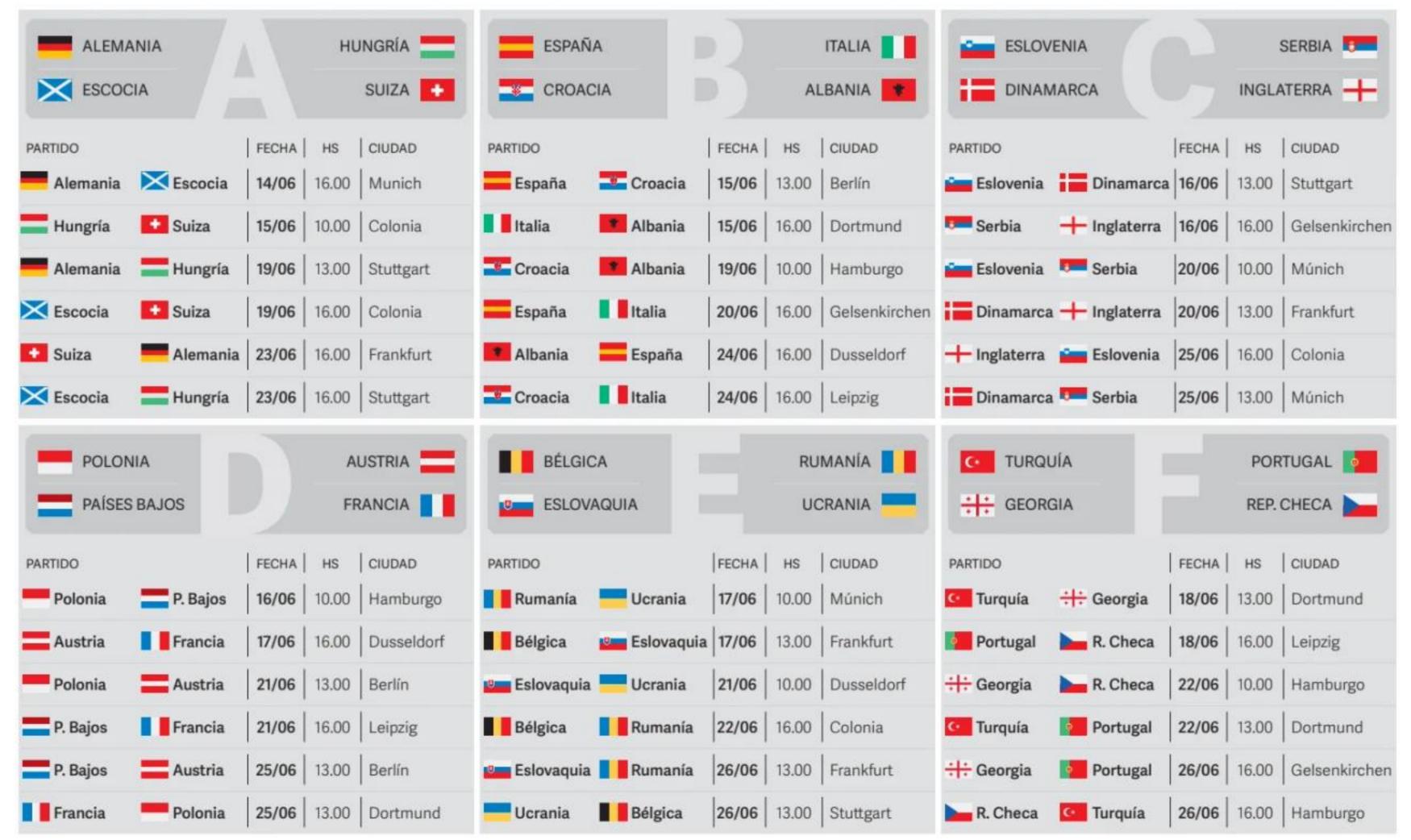

Fuente UEFA.COM/EURO2024

Deportes 55

#### **Tenis**

# El N° 1 de Sinner no correrá peligro y Alcaraz será quien más puntos defienda

Arrancó la temporada de césped que terminará en Wimbledon. Cara y ceca para el italiano y el español.



Carlitos. Carlos Alcaraz levantó la copa en 2023 en el All England y además ganó el torneo de Queen's. AP

El circuito masculino no da respiro y a horas de la final de Roland Garros que ganó Carlos Alcaraz se puso en marcha la gira de césped que culminará en Wimbledon. Sin descanso, los jugadores deben adaptarse rápidamente al cambio de superficie porque algunos pondrán en juego muchos puntos y en las cinco semanas de acción sobre las canchas verdes podrían darse algunos movimientos importantes en el top ten del ranking mundial.

En lo más alto del podio, Jannik Sinner, que el lunes se convirtió en el primer italiano en llegar al primer lugar, jugará tranquilo porque su número 1 no correrá peligro. Lidera la clasificación con 9.525 puntos y en la próxima actualización se le borrarán 45 que debía defender esta semana en 's-Hertogenbosch, un torneo que no incluyó en su calendario. Y deberá revalidar luego 810 al sumar la final de Halle y las semifinales de Wimbledon.

Alcaraz, segundo con 8.580 y quien conquistó su tercer Grand Slam en bois de Boulogne, está bien posicionado para conservar el segundo lugar aunque no lo tiene asegurado. Sobre todo porque el año pasado levantó los trofeos de Londres y Wimbledon, con los que ganó 2.500 puntos. Es decir que no podrá aumentar su cosecha.

Novak Djokovic, que suma 8.360, podría desplazarlo si el murciano tiene actuaciones muy flojas; aún cuando es casi un hecho que se perderá Wimbledon por la operación en su rodilla derecha y se le borrarán los 1.200 puntos que sumó el año pasado al llegar a la final. El serbio tiene chances de subir al segundo lugar, pero también puede perder el tercero en manos de Alexander Zverev.

El alemán está cuarto con 6.885 puntos y defenderá apenas 270 entre las semifinales de Halle y la tercera ronda del Grand Slam inglés. Y si se considera el gran momento que atraviesa -viene de coronarse en el Masters 1000 de Roma y jugar la final de Roland Garros-, no es arriesgado pensar que podría sumar mucho y superar a Djokovic.

¿Qué pondrá en juego el resto de la elite del top ten? Daniil Medvedev, quinto del ranking, deberá defender 810 unidades; Andrey Rublev, sexto, 660; Casper Ruud, séptimo, apenas 45 de la segunda ronda de Wimbledon, único torneo que jugará en césped; Hubert Hurkacz, octavo, 315 de los que perderá seguramente 90 que no defenderá en Stuttgart, uno de los torneos que abrió la gira; Alex de Miñaur, noveno, 390; y Grigor Dimitrov, décimo, 290.

### Nadie se animó y probó en la primera semana del césped



Mariano Ryan mryan@clarin.com

Fue en 2002 cuando David Nalbandian protagonizó la final del torneo más importante del mundo sin haber pisado jamás el pasto como profesional e, incluso, sin haber jugado siquiera en la cancha central del All England hasta aquel partido decisivo con el australiano Lleyton Hewitt. Más allá de su tremendo talento para actuar en cualquier superficie, el cordobés pareció decirles a sus compatriotas con aquella histórica actuación en Wimbledon que el césped no era un cuco y que sólo había que animarse.

Claro que para encarar los desafíos hay que, en principio, aceptarlos. Y para ello hay que competir en pasto. Suena simple en la teoría. Pero no lo es en la práctica.

Arrancó la gira de césped y en los cuatro torneos (dos del circuito masculino y dos del femenino) no hay argentinos. Muchos esgrimen que el polvo de ladrillo consumió todas las energías y que es necesario volver a casa para recargar las pilas. Y es verdad. Pero que no haya nadie en Stuttgart, 's-Hertogenbosch (comparten el cartel hombres y mujeres) y Nottingham llama la atención. Jugadores como el australiano Alex de Minaur o la tunecina Ons Jabeur, ambos top ten y cuartofinalistas en Roland Garros, buscaron la adaptación rápida a una superficie absolutamente diferente al polvo de ladrillo (golpes más planos, velocidad del juego más rápido, piques más bajos y, por ende, un centro de gravedad distinto y, como consecuencia, flexiones más pronunciadas).

Habrá dos semanas más de acción antes de llegar a Wimbledon. Es cuestión de probar y animarse. Como hizo Nalbandian.

### Libreta de polideportivo

Basquetbol

#### A un paso de la barrida

Boston quedó a un triunfo de ganar la NBA tras imponerse por 106 a 99 ante Dallas como visitante y adelantarse por 3 a 0. Los Mavericks estuvieron cerca de darlo vuelta: pasaron de perder 91-70 al inicio del último cuarto a quedar un punto abajo con tres minutos y 30 segundos. Luka Doncic salió con seis faltas y no lo lograron.

Ajedrez

#### Cerca de la hazaña

Faustino Oro está un paso más cerca de convertirse en el maestro internacional más joven de la historia. El pibe de 10 años venció al gran maestro español David Lariño en la sexta ronda del Festival de Madrid y acumula 3,5 puntos. Necesita sumar dos más en las tres rondas que quedan.

Golf

#### Demasiado lejos

Tiger Woods no tuvo un gran arranque en el Abierto de Estados Unidos, el tercer Major de la temporada. El estadounidense firmó una primera ronda de 74 golpes (cuatro sobre el par) y quedó 94°, lejos de los primeros lugares de la tabla. El chaqueño Emiliano Grillo, único argentino en el torneo, sumó 70 y marcha 17°.

Natación

#### Revés para Thomas

Lia Thomas no podrá competir en París 2024. La estadounidense transgénero, que rompió records universitarios de las legendarias Missy Franklin y Katie Ledecky, perdió la apelación que presentó ante el Tribunal Arbitral del Deporte en contra de World Aquatics para pedir que la autorizaran a correr como mujer.

#### LaTV

#### 13.30 ESPN 4

#### TENIS

#### ATP ESTA SEMANA

La intimidad del circuito masculino. En vivo.

#### 13.30 ESPN 2

#### GOLF

### ABIERTO DE ESTADOS UNIDOS La segunda ronda. En el tercer Major

de la temporada juega el chaqueño
Emiliano Grillo y el estadoundiense
Wyndham Clark defiende el título.
Desde Pinehurst, Estados Unidos. En
vivo.

#### 14.45 TNT SPORTS

#### FUTBOL TORNEO FEMENINO

Racing-Belgrano. El local es el escolta del líder Boca -está a nueve puntos- y recibe al conjunto cordobés, que está a cuatro de su rival y comparte la tercera posición. La 13ª fecha. En vivo.

### 21.00 TYC SPORTS

#### AMISTOSO INTERNACIONAL

Argentina-Guatemala. El campeón del mundo tiene su último examen antes de su debut en la Copa América del jueves. Desde Washington DC, Estados Unidos. En vivo.

#### 21.15 ESPN 2 BASQUETBOL

#### NBA

Dallas-Boston. Los Celtics ganan por 3-0 y están a un juego de barrer a los Mavericks y ganar el título de la liga más importante del mundo. Los playoffs de la final. Desde Dallas, Estados Unidos. En vivo.

#### **Teatro**



### Agustín "Soy Rada" Aristarán, Ángela Leiva y un grupo de pequeños músicos actores protagonizarán en el Gran Rex la versión en comedia musical de la película que hizo Jack Black.

#### María Ana Rago Especial para Clarín

Al grito de "ya tengo mi entrada", muchos fans celebran desde hace meses la posesión de su ticket. Más de 15.000 localidades se vendieron desde diciembre del año pasado hasta ahora, a pocos días del estreno de School of Rock el musical en el teatro Gran Rex.

Basada en la famosa película (2003) del mismo nombre, School of Rock llega a un escenario porteño con un enorme elenco encabezado por Agustín "Soy Rada" Aristarán en el rol de Dewey Finn; Ángela Leiva como Rosalie Mullins, la directora del colegio; Sofía Pachano como Patty Di Marco y Santiago Otero Ramos interpretando a Ned Schneebly. Germán Tripel tiene el rol de Theo, amigo y compañero de banda de Dewey. Además, 39 niñas y niños conforman tres elencos rotativos de 13 integrantes cada uno. Una docena de artistas integran el ensamble. Y una banda de siete músicos en vivo también es parte del show.

Se trata de la versión teatral (con libro de Julian Fellowes, música del tor **Andrew Lloyd Webber** y letra de Glenn Slater), que se estrenará en Buenos Aires el 20 de junio. School of Rock tuvo su puesta en varios países. Ahora, con elenco local, es el turno de la Argentina, con dirección de Ariel Del Mastro.

Es una suerte de sacrilegio (y de privilegio) correr la cortina e ingresar a la sala; están probando sonido y ensayando escenas en una escenografía que está empezando a montarse y que pronto será (se intuye) deslumbrante.

Por ahora, un banco de escuela sobre las tablas presagia lo que vendrá; la historia de un impostor que toma la identidad de un maestro sustituto y queda a cargo de un grupo de alumnos en una escuela de elite, prestigiosa y estricta. El profesor Dewey es músico y entra al Colegio Horace Green para cambiar las reglas de una educación rígida; los niños se van revelando y terminan armando una banda de rock para competir por un premio.

Dewey es "un sinvergüenza", en palabras de Rada y "su único objetivo es tener una banda de rock". El actor asegura que "los pibes le cambian la vida a Dewey". Rosalie es "una mujer estructurada, que elireconocido y talentoso composi- gió una forma de vida que la hizo estaba muy avanzado; tanto, que la Mike White, dirigido por Richard pués, todo lo demás", se define Ra-

olvidarse de esa Rosalie que lleva adentro, que es un tanto rockera", describe Ángela.

Pero llegar hasta aquí, a días del debut, no fue fácil. Por eso, desde la producción sienten que es tiempo de revancha y que el sueño que está por cumplirse justifica tanta espera y sacrificio. La temporada es limitada, hasta el 28 de julio: concluye al final de las vacaciones de invierno.

#### Es la historia de un impostor que toma la identidad de un maestro de escuela.

Hay que remontarse a cuatro años atrás. Estaba previsto que en mayo de 2020 desembarcara en la Argentina una de las comedias musicales que, desde su estreno en el 2015 en Nueva York, viene recorriendo el mundo. Pero la pandemia obligó a sus hacedores locales a renunciar al provecto.

A tres semanas de estrenar, School of Rock debió primero postergar y luego cancelar el debut sobre la avenida Corrientes. La cuarentena abortó el proyecto que ya

campaña de vía pública ya había empapelado la ciudad y había miles de entradas vendidas, que tuvieron que devolver. Hace cuatro años, el profesor Dewey iba a ser Migue Granados y la directora, Julieta Nahir Calvo.

Finalmente, para la puesta que está a días de hacer su debut, Aristarán (40) y Leiva (35) asumieron los roles protagónicos. El es de Bahía Blanca y ella, de Tandil. Él es "multifacético": mago, actor, humorista, músico. Ella es cantante de música tropical de larga trayectoria, pero también incursionó últimamente en la actuación.

Para Agustín es su tercera comedia musical; después de Aladín y de Matilda, ahora va por el profesor Dewey. En el brindis de despedida de Matilda-comparte algunos productores-, le ofrecieron protagonizar School of Rock. Angela anduvo por muchos escenarios, pero siempre lo hizo como intérprete musical. Este representará su debut como actriz en el teatro.

Los dos conocían la película, pero eligieron no ceder a la tentación de volver a verla desde que están felizmente embarcados en este provecto. El filme fue escrito por

Linklater y protagonizado por Jack Black. "Es una peli que marcó a mucha gente; en esta previa que estamos viviendo, me dicen 'es mi peli favorita' o 'empecé a hacer música por esa peli'. Es una historia muy potente", reflexiona Agustín. "La gente va a venir a buscar la película, pero yo creo que la versión de teatro, y más la argentina, es mucho mejor", asegura Leiva.

"Cuando vine de Bahía Blanca a Buenos Aires, me anoté en la escuela de Julio Bocca, hasta pagué la matrícula, pero no empecé nunca; mi objetivo era estudiar comedia musical", repasa Agustín. La vida lo fue llevando por otros caminos, pero finalmente llegó a esa meta que alguna vez se propuso.

"Mi deseo, desde chica, fue cantar", dice Angela. "Pero tenía guardada dentro mío a la actriz. Cuando era chica y veía Chiquititas, decía que yo podía hacer eso", continúa. Reconoce que hacer una tira diaria de TV, La 1-5/18 (por eltrece) fue su curso acelerado de actuación. Asume que está aprendiendo y siente fascinación por lo que está viviendo. No es lo mismo dar un recital que ser parte de un elenco.

"Yo soy el papá de Bianca y des-

CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 Spot

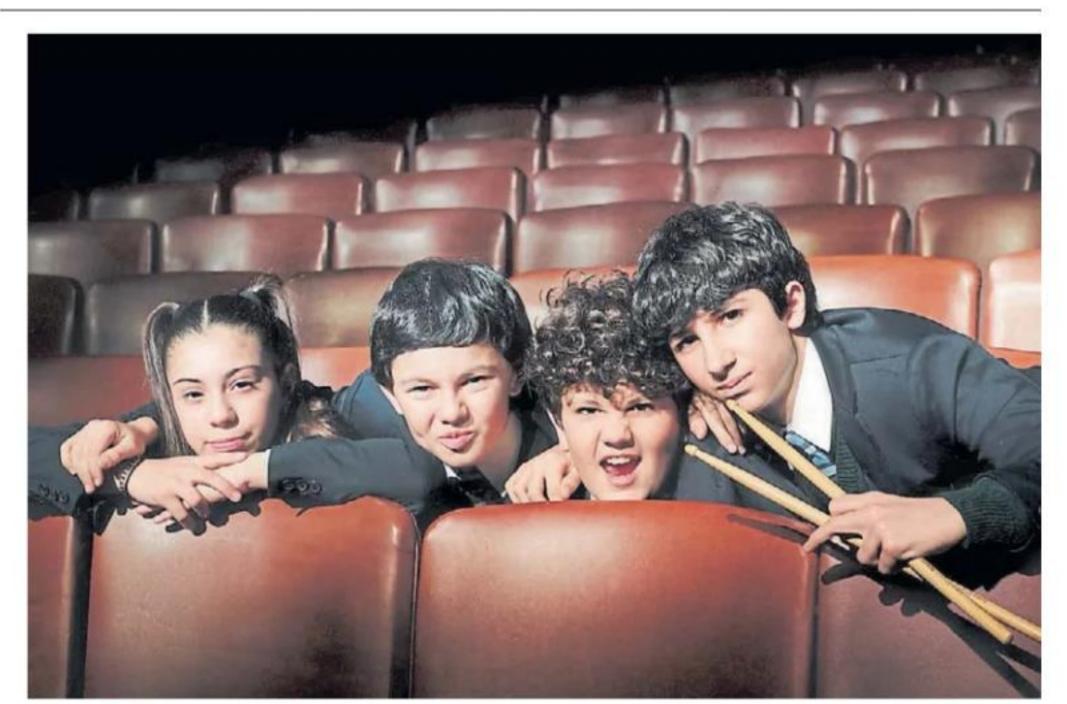

Los elegidos. Alma Vallejo, Milo Marotti, Francisco Barrera Oro y Luca Mosna. ARIEL GRINBERG

da, quien compartió escenario con su hija en Matilda. "Soy actor, hago magia, tengo una banda. Soy un privilegiado que hago cosas que me gusta hacer", dice. "Yo soy una cantante que se animó a romper prejuicios y barreras, que siguió su corazón, sus ganas de crecer, de nutrirse del arte, sin miedo por no tener una formación. Me animé a actuar en una novela, porque confiaron en mí", explica Angela.

Dewey no es exactamente un ejemplo a seguir, pero nos invita a repensar la escuela y a darnos cuenta de que es un lugar en el que pueden suceder cosas extraordinarias. "Mi primer show de magia, que fue a los 12 años, fue gracias a una maestra", repasa Rada. "Está buenísimo cuando te cruzás con profesores que saben escuchar qué te pasa a vos", agrega.

"Una profe de Sociales tenía que organizar un acto y pidió voces para un coro; mis compañeros dijeron 'Leiva' y yo, que estaba sentada tímida en el fondo, terminé siendo voz líder. Tenía 12 años y ese fue mi primer show con público", recuerda. "Fue muy inspirador el colegio para mí", agrega. "Lo que pasa en Horace Green, el colegio de School of Rock, es para copiarlo", se entusiasma ella.

"Estás en la banda", dice Dewey y va sumando uno a uno a los niños que irán cambiando, por ejemplo, el violonchelo y la música clásica por el rock and roll. Y se dejarán hechizar por la música. Tienen entre 9 y 16 años. Van a la escuela real, pero ahora están dando vueltas por los camarines del Gran Rex y el pulcro uniforme que visten, con un vistoso sweater verde con escote en V, es el del colegio Horace Green, de School of Rock, el musical. Fueron seleccionados tras varias audiciones. Asisten a la escuela por la mañana y a la tarde ensayan intensamente para debutar presente; y en poquísimo tiempo, se anima a decir Agustín. ■

en un musical que promete ser de alto impacto.

En septiembre del año pasado, alrededor de 1.000 chicos respondieron a la convocatoria y enviaron sus videos. De la preselección, quedaron 600 niños para la primera audición presencial y finalmente 80 rindieron las últimas pruebas, donde debieron demostrar sus dotes para cantar, bailar, y actuar. De allí surgieron 39 niñas y niños, de los cuales, algunos tocarán instrumentos en vivo.

#### Más de 1000 niños respondieron a la convocatoria y enviaron sus videos.

"La película la vi muchas veces, porque me fascina", cuenta Luca Mosna, que tiene 14 años y es uno de los pocos que iba a ser parte del espectáculo hace cuatro años y al volverse a presentar, fue elegido nuevamente. "Toco la batería desde muy chico y School of Rock es mi película favorita", dice el joven artista.

Alma Vallejo tiene 13 años y es bajista. Conocía la película, "pero desde que me enteré de este proyecto, la volví a ver mil veces más", confiesa.

Francisco Barrera Oro, de 12 años, toca el teclado y redobla la apuesta. "Yo la vi un millón de veces, porque cuando una película me gusta mucho, no la paro de ver. Pero desde que quedé en la obra, no la volví a ver, porque quiero hacer mi propia versión", asegura el pequeño actor y músico, que también fue parte de Matilda.

Milo Marotti es guitarrista y tiene 13 años; no conocía la película, pero cuando la mamá se enteró de las audiciones, le propuso que se

pasó de la guitarra criolla a la eléctrica. Ellos cuatro integran uno de los elencos de niños. Su espontaneidad, frescura, gracia y madurez son señales del talento que seguramente desplegarán en escena. Hablan con admiración de los protagonistas del espectáculo; destacan la "maravillosa voz" de Ángela y el humor de Rada.

School of Rock invita a cumplir los sueños, a descubrir nuestras posibilidades y a jugarnos por lo que deseamos. Compartir el escenario con niños es motivador para sus protagonistas. "Verlos nos recuerda por qué nos dedicamos a esto", dice Agustín. "Mirarlos nos lleva a pensar que nosotros también tuvimos esa edad; pero la oportunidad que ellos tienen no la tuvimos nosotros; qué bueno que la estén disfrutando", acota Angela.

La versión en comedia musical de la película -sin dudas, un clásico-, se estrenó en Broadway y luego llegó a Londres, donde obtuvo un premio Olivier. Desde entonces pudo verse en China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea. Además, se presentó en más de 60 ciudades de los Estados Unidos. Ahora la banda tocará en Buenos Aires y habrá mucho rock.

Rada fue espectador de la puesta de Broadway, cuando ni siquiera imaginaba que sería parte de esta historia. Ya sabiendo que interpretaría a Dewey, la vio en Madrid. "Cuando la vi, me volví loco. Cuando era chico tocaba en una banda de músicos y la obra me llevó a ese lugar", recuerda.

La dirección artística, coreografías y arreglos corales fueron creados exclusivamente por un equipo argentino para la versión local. "La puesta argentina es mucho mejor, no porque estemos nosotros, sino porque ponemos mucho corazón",

#### Música

### Murió Nacho Smilari, una guitarra histórica

El artista de 76 años fue parte de la primera camada del rock nacional.

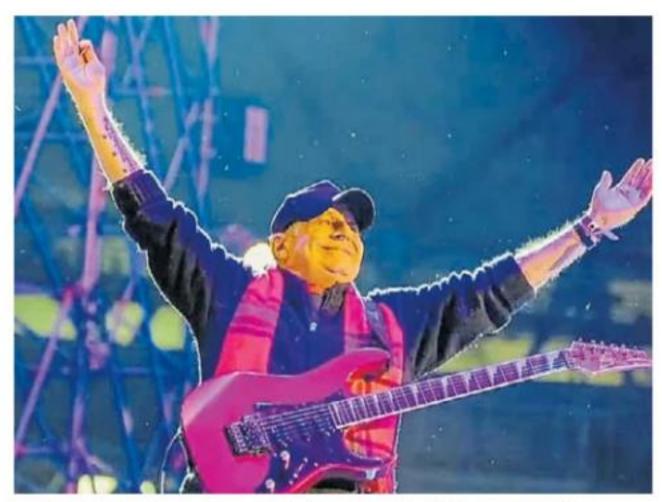

Ovacionado. En un show de La Renga, en su última actuación.

A los 76 años, murió Nacho Smilari, un histórico guitarrista del rock argentino. Fue parte de la generación fundadora del rock local, junto a bandas como Los Gatos, Almendra y Manal.

Nacho Smilari tocó en Las Sombras, La Barra de Chocolate, Piel de Pueblo (en estos dos últimos junto a Pajarito Zaguri, otro fundador y gran blusero del Oeste). También fue parte de Billy Bond y La Pesada del rock and roll, al participar en la canción Dueño de tu piel, del primer disco del grupo. En 1971, tras la salida del guitarrista Juan Carlos Godoy, Smilari se unió a Vox Dei y fue parte la presentación del célebre álbum del grupo, La Biblia.

Con Vox Dei también llegó a editar un simple y volvió a reunirse con los líderes de la banda, Ricardo Soulé y Willy Quiroga en 2015, para Godoy, y presentó el célebre disco La Biblia en vivo. Editó un simple con ellos y en 2015 volvió a tocar con Willy Quiroga y Ricardo Soulé para una nueva representación de La Biblia, esta vez en el CCK.

Nacho Smilari también lideró su propio grupo, Cuero, con el que llegó a editar dos álbumes: Tiempo después (1973 )y Crecimiento (1974). En ellos fueron parte músicos como "Quique" Masllorens, Bernardo Baraj, Raúl Parentella, Adalberto Cevasco y Osvaldo López.

Junto a Javier Martínez, el líder de Manal, coescribió el tema

publicó en su disco solista debut (Sol del sur) en 1983 y regrabó para su siguiente álbum diez años después.

Desde hace muchos años, Smilari fue reivindicado por La Renga. El popular grupo de Mataderos lo llamó para para grabar la canción Poder, que aparece en el disco Algún rayo, y también lo invitaron como apertura de muchos de sus shows y también a participar junto a ellos en varios tramos de sus multitudinarios recitales.

Smilari, a causa de su avanzada edad, sufría un delicado cuadro de salud y molestias varias. En los días previos, había sufrido una descompensación. En la víspera de su deceso, Jorge "Napo" Napoleone, dueño del mítico Samovar de Rasputín de La Boca, se refirió al músico en su cuenta de Facebook. "Está atravesando un grave problema de salud. Se encuentra internado en el Basterrica, con pronóstico reservado. Buenas vibras y oraciones para Nacho", advirtió en la red social.

Una de sus últimas apariciones fue a mediados de mayo, junto a la banda liderada por Chizzo Nápoli. En su serie de shows en el Estadio Único de La Plata, Smilari tuvo su momento. Solía participar habitualmente de los recitales de La Renga. Junto a él, también, estuvo Alejandro Medina, quien esa noche contribuyó a homenajear al recientemente fallecido Javier Martínez con una in-Mujer del viento, que Martínez terpretación de "Doña Laura".■

58 Spot CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### Cultura



Vive o muere. Tal el título del libro que publicó en 1967 y que le hizo merecer un Premio Pulitzer.

## Editan la poesía completa de Anne Sexton, un alma que aún resplandece

Amiga de Sylvia Plath, padeció como aquella trastornos emocionales. Sus poemas, en una edición integral.

#### Walter Lezcano

seccioncultura@clarin.com

Nadie sale ileso luego de adentrarse en la escritura de la poeta norteamericana Anne Sexton (1928-1974). ¿Por qué? Bueno, es un tipo de autora que se mete con los temas que aún al día de hoy siguen quebrando una existencia y pueden volverla un infierno en la tierra: la locura sin épica, los intentos de suicidio, el tránsito por instituciones psiquiátricas, el alejamiento y la muerte de los seres más queridos.

Con ese material (entre otros territorios que irá habitando y que luego amplificarán su poder inolvidable de irradiación), Sexton edificó una torre poética que todavía sigue siendo relevante y visible para las nuevas generaciones de poetas. Escribe al final del poema "Simulacros de ahogamientos" (fechado en agosto de

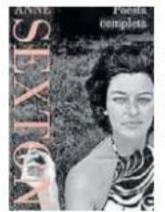

Poesía completa" Anne Sexton Editorial Lumen \$35000

por el que ganó el Pulitzer en 1967): "¡Respira!/Y sabrás.../una hormiga en un frasco de chocolate,/hierve/y te rodea./No hay nada nuevo en el miedo/pero al final es el miedo/lo que te ahoga".

Sus niveles de intensidad son muy altos y profundos. Leerla quema como mirar de cerca un volcán. Dijo en una entrevista (que se encuentra en YouTube) sobre sus poemas: "Sabes, en vez de crear belleza creo monstruos". Eso se llama lucidez sobre la propia obra.

Ahora, para comprenderla mejor, acaba de llegar a la mesa de no-

men). Y es una oportunidad para aproximarse una voz contundente y conmovedora que definió una parte de la poesía norteamericana de la segunda mitad del siglo XX y que su imaginario (estético, perceptivo y aurático) llega hasta nuestros días.

Pero antes de la llegada intempestiva de la poesía había otra vida. Al principio fue solo Anne Grey Harvey y nació en 1928 en Massachusetts en el seno de una familia protestante. Pasó por distintas primarias y secundarias (acá es cuando escribe sus primeros poemas y abandona la escritura) y antes de cumplir los 20 años se fugó con Alfred Muller Sexton II (de sobrenombre Kayo), con quien se casó (ahí llegó el apellido con el que la conocemos), y dio vueltas por Baltimore y San Francisco, además de anotarse en un curso para ser modelo.

En 1953 volvió a Massachusetts y nació su primera hija: Linda Gray

los derrumbes emocionales, las depresiones, los intentos de suicidios (que coincidían con la fecha de su cumpleaños, lo que manifestaba un terror al paso del tiempo) y las temporadas en instituciones psiquiátricas. Fue un periodo de siete años de los que sale con la recomendación de escribir como herramienta terapéutica, de sanación y de salvación. Es así como retoma la escritura de poesía y se anota en un taller literario.

Ahí fue donde conoció a otra gloria norteamericana: la escritora Sylvia Plath (1932-1963). Después del suicido de Plath, Sexton le escribió un poema en el que decía cosas como estas: "Te arrastraste sola/hasta meterte en la muerte que yo ansiaba tanto y desde hace tanto,//la muerte que dijimos que ambas habíamos superado,/la que llevábamos sobre nuestros escuálidos pechos,//la que tanto nombrábamos cada vez que/nos ventilábamos tres dry martinis de más en Boston."

En 1960 se publicó su primer libro: Al manicomio y casi de vuelta (al que le siguió Todos mis tesoros de 1962). En donde se cuentan todas sus experiencias en instituciones psiquiátricas. Y desde este debut se define un camino literario: la biografía, la intimidad y la confesión serán el caldo de cultivo de una serie de textos que florecían desde la revelación de una vida llevada al límite de su resistencia.

Declaró: "Un hospital enjaula todo. Especialmente el alma...Sigo entrando y saliendo de manicomios en los que me encierran. Un círculo perfecto". La escritura, entonces, ocupaba un lugar en ese círculo: el lugar de la resurrección. Renacer de otra forma. Muy pocas veces podemos presenciar lo importante, en término físicos muy palpables y de salud mental, que fue la escritura de poesía para alguien como lo fue para Anne Sexton.

Al no tener estudios universitarios, Sexton, que ya no paró de escribir (y de publicar), sentía que tenía que recuperar el tiempo perdido. Por eso, acosada por constantes episodios de depresiones severas, leía todo lo que podía sobre psicología y también las obras de escritores como Kafka, Dostoievski, Bellow, Thomas Mann, los hermanos Grimm y Kurt Vonnegut, entre otros.

Todo este caudal de lecturas le dio un nuevo combustible a su poesía. Lo que se pudo ver en el libro Transformaciones de 1971. De ahí en más aparecen nuevas temáticas: las imágenes surrealistas y la iconografía religiosa. Todo esto sin perder una disección quirúrgica (que algunos llamaban exhibición) de su privacidad.

Su último libro (lo entregó a la editorial, pero no llegó a verlo publicado) tiene un título definitorio: El horrible remar hacia Dios (1975). 1962 y está en Vive o muere, libro vedades su Poesia completa (Lu-Sexton. A partir de acá **comienzan** Escribe en el poema "Frenesi": "No

soy perezosa./Estoy con la anfetamina del alma./Estoy, a diario,/tecleando al Dios/en el que cree mi máquina de escribir./Muy rápido. Muy intenso,/como un lobo ante un corazón vivo./Perezosa no."

Luego de publicar ocho libros, Sexton no le vio sentido a nada (se había separado, las depresiones se hacían interminables, entraba y salía de hospitales psiquiátricos, pasó a depender del alcohol y las pastillas, no escuchaba a sus hijos y alejaba a sus amistades) y se suicidó finalmente en el otoño de 1974.

#### Tres poemas para conocerla El beso (de Poemas de amor)

Mi boca se abre como un corte. /Me he sentido maltratada todo el año, tediosas noches, nada salvo ariscos codos en ella /y delicadas cajas de kleenex gritando illorona /llorona, tonta!

Hasta hoy mi cuerpo era inútil. /Ahora se rasga por sus cuadradas esquinas. /Rasga las viejas prendas de Mary, nudo a nudo /y mira: se ha llenado hasta los topes de relámpagos./¡Zas! ¡Una resurrección!

Antaño fue una barca, de madera y sin ocupación, sin agua salada debajo /y falta de una capa de pintura. No era más /que un puñado de tablones. Pero la izaste, la armaste. /Es la elegida.

#### Edificó una obra que sigue siendo relevante para la poesía.

Mis nervios se encienden. Los ojos igual que/instrumentos musicales. Donde había silencio /los tambores, las cuerdas tocan sin cesar. Es obra tuya. /Genio puro en funcionamiento. Amor, el compositor ha pisado /el fuego.

#### Ama de casa (de Todos mis tesoros)

Algunas mujeres se casan con una casa. /Es otra clase de piel; tiene corazón, /boca, hígado e intestinos. /Las paredes son permanentes y rosadas. /Mira cómo se pasa el día de rodillas /lavándose a fondo con esmero. /Los hombres entran a la fuerza, devueltos como Jonás /a las rollizas madres que los engullen. /Una mujer es su propia madre. /Eso es lo principal.

#### Lecciones sobre el hambre (de **Últimos poemas**)

"¿Te gusto?", /Le pregunté al blazer azul. /Sin respuesta. /El silencio rebotó desde sus /libros. /El silencio se le cayó de la lengua /y se sentó entre nosotros /y me asfixió la garganta. /Asesinó mi confianza. /Rompió cigarrillos salidos de mi boca. /Intercambiamos palabras ciegas, /y no lloré, /y no supliqué, /pero la negrura me llenó los oídos. /La negrura embistió mi corazón /y algo que había sido bueno, /una especie de amable oxígeno, /se volvió un horno de gas. /

¿Te gustó? /¡Qué absurdo!

#### Spot 59

#### Cine

### "El último escape", y el adiós de dos grandes intérpretes

Michael Caine y Glenda Jackson en una increíble historia real: emociona.

#### "El último escape"

00000

Buena

Drama. Reino Unido, 2023. **Título** original: "The Great Escaper". 97', SAM 13. **De:** Oliver Parker. **Con:** Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing, Will Fletcher, Laura Marcus.

#### P.O.S.

pscholz@clarin.com

Mientras se proyectaba el comienzo de *El último escape* trataba de recordar si alguna vez había visto a **Michael Caine** componer en pantalla a un anciano. Por edad -tenía 90 cuando estrenó el filme- lo es, pero aquí es un adulto mayor recluido en un asilo junto a su esposa, interpretada por **Glenda Jackson**.

Y no es un tipo del montón su personaje. Bernard Jordan se escapa de su geriátrico inglés para poder asistir a las conmemoraciones por el 70° aniversario del Día D, el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial (que fue el 6 de junio, hace exactamente una semana).

Y hacia allí va, a Francia, cruzando el Canal de la Mancha, dejando a su amada, pero contando, a su manera, con su bendición por el viaje.

La película apela a los flashbacks

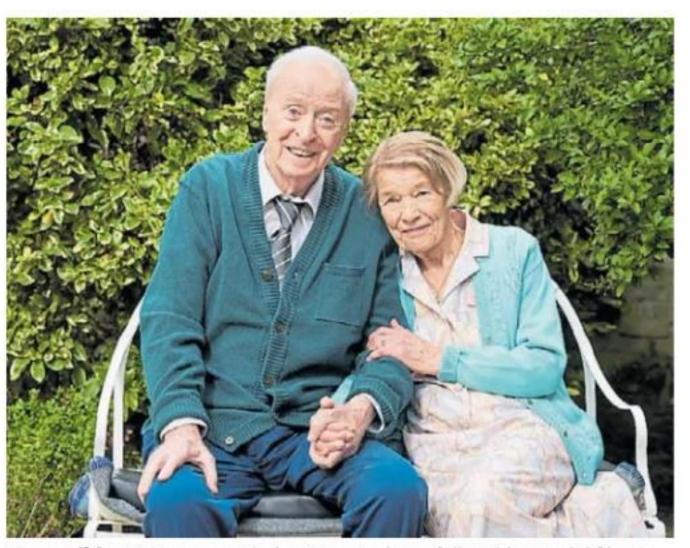

Despedida. Caine anunció el retiro y Jackson falleció luego del filmar.

de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bernard y Rene, como se lee en el subtitulado, se conocieron. Sí, como en *Diario de una* pasión, para demostrar si hiciera fácil cuánto se amaron y se aman.

Una vez que Bernard se va del asilo, las acciones irán pivotando del geriátrico, donde nadie sabe que se ha escapado, a su llegada a Francia, donde este ex oficial naval conocerá otros excombatientes.

Lo verdaderamente increíble es

que **El último escape** está basado en una historia real.

#### Grandes actuaciones de Michael Caine y Glenda Jackson

Y lo verdaderamente fabuloso es ver actuar juntos al actor de Hannah y sus hermanas y que fue Alfred en las Batman de Christopher Nolan con la actriz de Un toque de distinción y Mujeres apasionadas, que tenía 87 años cuando falleció hace casi un

año, el 15 de junio del 2023. No llegó a ver el estreno de su película póstuma.

El director Oliver Parker es un tipo dúctil, que puede saltar de una comedia con Rowan Atkinson a dirigir una versión de *Otelo* de Shakespeare, o pasar por *El retrato de Dorian Gray*. Y es en la relación entre Bernard y Rene donde anclan los mejores momentos de la película.

Hay, claro que sí, mucho de sentimentalismo, pero los intérpretes lo devuelven y llega al espectador como un mimo. ¿Que es una película triste? Sí, seguro, pero también está llena de nostalgia.

Parker lo que ha creado es un drama simple. Bernie es un inglés orgulloso, flemático, pero el sentimiento de patrioterismo se mantiene al mínimo. Por ejemplo, en la escena en la que Bernard encuentra la tumba del soldado que conoció en el barco en el que cruzaron el Canal de la Mancha ese 6 de junio de 1944. Y todo lo que dice es "Qué desperdicio".

Tierna por momentos, conmovedora en otros, con algún toque de humor para que la pena se disipe un poco, *El último escape* (*El último escapador*, según el título original) es de esas películas como ya no se hacen.



BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA EL 14/06/2024. BENEFICIO VÁLIDO PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSAPP 54(11) 5263 5500, DONDE TE ATENDERÁ UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

60 Spot CLARIN - VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### Lírica

## Una ópera sobre la vida de una científica argentina que trabajó con Houssay

"El camino menos transitado" retrata a la Dra. Christiane Dosne Pasqualini, francesa nacionalizada argentina.



Protagonistas. Néstor Caniglia y Belén Pasqualini, nieta de Christiane y coautora de la obra. SILVY GALDI

#### Laura Novoa

Especial para Clarín

La vida notable, y hasta ahora anónima, de la científica Christiane Dosne Pasqualini es el tema de El camino menos transitado, ópera de cámara con libreto de Betty Gambartes y Belén Pasqualini, y música de Facundo Llompart.

"Christiane nació en Francia y se crió en Canadá, y se nacionalizó argentina. Aunque era la época de la Segunda Guerra Mundial, y muchos se escapaban de esa situación, en Canadá no había necesidad de irse. Pero Christiane se vino al hemisferio sur a buscar calor, la simpatía y la calidez latina. Podría haber elegido ir a la Universidad de Yale, pero frente a dos caminos siempre eligió el menos transitado", cuenta su nieta, Belén Pasqualini, actriz y dramaturga, que interpreta a su abuela en la obra.

Pero no fue sólo la calidez latina lo que buscó Christiane. "Se interesó en un trabajo de Bernardo Houssay -explica Belén-, y aplicó a una beca de la Federación Canadiense de Mujeres Universitarias. Y la ganó. A pesar de las recomendaciones de elegir la opción Yale, y de no viajar sola en plena guerra a Argentina, siguió sus deseos".

reconocido por inventar el término estrés, era su mentor y la alentó a irse. Después nos enteramos de que la quería lejos porque temía que le serruchara el piso. Esa es una lectura que hace mi abuelo Rodolfo. Y, bueno, finalmente se vino sola en barco. Su padre le había inculcado la aventura y la pregunta".

Bernardo Houssay tenía sólo dos becarias mujeres, una brasileña y Christiane, a quien adoptó como una hija. Rodolfo Pasqualini, su marido, también trabajó con Houssay. El premio Nobel fue perseguido y negado durante el peronismo; por eso creó el CONICET, un organismo estatal para garantizar que la ciencia fuera independiente de los poderes políticos, y de la que Christiane fue investigadora entre 1963 y 2002, y miembro emérito.

"Ella llegó acá con ganas de investigar en todos los sentidos. Y entre esas investigaciones aparece este objeto de estudio que es Rodolfo. Lo fascinante de esta mujer es que tenía dos pasiones que pudo mantener con el mismo caudal de energía: armó una familia con cinco hijos y desarrolló una intensa investigación científica", dice Belén.

Christiane logró un lugar destacado a nivel internacional por su investigación relacionada con la leucemia. Tenía 22 años cuando eliYa contaba con un PhD en Medicina Experimental en la Universidad McGill y numerosos trabajos publicados en prestigiosas revistas científicas. Fue la primera mujer en convertirse miembro de la Academia Nacional de Medicina.

Hija de científicos, Christiane reconoció una gran influencia en su abuelo Paul Dosne, ingeniero químico e inventor, cuyos descubrimientos se orientaban a los colorantes para textiles, pero también a la fotografía y cinematografía.

El primer desafío para seguir su vocación se presentó cuando en Canadá, la institución donde se educaba -un convento de monjas francocanadienses-consideraba que los estudios científicos no eran para las mujeres, así que se fue de allí para estudiar química y física en una escuela pública inglesa.

El compositor argentino Facundo Llompart se acercó a Belén después de ver el unipersonal dedicado a su abuela y le propuso hacer una ópera. La idea era estrenarla para celebrar el centenario en vida de Christiane-murió a las 102 años, en 2022-pero la pandemia frustró el proyecto. Cuando retomaron la ópera, convocaron a Gambartes para que se encargara de la dirección.

"La ópera es ficción. Me costó sacar a la nieta del lugar de la nieta. Y agrega: "Hans Selye, científico gió venir a Argentina para trabajar. Hemos hablado mucho. Belén te-función: jueves a las 20.

nía conocimiento de la abuela, pero había que convertirla en un personaje de ópera y de ficción", dice Gambartes, que terminó trabajando la dramaturgia con Belén.

Había que hacer concesiones a favor de la ficción y dejar que la realidad pasara a segundo plano. "Escribimos en la ópera -dice Gambartes- que su novio está en Pearl Harbor, por ejemplo, y aunque no fue el motivo por el que Christiane se fue, nos convino para la ficción".

Tres años les llevó a Belén y Gambartes, pandemia de por medio, darle forma al libreto que recorre cien intensos años de vida. "Cuando intervino Betty, la obra cobró otra madurez", admite Belén, que tuvo vinculo con su abuela hasta su muerte, y la describe como una apasionada de la ciencia, que en vez de llevar los nietos al cine los paseaba por los laboratorios.

A través de la singular vida de Christiane dentro del mundo de la ciencia, las autoras cuentan que la obra también rinde homenaje a la ciencia y a la investigación en general. "La ópera habilita el homenaje a un montón de mujeres que también se hubieran merecido el premio Nobel", subraya Belén, y Gambartes agrega: "También a las que nunca figuran, porque eso también fue un propósito de la obra. Es decir, el trabajo absolutamente silencioso y anónimo de las mujeres que investigan, tan lejano, de alguna manera, de todo el show off que hay en las redes sociales".

Houssay aparece en la obra como la figura más pública de este relato privado. "A través del personaje de Houssay hay un foco en la revalorización e inversión en la ciencia-explica Gambartes-, él dice 'la ciencia no es cara, cara es la ignorancia'. Y el compositor hizo mucho hincapié en esa línea, como un mantra, que empieza muy suavecito en la voz del narrador".

La obra experimenta con un formato de mezclas que generan tensiones particulares: a una instrumentación conformada por piano, violonchelo, violín, flauta y clarinete, se suman sonidos y audios en off; un narrador, que es un actor, dos cantantes líricos especializados en música contemporánea muy tímbrica, y la voz de Belén, que es cantante pero no lírica. ■

#### **FICHA**

El camino menos transitado Libro: Betty Gambartes, Belén Pasqualini. Dirección: B. Gambartes. Música: Facundo Llompart. Con: B. Pasqualini, Néstor Caniglia, Natalia Cappa, Lucas Werenkraut. Ensamble: A. Labastia, S. Luna, J. Mariani, L. Mariño, J. Moreno. Director musical: Federico Gariglio. Sala: Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452. Próxima

#### Horóscopo

#### ARIES

Un cambio de horizonte será la mejor opción. Evalúe diferentes propuestas y déjese influir por las buenas iniciativas.

#### TAURO

Tiene la capacidad para dirigir un plan y consensuar el esfuerzo de muchos. Ocupa un lugar diferente en el ámbito profesional.

#### **GÉMINIS**

Planifica nuevas actividades con buenos resultados e incorpora más conocimientos. Lo cotidiano cambia el curso de los hechos.

#### CÁNCER

Desafía la realidad con propuestas creativas que se imponen. Las relaciones laborales cambian el rumbo de los acontecimientos.

#### LEO

Algunas actividades necesitan de su creatividad, ideas originales dan impulso. Pone de relieve sus intereses y se compromete.

#### VIRGO

Respuestas a su propuesta, todo toma la dirección deseada. Es importante dejar transcurrir el tiempo y actuar con estilo propio.

#### LIBRA

Enfrenta dificultades sin llegar a conclusiones rápidas. El azar modifica el rumbo de sus proyectos, acéptelo con libertad.

#### **ESCORPIO**

Marca una tendencia para el futuro y se organiza en función de lo novedoso. Se modifican conceptos e improvisa el trabajo diario.

#### SAGITARIO

Coincidencias con socios son la base para actuar. Expone sus ideas con claridad y obtiene los recursos necesarios para el trabajo.

#### CAPRICORNIO

Sus ideas ponen de relieve un estilo audaz y realista, más reflexiones. Se impone objetivos a largo plazo y deja de lado las dudas.

#### ACUARIO

Se aparta de los prejuicios con referencias claras. Sabe interpretar necesidades ajenas y pone el acento en la originalidad.

#### PISCIS

Espera concretar sus proyectos con libertad y sin interferencias. Deje en claro compromisos y respete las consignas dadas.



# PREESCOLAR

UN MUNDO DE DIVERSIÓN Y APRENDIZAJES GENIOS









\$2.800



Trazos y números



Observación y lógica



y mucho más... Spot Spot

### Recomendados del fin de semana

#### Música

#### Emanero

HOYALAS21

Luna Park, Bouchard 461.

Otro show del artista que fue telonero de María Becerra en River.

#### **Gustavo Cordera**

HOYALAS 21

Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. El ex-Bersuit sigue adelante con su carrera solista, ahora con su "Bienvenida la despedida Tour".

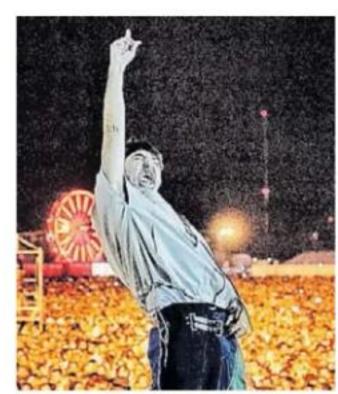

Babasónicos. En Movistar Arena.

#### Babasónicos

HOYYMAÑANA A LAS 21

Movistar Arena, Humboldt 460. Presenta "Trinchera musical" y también una selección de grandes éxitos de toda su carrera.

#### Hilda Lizarazu

HOYYMAÑANA A LAS 21

Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Presenta "Hilda canta Charly": versiones de canciones de toda la carrera de Charly García, con arreglos de Lito Vitale.

#### Lorena Astudillo

MAÑANA A LAS 19:30

Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038 Junto al guitarrista y bandoneonista Pablo Zapata canta música popular argentina.

#### Teresa Parodi

MAÑANA A LAS 22

Centro Torcuato Tasso, Defensa 1575 Un viaje íntimo con nuevas canciones en "Retrato de familia".

#### El Mató A Un Policía Motorizado

DOMINGO A LAS 21

Movistar Arena, Humboldt 450. La banda continúa presentando su último disco, "Súper terror".

#### Los Caligaris

DOMINGO A LAS 23

Luna Park, Bouchard 461.

La popular banda cordobesa está presentando "Premios Caligaris, el barrio de gala".

#### The Obsessed

LUNES A LAS 20:30

Centro Cultural Bula, Bulnes y Lavalle.

La levenda del doom metal for-



Camaleónica. La imitadora estrenó "Fátima 100%" en el verano en Mar del Plata. Ahora lo trae a CABA.

#### **MAÑANA A LAS 21**

### Los personajes de Fátima Florez llegan al Luna Park

En **Fátima 100%**, la cantante, humorista e imitadora está acompañada por el periodista de espectáculos Marcelo Polino y el comediante de stand-up Julián La Bruna, con dirección musical de Fernando Vázquez. La dirección general y coreografía es de la propia Fátima. La ex pareja del presidente Javier Milei desarrolla un espectáculo centrado en el humor a partir de personajes de la farándula y de la política nacional e internacional: desde Taylor

Swift y Tina Turner hasta el propio Milei y Cristina Fernández de Kirchner.

Mañana a las 21 en el Luna Park, Bouchard 461. Entradas desde \$18.000.



The Obsessed. En C.C. Bula.

mada en 1978 llega por primera vez a la Argentina.

#### Teatro

#### Brujas

HOYA LAS 20; MAÑANA A LAS 19.30 Y 21.30 DOMINGO A LAS 19.30

Multitabarís, Corrientes 831. Entrada \$20.000.

Cinco ex-compañeras de un colegio religioso se juntan después de mucho tiempo. Con Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria Casán y elenco. Dirección: Luis Agustoni.

#### Al borde del mundo

HOYYMAÑANA A LAS 21

Centro Cultural San Martín, Paraná 310. Entradas \$6500.

Cuatro mujeres comparten un trabajo monótono y algo desolador en un pueblo del interior de Buenos Aires: llevar adelante una remisería en diciembre de 2001. Con Justina Bustos, Paula Kohan, Margarita Páez y elenco.

#### Esperando la carroza

HOY A LAS 19.30 Y 22; MAÑANA A LAS 19.30 Y 21.30 DOMINGO A LAS 18.30

Teatro Broadway, Corrientes 1155. Entradas desde \$20.000

La obra que dio lugar al clásico del cine. Con Campi, Paola Barrientos y elenco. Dirección: Ciro Zorzoli.

#### **Felicidades**

HOYALAS 20.30; MAÑANA A LAS 20 Y 22.30 DOMINGO A LAS 20

El Nacional, Corrientes 960.

Entradas desde \$18.000.

Julián y Felicitas son una exitosa pareja de abogados. Es el cumpleaños de ella y él está a cargo de la fiesta, pero repite errores del paado. La posibilidad de separarse se instala. Con Adrián Suar, Giselda Siciliani y elenco. Dirección: Daniel Veronese.

#### Cine

#### Intensa mente 2

SALAS: IMAX, HOYTS ABASTO YUNICENTER, CINE-MARK PALERMO, CINÉPOLIS RECOLETA Y AVE-LLANEDA, SHOWCASE BELGRANO.

Secuela de la película ganadora del Oscar a mejor película de animación. Riley ya no es una niña. Llega la adolescencia, y con ella, nuevas emociones a su cabeza.

#### La inocencia

La leyenda del doom metal for- Buenos Aires: llevar adelante una salas: cinépolis recoleta, cine artista rosarino Anto- ciuffo como cantantes.

#### DELPHIA, LORCA, ATLAS PATIO BULLRICH, MULTI-PLEX BELGRANO.

Ganadora del premio al mejor guion en el Festival de Cannes 2023, lo nuevo de Kore-eda es una historia sobre bullying contada desde distintos puntos de vista.

#### Series y streaming

#### Bridgerton

DISPONIBLE EN NETFLIX

Segunda parte de la tercera temporada de la serie sobre el viaje amoroso de Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

#### House of the Dragon

DESDE EL DOMINGO A LAS 22, UN CAPÍTULO POR SEMANA POR MAX. AL DÍA SIGUIENTE, DISPONI-BLE EN EL ON DEMAND DE FLOW.

Larga la segunda temporada de la serie británica de fantasía y drama derivada de "Game of Thrones".

#### Ghosts

DISPONIBLE EN ON DEMAND DE FLOW PARA TODOS LOS CLIENTES UNIVERSAL+.

Estreno de la tercera temporada de la serie sobre una casa que tiene visitantes extraños.

#### Muestras

#### Manifestación

DESDE HOY AL LUNES DE 12 A 20

Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. \$5.000 El dúo Mondongo propone un homenaje al artista rosarino Anto-

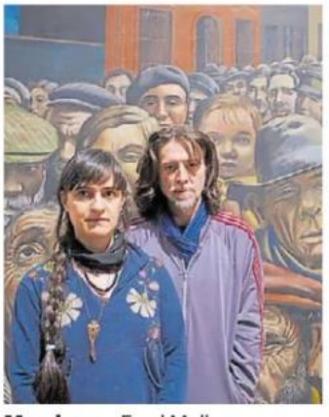

Mondongo. En el Malba.

nio Berni, a noventa años de la creación de una de sus obras emblemáticas y pieza central del arte argentino del siglo XX.

#### Sábat, maestro del retrato

HOY, MAÑANA Y EL DOMINGO DE 13 A 19

Museo de Arte Decorativo, Av. Del Libertador 1902. Con entrada gratuita. Hermenegildo Sábat nos sorprende con su extensa galería de retratos célebres y esenciales.

#### Antología flotante

HOYDE12A20

MAÑANA Y DOMINGO DE 11.15 A 22

Salas 7, 8 y 9 del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada gratuita. Ochenta obras del artista visual Carlos Bissolino, figura de la esce-

na artística de los '80 en Italia.

#### Gratis

#### Melodías francesas

HOYALAS19

Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 425. La soprano Izumi Ishigaki y el pia

La soprano Izumi Ishigaki y el pianista Carlos Koffman hacen un repertorio de obras del siglo XIX y XX de Massenet, Chausson, Fauré, Debussy y Poulenc, entre otros.

#### **Encuentro coral**

HOYALAS20

Auditorio del CCK, Sarmiento 151.

La Sinfónica Juvenil Nacional, dirigida por Mario Benzecry y el Coro Nacional de Niños, dirigido por María Isabel Sanz, con The Washington Chorus y el Coro de Cámara de la Universidad de Chicago, dirigidos por Eugene Rogers.

#### Plastilina

HOYALAS20

Sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Tomás Wicz y Paloma Sirvén repasan sus canciones pop.

#### Sandro, la consagración MAÑANA Y DOMINGO A LAS 20

Auditorio del CCK, Sarmiento 151.
Un concierto que celebra una etapa fundamental en la trayectoria
de Sandro. Con Matías Chapiro en
dirección, arreglos y piano; y Maxi Serral, Duilio Smiriglia, Ángel
Hernández, BB Asul y Natalia Cociuffo como cantantes

# Clasificados



#### **INMUEBLES**

DEPTOS A

1 ALQ.OF

) A

#### **ZONA**

**BARRIO NORTE** 

**FACULTAD DE MEDICINA** 

**PUERTO MADERO** 

RECOLETA RETIRO



#### **OFRECIDO** ALQUILER

#### DEPARTAMENTOS

B.NORTE 2amb impec bcón Dña S.Bustamante al 1000 II41802609

FACULTAD 4amb 90m 2bñ balc lav exp \$30M \$550M Dña II41802609

#### **ZONA** BOTÁNICO

PALERMO

PALERMO CHICO

**PALERMO VIEJO** 



#### OFRECIDO ALQUILER

#### DEPARTAMENTOS

PALERMO 3amb Piso 15 u\$s1.200 amueblado TE (011) 4444-4040

| LUITA | 70 | שוכ  | Δ |  |
|-------|----|------|---|--|
|       | -  | -16. |   |  |

BARRANCAS

BARRIORIVER

BELGRANO

COLEGIALES

NUÑEZ



#### **OFRECIDO** ALQUILER

ZC

#### DEPARTAMENTOS

BELGRANO 4amb u\$s 850 Juramento 1500 (011) 4444-4040 | terno c/exp 1561528782

1 ALQ.OF DEPTOS E ZONA ) E

ABASTO

ALMAGRO BALVANERA

**BOEDO** 

ONCE



#### **OFRECIDO** ALQUILER

#### DEPARTAMENTOS

BOEDO 2amb 32m lum seg 24h agua caliente ctral \$310.000 expen \$40.000 recien pint II6-948-8523

BOEDO 1amb muy ampl Categ bcn a Boedo excel edific 1141440600

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**ZONA** 

CENTRO

**CENTROSUR** 

CONGRESO MICROCENTRO

TRIBUNALES



#### **OFRECIDO** ALQUILER

) M

#### DEPARTAMENTO

CENTRO 3amb Dño 550M A/prf Lavalle 357 2ºB6 WS 1136820040

**ZONA SUR** 

AVELLANEDA

BANFIELD

BERNAL

LOMAS DE ZAMORA

LANÚS

MONTEGRANDE

QUILMES



#### **OFRECIDO** ALQUILER

ZM

#### **DEPARTAMENTOS**

DOCK SUD 4amb \$ 250 WhatsApp 11-3625-4901 (Sin Garantia Prop)

TEMPERLEY 2amb dto alquiler ex-

PROP. EN GRAL. 8 ALQ.OF

**R08** 

**R10** 

**R10** 

**EMPLEOS** 

**PEDIDO** 

**PEDIDO** 

**PEDIDO** 

11-3696-4343

**PEDIDO** 

co 1133771423

(54911) 4938-0487

**PEDIDO** 

R37

**PEDIDO** 

**EMPLEADOS** 

ADMINISTRATIVA CONTABLE con

exper en Maxirest para zona Villa

EMPLEADOS,

**VENDEDORES** 

Lugano (Cap.Fed) Enviar Wpp y C.Vitae a: TE 11-6816-8203

Y OTROS

VENDEDORA c/s exp casa pastas z/Pompeya. CV 1160146556 (wsp)

ARQUITECTO /A INGENIERO/A Pro-

yectos/Edificios a desarrollar CABA

CV: MerollaPropiedades@gmail.com

INGENIERO /A Químico, Lic. Quími-co/A y/o Bioquímico/A z/Lomas

del Mirador, Remuneración x ho-

ras/Profesional, Enviar Curriculum a

Subí tu currículum a

www.empleos.clarin.com

ENFERMERA asistente gerontológi-

MUCAMA con cama para casa de familia en Palermo. Hay otras mu-

\$420.000. Presentarse Jueves 13 y Viernes 14 en Castex 3275, 9-12 hs / 16-19 hs o enviar CV a

CHOFER taxi \$35000 con jubila-

CHOFER varón o mujer, con auto

(excluyente), para casa de flia, en

Capital. Presentarse Jueves 13 y

Viernes 14 en Castex 3275, 9-12 hs / 16-19 hs o envianos tu CV por

mail a gustavobsas5@hotmail.com o (54911) 4938-0487

**OFICIOS Y** 

AYUDANTE de Carnicería z/V. López y Martinez. Mensajes 1135449139

**OCUPACIONES VARIAS** 

cion y obra social 156213-5559

Sueldo

PERSONAL AUXILIAR

en

CHOFERES, PERSONAL

YABASTECIMIENTO

DE TRANSPORTE, AUTOS

**DECASASYOTROS** 

laboratorio.aviso@gmail.com

**PROFESIONALES** 

o mail: pastaslavera@gmail.com

**OFRECIDO** 

**ALQUILER** 

S.MARTIN 272 m2 Galpón V.Lynch exc/ubic a Estrenar con oficinas 105m2 y Local 56m2 detalles categoria 155478-9355

**LOCALES COMERCIALES** OFICINASY CONSULTORIOS

LOCALES COMERCIALES

**OFRECIDO** 

**ALQUILER** P.AVELLANEDA 75 m2 Local/depos cortin elec II5183I709





#### **AUTOMOTOR**

**R15** 

AUTOMOVILES **NACIONALES EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

#### AUDI

AUDI S4 13 Biturbo 333hp único dueño impec 11-3520-8507

#### **BMW**

BMW 325i 09 Drive 4pts baul. Caja de 6ta Manual. Techo cuero Negro Full Full 36000km reales Impec de Fabrica VTV y Service al dia. Titu-lar. u\$s 22.500 Tomaria Pmta por M.Benz Furgon Alta Dual 2016 en adel o Vendo CABA 155-247-8789

#### FIAT

FIAT Palio 99 1.3 base tit vtv al dia alarma stereo pioneer 178Mil km \$2,400.000 CABA 11-3279-3778

#### **FORD**

FORD Falcon 83 Ghia 3.6 U\$7.100 Unico dueño. Papeles al día. 200mil Km. Color gris plata. Detalles. Tapizado pana azul. Techo vini-lo azul. Caja 4 velocidades-ZF. Naf-ta-GNC. A/Ac. **TE** 11-3112-5241

#### HONDA

¿QUERÉS **UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UN AUTO?** 

#### **RUBRO 14**

**R16** 

4x4, PICK UPS, VANS, UTILITARIOS YOTROS

#### **VENTA**

M.BENZ Sprinter 17 515 CDI 19+1 2017 motor hecho

Concesionario Oficial

#### Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar 37 PEDIDO

**BOMBISTA** oficial y 1/2 oficial p/taller diesel buena renumeracion. Pres: Av Piedra Buena 3325 caba de L a V de 8.30 a 11 o 1150098037

SERVICIOS

CARNICERO /A zona VTE. LOPEZ MARTINEZ Mensajes 1135449139

CARNICERO con experiencia zona Ituzaingó. 11-3076-0914

PINTOR Silletero, oficial para empresa. Wasap 1176082982

PIZZERO Con Experiencia z/Ciudadela Te 1560577791

SEÑORITA Masajista Bna presencia 21 a 35añ Z/Norte 15-2689-1726

VIGILADOR zona PALERMO exc pre sencia c/exp titulo Secundario en mano, (Excluyente) Env C.V. c/foto

belen@proteccioninteligente.com

VIGILADOR Zona SAN ISIDRO c/exp b/presencia titulo secundario en mano, Excluyente Env C.V. c/foto a: belen@proteccioninteligente.com

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analitico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viemes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. 11-3632-1320. Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com



#### **SERVICIOS**

PROFESIONALESY **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

SALUD Y BELLEZA

#### SALUD

CHOFER REMIS / EJECUTIVO c/D1 turno Día-Noche Excel-pago Solo choferes de Capital 11-6690-0476 MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

#### CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Cobalt - Spin - Prisma II.64033783 CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107 SEÑORA Ale Centro 11-6859-4818

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SEÑORA Masot 4718-0830 Olivos

SEÑORA solo domicilio II53866166

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

#### ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

#### **ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción

**Clarin** 

#### CONTACTOS

AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

#### AGRADECIMIENTOS

#### Clarín Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



#### **LEGALES**

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA : Unión Docentes Argentinos (UDA) PersoneríaGremial Nº 1477. Se convoca a Congreso Nacional Ordinario de Delegados, conforme lo disponen los articulos 40, 41, 44 y concordantes del estatuto, a celebrarse el día jueves 8 de agosto de 2024 a partir de las 11,00 hs. en Otamendi 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siduiente Orden del a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Constitución del Congreso; 2) Designación de la Comisión de Poderes e informe de la misma; 3) Designación de las Autoridades del Congreso; 4) Designación de dos Congresales para firmar el acta; 5) Tratamiento de la Memoria y Balance del Ejercicio cerrado al 31/12/2023 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección de Delegados de la Unión Docentes Argentinos (UDA) para representar al Sindicato en los Congre-sos Ordinarios y Extraordinarios de la Federación de Trabajadores de la Educación (FETE); 7) Autorización para la venta, permuta, cesión, constitución de Fideicomiso Inmobiliario y/o transferencia del inmueble de la entidad sito en calle El Maestro 80, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8) Política Gre-mial 9) Cierre de las deliberaciones del Congreso. Sergio Ismael Rome-ro Secretario General Unión Docentes Argentinos.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CUIT 30-56797329-4). Convoca a los Sres. Asociados de la Sociedad de San Vicente de Paul de la Repú-blica Argentina a la Asamblea Extraordinaria a ser celebrada el día 28 de junio de 2024 en la sede social ubicada en Riobamba 258, C.A.B.A. a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria con los miembros presentes a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Designación de un Vocal Titular y dos Vocales Su-plentes para completar los cargos que se encuentran vacantes para constituir el Consejo Superior por el periodo 01 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2027; 2.-Elección de un Revisor de Cuentas Titular para cubrir el cargo que quedó vacante por renuncia de uno de sus miembros y así completar la Comisión Revisora de Cuentas por el periodo 01 de abril de 2023 al 30 de marzo de 2026; 3.- Nombramiento de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. Francisco Javier Obligado Presidente designado conforme acta de Consejo Superior © 011-6450-2473 de distribución de cargos do 1 de diciembre de 2023. de distribución de cargos de fecha





#### MENSAJES, SALUDOS,

GRACIAS San Cayetano Mendicino



Legales CLARIN -- VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

**Legales** 

75 OFREC. AVISOS AL COM.

MARINDA S.A. CUIT 30-63510087-3. Inscripta 4/10/1988, No. 6955, Libro 105, tomo A de S.A.; Sede: Maipú 509 4º Piso, C.A.B.A.: Comunica por 3

días: Que la presente se realiza a

AVISOS AL COMERCIO

AVISOS AL COM. 75 OFREC.

los fines de otorgar el derecho de

oposición a los acreedores sociales.

Por asamblea unánime 29/09/23, Reduce capital en \$1.134.300. Balance reducción: 30/06/23, aprobado por asamblea unánime 29/09/23. Antes de la reducción: Activo \$20.982.116, Pasivo: \$0 y

Patrimonio Neto: \$20.982.116.

Después de la reducción: Activo

AVISOS AL COM.

\$20.982.116, \$17.000.000 y Par Pasivo: \$17.000.000 y Patrimonio Neto: \$3.982.116. Tenencia accionaria del capital luego de la reducción: Alberto Roemmers: 252,415, Alejandro Guillermo Roemmers: 13.285; acciones ordinarias, nominativas no endosables de VN \$1, con derecho a un voto por acción.

75 OFREC.

Oposiciones en sede social.

Autoahorro Planeá tu Taos Tenelo con Adjudicación Asegurada en la Cuota 3

Con el Plan Mi VW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Taos OKm con Adjudicación Asegurada en la Cuota 3. Consultá condiciones en www.autoahorro.com.ar

Autoahorro Volkswagen anuncia que ya se encuentran publicados en www.autoahorro.com.ar los Resultados del Acto de Adjudicación Nº 559, realizado el día 11 de junio de 2024 en VOLKSWAGEN ARGENTINA, SERVICE AKADEMIE -Av. De las Industrias 3101 - General Pacheco - Provincia de Buenos Aires.



desde tu celular

Los ganadores por sorteo o licitación desierta deberán abonar el derecho de adjudicación dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la presente publicación, a fin de aceptar la adjudicación conferida. Los ganadores por licitación, deberán abonar dentro del plazo antes mencionado, el monto de la licitación más el derecho de adjudicación correspondiente. La falta de pago en tiempo y forma determinará la pérdida automática de la misma.

Todos los ganadores deberán concurrir a sus concesionarios para efectuar el Pedido de Unidad.

Centro de Atención al Cliente: CABA y GBA: 0800-555-VWAA (8922) INTERIOR: 0810-555-VWAA (8922) serviciosalclienteautoahorro@autoahorro.com.ar Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h.

IMÁGENES NO CONTRACTUALES, MODELO DE SUSCRIPCIÓN TAOS COMFORTUNE 250TS I AT. ORIGENARGENTINA, PLANDE AHORRO PREVIO POR GRUPO CERRADO APROBADO POR RESOLUCIONES NROS, 804/98 Y 788/04 DE LAINSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LANACIÓN. ADJUDICA POR SORTEO Y LICITACIÓN. PLAN 60/40. PLAZO: 84 MESES EN CUOTAS CALCULABLES SEGÚN PRECIO DEL AUTOMOTOR. LOS IMPORTES DE LAS CUOTAS INCLUYEN ALÍCUOTA, CARGOS ADMINISTRATIVOS, SEGURO DE VIDA, DIFERIMIENTO Y RECUPERO DE ALÍCUOTA, IMPUESTOS, YDERECHODE ADMISIÓN (PRORRATE ADO DESDE LA CUOTA 2 ALABA), NO INCLUYEN IMPUESTO DE SELLOS, PATENTAMIENTO, PRENDANISEGURO DEL BIEN. EL BENEFICIO DE LA ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTANº 3 SE APLICARÁ ÚNICAMENTE PARA QUIENES SUSCRIBAN EL MODELO TAOS COMPORTIL INE 250TSIAT. PARAACCEDERAL MISMO SEDEBERÁN HABERCANCELADO: EL DERECHO DE ADJUDICACIÓN, DENTRO DE LOS 7 DÍAS HÁBILES, Y LA ALÍCUOTA COMPLEMENTARIADEL 40% DEL VALOR MÓVIL DEL VEHÍCULO, DENTRO DE LOS 20DÍAS CORRIDOS, CONTADOS AMBOS PERÍODOS DETIEMPO DESDELA FECHADEREALIZACIÓN DELACTO DE ADJUDICACIÓN DEL GRUPO. EL PERÍODO DE COBERTURADEL SEGURO DE DESEMPLEO SERÁ DESDELA CUOTA 6 ALA 30, AMBAS INCLUSIVE. EN EL CASO DE ACCEDERA ESTE BENEFICIOLA/DIMINISTRADORACUBRIRÁELPAGODELASCUOTASPOR UN PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS SIN COSTOAL GUINO PARA EL CLIENTENIEL GRUPO. AL RETIRAR EL VEHÍCUL O SEABONARÁN GASTOS DE ACUERDO AL OFSTABLECIDO EN LARESOLUCIÓN NRO. 8/15 DE LAINSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LANACIÓN ADMINISTRAVO LISWAGENS A. DE AHORROPARAFINES DETERMINADOS. DOMICILIO LEGAL: MAIPÚ Nº 267, PISO 11, CABA DOMICILIO COMERCIAL: AV. DE LAS INDUSTRIAS NO. 3101, GENERAL PACHECO, PCIA. DEBUENOS AIRES.

76 OFREC. **EDICTOS** 

**EDICTOS JUDICIALES** 

EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFEN-SA DEL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DEL CONSUMO DISPONE: ARTICULO 1º.- Impónese sanción de (i)
PESOS UN MILLON (\$1.000.000)
correspondiente a DI-2022-686
-APN-DNDCYAC#MDP; (ii) PESOS
UN MILLON DOSCIENTOS MIL
(\$1.200.000) correspondiente a
DI-2022-621-APN-DNDCYAC#MDP;
(iii) PESOS UN MILLON
(\$1.000.000) correspondiente a
DI-2022- 460 -APN-DNDCYAC#MDP; (iv) PESOS UN MILLON
(\$1.000.000) correspondiente a
DI-2022-16-APN-DNDCYAC#MDP;
(v) PESOS UN MILLON
(\$1.000.000) correspondiente a DEL CONSUMO DISPONE: ARTICU-(\$1.000.000) correspondiente a DI-2022-464 -APN-DNDCYAC#-MDP; (vi) PESOS UN MILLON (\$1.000.000) correspondiente a DI-2022-419-APN-DNDCYAC#MDP a INC SA todas por infracción al Ar-tículo 7º de la Ley Nº 24.240, to-da vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Precios Cuidados

JUZGADO NACIONAL EN LO COMER-CIAL NRO. 25 - SECRETARÍA NRO. 49 El Juzgado Nacional de Primera 49 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25 actualmente a cargo en forma subrogante del Dr. Javier J. Cosentino, Secretaria Nº 49, a cargo de la Dra. Sonia A. Santiso, sito en la calle Av. Callao 635 4º piso, CABA, comunica que en los autos caratulados "ACYMA ASOCIACION CIVIL C/ EL MUNDO DEL JUGUETE S.A. S/ORDINARIO" Expte. 30764/2013, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, Secretaria Nº49 se ha dictado sentencia con fecha 22/8/23 que homologa el acuerdo 22/8/23 que homologa el acuerdo transaccional de fecha 25/8 /22 al que han arribado las Partes, según el cual a fin de poner fin al proceso, y sin reconocer hechos ni derecho alguno, sujeto a la homologación firme y con efectos de cosa juzgada formal y material, la demandada se compromete a reforzar el cumplimiento de normas protectorias de consumidores y usuarios en el orden nacional y de la Ciudad de Buenos Aires que regulan los recaudos a cumplir en las operaciones de ventas realizadas a través de su página de internet y de su canal de ventas por teléfono, tales como los artículos 10 y 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, Ley CABA 3006, entre otras. El presente acuerdo no será oponible a todos aquellos consumidores que comuniquen a la Demandada su voluntad de no quedar comprendidos en niquen a la Demandada su volun-tad de no quedar comprendidos en los términos del mismo, por el pla-zo de 120 días hábiles contados desde las publicaciones previstas en el presente. Buenos Aires, de Septiembre de 2023. SONIA A SANTISO SECRETARIA JAVIER J CO-SENTINO Juez - SONIA A SANTISO SECRETARIA e. 03/10/2023 Nº 79360/23 v.

LA SUBSECRETARIA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE: ARTICU-LO 1º Impónese sanción de multa por la suma de (i) PESOS DOS MILLONES (\$ 2.000.000) correspondiente a DI-2023-368-APN-SSADYC #MEC (Expte 46100/2023); (ii) PESOS DOS MILLON ES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2023-270-APN-SSADYC#MEC (Expte 46100/2023); (iii) PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) correspondiente a DI-2022-284-APN-SSADYC#MEC (Expte 46100/2023); (iv) PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) correspondiente a DI-2022-208-APN-SSADYC#MEC (Expte 46100/2023); (v) PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) correspondiente a DI-2022-216-APN-SSADYC#MEC (Expte 46100/2023); (vi) PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) correspondiente a DI-2022-216-APN-SSADYC#MEC (Expte 46100/2023); (vi) PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000) corr r e s p o n d i e n t e a DI-2022-42-APN-DNDCYAC#MDP (Expte 268/2024); (vii) PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) correspondiente a DI-2022-206-APN-SSADYC#MEC (Expte 170/2024); (vii) PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (\$350.000) correspondiente a DI-2018-104-APN-DNDC#MP (Expte 110/2024); (x) PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$250.000) correspondiente a DI-2018-104-APN-DNDC#MP (Expte 110/2024); (x) PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL (\$1.200.000) correspondiente a DI-2018-104-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (Expte 46107/2023); (xi) PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) correspondiente a DI-2021-261-APN-SSADYC#MEC (E tató un incumplimiento de oferta del Programa Precios Cuidados.

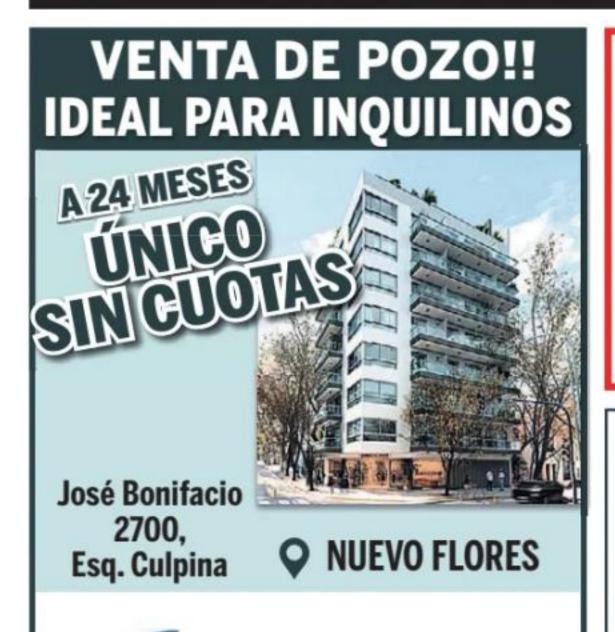



11-59547609 constructiva\_mbrea



### www.constructivambrea.com.ar







Empresa habilitada Gob. Ciudad de Buenos Aires







**4542-9435 / 4544-6321** 

deltejar\_ambiental@hotmail.com

### **ABRASIVOS**

MÁS DE 40 AÑOS EN EL MERCADO

Primera fábrica especialista en muelas abrasivas para máquinas pulidoras nacionales e importadas

Abrasivos para el pulido de mosaicos, mármoles y granitos ■ Pastinas sintéticas ■ Abrillantadores (cera en pasta) ■ Ceras acrílicas ■Removedor de ceras ■Curadores ■Desengrasantes ■Lacas acrílicas

QManuel Bermúdez 4628 - Caseros - Pcia. de Bs. As.

4750-9722 ©11-5529-4488 

CONSTRUIMOS TU

COMENZÁ TÚ EDIFICACIÓN

**FINANCIADO** 

+54 9 11 5*77*1-1325

Avanzar y Concretar







Satélite tipo vagón

Anillo para pulidora de brazo 20 Cm

Satélite Frankfurt

Satélite triangular Plato porta piedra para pulidora de piso para pulidora de brazo









OFICINAS Y MUCHO MÁS

¡Comenzá ya! PROYECTOS FINANCIADO PERSONALIZADOS





**FÁBRICA DE VIGUETAS** 

**FÁBRICA** Parque Industrial de Concordia - Entre Ríos **VENTAS** 

Colectora Este 2300 - Escobar - Bs. As.

**L**11-5263-3542 f Viguetas Prelit © 0348-4359807

@ @viguetasprelit





Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia 0810.222.8476

Medios de pago:

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR



**Inmuebles** 

#### **Clarín**grilla

Nº 20.134

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Jaime Balmes.

| 3 10 |  |   |    |   |     |
|------|--|---|----|---|-----|
| 1    |  |   |    |   |     |
| 2    |  |   |    |   |     |
| 3    |  |   |    |   |     |
| 4    |  |   |    |   |     |
| 5    |  |   |    |   |     |
| 6    |  |   |    |   |     |
| 7    |  |   |    |   |     |
| 8    |  |   |    |   |     |
| 9    |  |   |    |   |     |
| 10   |  |   |    |   |     |
| 11   |  |   |    |   |     |
| 12   |  |   |    |   |     |
| 13   |  |   |    |   |     |
| 14   |  |   |    |   |     |
| 15   |  |   |    |   |     |
| 16   |  |   |    |   |     |
| 17   |  |   |    |   |     |
| 18   |  | 0 |    |   |     |
| 19   |  |   |    |   | *:0 |
| 20   |  |   | 15 | 7 |     |

#### **Definiciones**

1 ► Ser vivo que ha llegado a su madurez; 2 ► Fenómeno revelador de una enfermedad; 3 ▶ Indispuesto, levemente enfermo; 4 ▶ Compuesto que resulta de la combinación de los óxidos con el amoníaco; 5 ► Crear obras musicales: 6 ► Facultad de resolver o decidir; 7 ▶ Persona que gobierna la barca; 8 ► Cálculos urinarios o biliares pequeños; 9 ► Ciudad y capital del estado de Virginia, Estados Unidos; 10 ► Esmerado, cuidadoso, ordenado; 11 ► Persona que vive de sus rentas; 12 ▶ Preparado farmacéutico compuesto de ácido acetil-salicílico, usado como antirreumático y antipirético; 13 > Indio americano que habitaba en la margen derecha del río Paraná; 14 ► Ave falconiforme americana, de color pardo, con alas y cola blanquecinas; 15 ► Mús. Pieza instrumental con que se da principio a otra composición lírica o musical; 16 ▶ Que tiene el hábito de meter cizaña; 17 ► Acompañante de Señoritas para poder salir seguras con algún hombre; 18 ▶ Exclamación lastimosa motivada por un dolor o pena; 19 ► En los automóviles, ala movible colocada sobre el parabrisas, para proteger al chófer y acompañante de los rayos del sol; 20 ► Comer el ganado la hierba de los campos.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - ar - as - bar - ber - bi - ca - cer - cha cha - cho - ci - co - com - dí - do - dul - ji - jo - li - lla ma - mo - mond - na - ner - ni - niu - ñe - o - pa - pe pi - po - pro - que - que - que - ra - ra - ran - ran - re ren - ri - rich - ro - ro - ro - rón - se - sín - so - ta - tis to - to - trio - tu - vi - za.

#### Sudoku

Nº 6.827

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico | ) |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6      |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   | 2 |   |   |   |
|        |   |   |   |   | 9 |   |   | 1 |
|        |   |   |   |   | 1 |   | 2 | 6 |
|        |   | 8 |   | 2 | 3 |   | 1 |   |
| 5      |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   | 8 |   |
|        | 8 | 9 |   |   |   | 6 |   | 2 |
| 4      | 3 | 2 |   |   |   | 5 | 9 |   |

|   |   |   | 6 |   |   |   |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 |   |   |   |   | 5 | 2 |   |
|   |   |   |   | 2 |   |   |   | 7 |
|   |   |   | 9 |   |   |   | 5 | 6 |
| 7 | 1 |   |   | 5 |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   | 4 | 2 |   |   | 1 |
|   |   | 9 |   |   |   |   |   | 5 |
| 1 |   | 7 |   |   | 9 |   |   |   |
| 5 |   |   |   | 7 |   | 6 |   | 4 |

#### **Auto**definido

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PRUEBA,<br>EXAMEN                                     | <b>→</b>    | PROCEDA.                                        | <b>↓</b>                       | LETRA<br>GRIEGA     | <b>↓</b>                     | RECLUSOS                    | 7    |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------|
| DAR AUTORI-<br>ZACIÓN                                 |             | DERIVE                                          | 1                              | PLANEA,<br>PROYECTA | 50                           | PAÍS DE<br>EUROPA           | 1    |
| <b>→</b>                                              |             |                                                 |                                | +                   |                              | +                           |      |
| SE DICE DE<br>LA OVEJA<br>QUE CRÍA UN<br>HIJO DE OTRA |             | ÁRBOL<br>MORÁCEO<br>DE MÉXICO<br>REZARÁN        | <b>→</b>                       |                     |                              |                             |      |
| <b>L</b>                                              |             | ¥                                               |                                |                     | EL UND EN<br>EL DADO<br>HAGA | <b>→</b>                    |      |
| LA QUE                                                | OBSEQUIO    | <b>→</b>                                        |                                |                     | BISELES                      |                             |      |
| ESTÁ AHÍ                                              | FINGE       |                                                 |                                |                     |                              |                             |      |
| L <b>&gt;</b>                                         | +           |                                                 | AVE<br>ZANCUDA<br>MUY<br>GORDO | <b>→</b>            |                              |                             |      |
| SARCASMO                                              | >           |                                                 | +                              | 1                   |                              |                             | PART |
| QUERÍAS<br>MUCHO                                      |             |                                                 |                                |                     |                              |                             | DEL  |
| <b>L</b>                                              |             |                                                 |                                |                     |                              | PERCIBIR<br>CON LOS<br>OJOS |      |
| JUNTA                                                 | <b>&gt;</b> |                                                 |                                | LA PRIMERA<br>MUJER | <b>→</b>                     | +                           |      |
| CLORO                                                 |             |                                                 |                                | PLATA               |                              |                             |      |
| 4                                                     |             | CAPITAL<br>DEL ESTADO<br>DE OREGON<br>(EE. UU.) | <b>→</b>                       | +                   |                              |                             |      |
| RECIBIRÁ<br>EN SU CASA<br>A ALGUIEN<br>CON AGRADO     | <b>→</b>    |                                                 |                                |                     |                              |                             |      |

#### Soluciones

Sudoku Nº 6,826

#### Básico

| 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | 1 | 8 |   | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   | New C |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|-------|---|---|
| 7  | 1   | 6   | 2 | 4 | 5 | 3     | 9 | 8 |
| 4  | 9   | 2   | 8 | 1 | 3 | 6     | 7 | 5 |
| 5  | 3   | 8   | 6 | 9 | 7 | 4     | 1 | 2 |
| 2  | 5   | 4   | 9 | 3 | 1 | 7     | 8 | 6 |
| 9  | 6   | 1   | 4 | 7 | 8 | 2     | 5 | 3 |
| 8  | 7   | 3   | 5 | 6 | 2 | 1     | 4 | 9 |
| 1  | 8   | 5   | 3 | 2 | 4 | 9     | 6 | 7 |
| 6  | 2   | 7   | 1 | 5 | 9 | 8     | 3 | 4 |
| 3  | 4   | 9   | 7 | 8 | 6 | 5     | 2 | 1 |

#### Claringrilla Nº 20.133

El tiempo es fugaz; pero más fugaz aún, la suerte. Theodor Körner. Escritor alemán.

| 1  | D | E | S | E | M | P | L | E | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2  | F | L | E | М | Á | Т | 1 | С | 0 |
| 3  | Α | Т | М | Ó | S | F | E | R | A |
| 4  | N | 1 | D | 1 | F | 1 | С | Α | R |
| 5  | ٧ | E | 5 | P | U | C | 1 | 0 |   |
| 6  | Ε | М | E | R | G | E | N | Т | E |
| 7  | 0 | P | E | R | Α | Т | 1 | ٧ | 0 |
| 8  | н | 0 | R | 1 | z | 0 | N | Т | E |
| 9  | С | Ε | R | R | Α | D | U | R | A |
| 10 | Α | S | D | R | Ú | В | A | L |   |
| 11 | Α | F | 1 | A | N | Z | A | D | 0 |
| 12 | R | U | Т | 1 | L | Α | N | Т | E |
| 13 | E | G | 0 | L | Α | Т | R | Í | A |
| 14 | М | Α | Y | Ú | S | С | U | L | 0 |
| 15 | A | Z | U | Q | U | E | R | 0 |   |
| 16 | Α | Р | A | R | Ε | J | Α | D | 0 |
| 17 | D | Е | P | U | R | Α | D | 0 | R |
| 18 | Т | R | A | S | Т | 0 | R | N | 0 |
| 19 | С | 0 | N | Т | E | s | Т | Α | R |
| _  | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Permitir, amate, atona, as, regalo, esa, ibis, ironía, amabas, une, Eva, Cl, Salem, acogerá. Verticales. Test, simula, orarán, emane, obeso, imagina, Ag, eta, abisele, Italia, ver, presos, rama.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 4.000,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Píg \$7.999,90 - Jardín de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 68 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 68 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

### "La Ley Bases, Borges y el peronismo"

Es célebre la anécdota que cuenta que un día, a Jorge Luis Borges un joven lo ayudó a cruzar la calle y le reconoció disculpándose que era peronista, a lo que el escritor respondió: "No se preocupe, hombre, yo también soy ciego". Es una curiosa coincidencia que ambas pérdidas de visión se produjeran en el mismo año: 1955.

Empero, no todo es coincidente entre ambas cegueras, porque el escritor utilizaba sus dedos para poder leer mientras que el peronismo los ha usado con otros fines "non sanctos". Borges convivió con la ceguera durante 29

años, desde 1955 hasta el 14 de junio de 1986 cuando falleció en Ginebra a los 86 años. El peronismo continúa con su ceguera y si bien aún no está muerto la aprobación de la Ley Bases lo coloca en estado moribundo.

Confiemos en que el oficialismo y la oposición más cercana a él acuerden objetivos comunes para asestarle el golpe letal al pero-



nismo y comenzar a construir un país con futuro.

Porque, como decía el Maestro Borges: "El peronismo tiene todo el pasado por delante" y la mayoría de la ciudadanía ya lo llevó al punto final.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

#### Ley Bases, y el repudio a los violentos en el Congreso

· Así como tuvimos nuestro Nunca más, después de un período oscuro y nefasto, ahora deberíamos de enarbolar el NLQM (No los queremos más).

La sociedad está despertando, aún a costa de un tremendo ajuste. ¿ Y cuál es el por qué de este nuevo amanecer? El ataque artero, programado y salvaje a uno de los poderes del Estado, (el que provocaron para impedir la sesión del Palacio Legislativo) es un ataque a la democracia toda. Lisa y llanamente, sedición pura, golpe de Estado.

Requerimos de penas ejemplares, no sólo para este caso, sino también para los actos de corrupción anterior. Estamos abriendo los ojos ante un nuevo camino.

No queremos más traidores a la Patria. Queremos que el esfuerzo, el trabajo, la educación, y el respeto a las leyes e individuos, sean nuestro norte.

Queremos una Argentina confiable,

transparente y progresista. **Omar Achear** 

omarachear@gmail.com

· Más que la Ley Bases, diría que lo que está en juego hoy en Argentina es la opción entre Civilización o Barbarie. Los violentos que cometieron desmanes frente al Congreso son golpistas, antidemocráticos. No soportan haber perdido en las urnas. Lo único que saben hacer es obstaculizar, impedir, destruir todo.

Entiendo y comparto el derecho a manifestarse, a expresar el desacuerdo con esta gestión, pero no rompiendo, quemando, destruyendo todo. No es ésa la manera. ¿Cree la oposición que puede hacerle juicio político a Milei? Pues que lo haga por los medios correspondientes, no arrojando piedras, incendiando autos, queriendo tomar el Congreso por asalto. Son tan golpistas como los militares en 1976. La inmensa mayoría de los argentinos repudiamos lo sucedido el miércoles. No queremos más eso. Nunca más.

#### Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

### Aclara por "la importancia del factor humano"

Escribo estas líneas para agradecerle a la señora Celia Otero sus palabras sobre la atención recibida en el vacunatorio del Hospital Durand. Como integrante del sistema público de la Ciudad me enorgullece que se cumplan premisas de cortesía, buen trato y solución de necesidades, más en el caso de vacunas.

Pero debo aclararle a la lectora Otero que cuando expresa "...una misma jurisdicción, el mismo sistema de salud, dos situaciones antagónicas", se equivoca, ya que el hospital ubicado en Gaona y Nazca, no es del sistema público de salud de la Ciudad, razón por lo cual no ejercemos el control interno de esa institución. Sin embargo, me parece que en tiempos difíciles como estos no se debe perder la empatía por el otro, y más si es un tema de salud.

#### Fernando Cichero

DOCTOR, CIRUJANO CARDIOVASCULAR-M.N. 84.192- PRESIDENTE DEL INST. DE TRASPLANTES, CABA, Y PROFESOR UNIVERSITARIO / cichero@yahoo.com.ar

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



14 de junio de 1974

#### **HACE 50 AÑOS**

#### Terremoto político luego del amago de renuncia de Perón

Título principal de Clarín de hace 50 años, en tipografía contundente: "Perón confirmó a los miembros del Gabinete". Había una razón para ese pronunciamiento: apenas dos días antes, el presidente, anciano y enfermo, había amagado con su renuncia si no vislumbraba un apoyo firme a su política de Pacto Social, acordada con el ministro de Economía, José Ber Gelbard, empresarios y sindicalistas. Perón sugirió que había sectores empresarios que no daban el respaldo suficiente a lo que él consideraba la llave maestra de su gobierno. Apenas 15 días después, una crisis cardíaca terminaría con la vida del legendario caudillo peronista. El presidente egipcio Anwar el-Sadat brindaba con Richard Nixon, presidente de EE.UU., y su esposa tras anunciar su visita a Washington. Sadat le pediría a Nixon que siguiera de cerca los reclamos palestinos. Justamente, el día de ese brindis la violencia en Medio Oriente dejaría un saldo lamentable: en un atentado, tres palestinos asesinarían a cuatro mujeres y luego serían abatidos.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA









НОУ

14°

MAÑANA

11° 1

мáх 19°

DOMINGO

2° 16'

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41







#### **Pasiones Argentinas**

### Los pantalones de Rosa

Judith Savloff jsavloff@clarin.com

bosta. Junto con sus láminas y sus lápices, lleva algo más: el permiso de "travestismo", es decir, la autorización para usar pantalones en público. Poco antes, en 1845, había aprendido que ese papel no le podía faltar. En aquel año se convirtió en la primera mujer en entrar a un

los días, durante un año y medio, se dedica a dibujar a los animales entre nubes de polvo y

erano de 1850. Rosa Bonheur

tiene 27 años y va a bocetar ca-

ballos a la feria donde los venden en el Bulevar de l'Hôpital

de París. Prácticamente todos

matadero en Francia e intervino la policía. Recién en 1911 el diseñador Paul Poiret propuso que las francesas usaran babuchas tipo odalisca o pantalones rectos como en China. Pero hasta la Primera Guerra Mundial, cuando entraron a las fábricas a reemplazar a los hombres en combate, la prenda no rompió la barrera de género de forma masiva.

Rosa argumentó ante las autoridades que eran su "uniforme de trabajo" en espacios masculinos y le dieron luz verde. La verdad es que hay testimonios de que los usaba también mientras fumaba cigarros o para no tener que sentarse de costado, como una "dama", cuando salía a cabalgar. Ya sabemos: los pantalones son prácticos.

Como sea, al repasar la historia de Rosa, todo lo que sobresale son desafíos. Los pantalones, su pelo corto o su convivencia con dos mujeres. Y, sobre todo, el hecho de que en una época en que las pintoras debían limitarse a las flores, eligió los animales y le fue muy bien. Fue una "animalista" pionera, la primera mujer condecorada en la Legión de Honor e influenció hasta en Argentina -a Julia Wernicke-. Hoy se la reivindica como feminista y pro ambientalista, a pesar de la seguidilla de ¿protestas? ecologistas atacando obras de arte.

La obra de Rosa da cuenta de que le importaban tanto el trote y las retobadas de los caballos como sus miradas. No quería que ellos, ni los perros, ni los leones, ni los conejos que pintó, tuvieran ojos humanos. Tomó clases de veterinaria para ser fiel a los animales. "Su nobleza me inspira, son mis maestros más grandes", señaló.

Parece que ese amor empezó en el campo de Burdeos, donde nació en 1822. Se cuenta que como le costaba aprender a leer, la mamá le propuso que asociara cada letra con un animal y lo dibujara. El papá era pintor. La abandonó de chica hasta que la madre murió y volvió para llevarla a París, donde él fundó una escuela para pintoras y ella descubrió la obra de Delacroix y las esculturas de Grecia antigua en el Museo del Louvre.

La pintura feria de los caballos, de 1853, mide casi 2,5 m por poco más de 5 y está en el MET de Nueva York. Rosa confiaba tanto en ella que la llamó "mi friso del Partenón". Me conmueven los percherones nerviosos. Recuerdo que al fondo se ve parte del Hospital de Salpêtrière. Y me viene a la cabeza que hace menos de 200 años, si eras mujer, podían detenerte por llevar los pantalones puestos.

CUANDO YO

HAGO DIETA ..

HAGO DIETA!

CRIST

Malaria

YO, MATÍAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

